

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.278 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID

# XIII PREMIOS A TU SALUD



La presidenta de la Comunidad de Madrid recogió el galardón en nombre de todos los profesionales de la Sanidad madrileña

Premio Especial a la Gestión Sanitaria

# «Persiguen la colaboración públicoprivada en Sanidad de forma insensata»

«Si el modelo funciona y da réditos habría que dejarlo en paz y no actuar con ceguera» «Hay que abordar la falta de profesionales, pues son clave en la gestión de las listas de espera» «Urge hacer una reforma del sistema sanitario, lejos de dogmas y pancartas, y siendo realistas» P. 30-31 2 OPINIÓN

Miércoles. 12 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Aquí estamos de paso

# Guisanderas



Juan Ramón Lucas

ay un club de mujeres emancipadas e independientes que recogey alimenta una tradición de tiempos en los que la emancipación y la independencia sonaban mal y llegaban a molestar. Feministas silenciosas y eficaces pese a no tener conciencia de serlo, se desenvolvían solas en pueblos y casas cocinando y brindado remedios naturales para atajar enfermedades. Poseían una sabiduría telúrica con las claves de las plantas de salud y la adecuada combinación de sabores y tonos que en la cocina eran sagrados. Tienen asiento y cuna en Asturias y ejercen un envidiable magisterio en el arte de cocinar. Son las guisanderas. Las admirables guardianas de la mejor tradición gastronómica asturiana. Son fabes, cebolles rellenes, pixín, pote de castañes, verdines... Sabores, texturas, sinfonías únicas de producto cercano y hechuras de llar, o sea cocina de casa. Son Viri, Amada, Herminia, Ramona...

En estos tiempos de imparable desafección de la izquierda que cree haber inventado el feminismo, con sus lideresas mordiendo el polvo del desprecio electoral que entreabre la puerta a su irrelevancia, es de ley poner el foco en la labor y los valores de estas mujeres que cimentaron desde una independencia cotidiana y feroz (forzada a veces por la ausencia de hombres en guerra o en la cárcel) una idea de mujer mucho más cercana al ideal igualitario y femi-

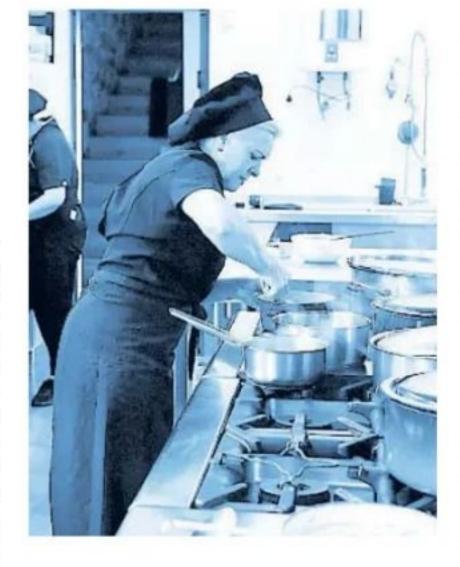

Si no hay acción, las palabras solo indican, solo apuntan, solo expresan. Pero no se avanza

nista que las construcciones ideológicas de lo políticamente correcto. Las guisanderas eran mujeres emponderadas (que horrible palabro, pero aquí nos sirve para entendernos) cuando el ideal feminista era una quimera en una sociedad paternal y machista incluso en sectores que se denominaban progresistas. Pero hoy estas mujeres siguen ejerciendo ese sereno feminismo cotidiano sin pretensiones, discretamente, pero con una poderosa efectividad si se atiende bien a su labor y sus ritos. La primera está en la cocina, donde ellas siguen mandando. Forman parte de un colectivo que sólo incluyó e incluye mujeres. NO hay guisanderos. Cada año se reúnen para tomar la medida a la gastronomía y reconocer a personas que a su juicio merecen estar en su club aunque sea de forma honorífica. Y el mayor reconocimiento es ser nombrado Guisandera de Oro. Quien esto firma recibió esta semana tan alto honor. Y soy, y lo celebro, Guisandera honorífica.

Y se me antoja que en estos tiempos equívocos y banales en los que hay quien cree que el feminismo no existió hasta su llegada, y se extiende la idea de que el lenguaje inclusivo propiciará la inclusión (como si el lenguaje por sí cambiara las cosas sin necesidad de la acción) es aleccionador que este grupo de mujeres mantenga su identidad de género incluso para premiar. Eso sí que es un lenguaje eficaz. Porque no frivoliza con el género utilizándolo indistintamente como si eso cambiara las cosas. Mantiene el femenino porque con él designa una identidad, que es la de mujer y guisandera. Y eso tiene un enorme valor. Y eso, a mi juicio, desnuda la falacia del llamado lenguaje inclusivo, que contribuye tanto a la igualdad como lo hace a la libertad quien se autodefine como libre o al amor el que dice ser amoroso. Si no hay acción, las palabras sólo indican, sólo apuntan, sólo expresan. Pero no se avanza. Con las guisanderas, la palabra sí es acción.

Es una obviedad, lo sé. Pero a alguna gente aún hay que recordárselo. Como necesario es, y lo repito desde el enorme afecto y la admiración, poner en valor lo que en aras de la igualdad realizan colectivos tan singulares, meritorios y necesarios como las guisanderas asturianas.

# Las caras de la noticia



José María Álvarez-Pallete Presidente de Telefónica

# «Miradas que comunican», 100 años de historia.

Espacio Fundación
Telefónica ha
inaugurado «Miradas
que comunican», una
exposición que rinde
homenaje a los cien años
de la compañía a través
de diversos modelos de
teléfonos, repartidores
y cables, así como
fotografías y películas.



Jaime García-Legaz Exsecretario de Estado de Comercio

### Nuevo presidente de doValue en España.

La filial española de doValue ha cerrado el fichaje de Jaime García-Legaz como presidente no ejecutivo de la compañía, además de asumir el cargo de consejero independiente. El exsecretario de Estado de Comercio sustituirá a Francesc Noguera.



Jaume Asens Candidato de Sumar

# Los comunistas quieren su escaño europeo.

Los comunistas están que trinan con el fracaso europeo de Sumar, sobre todo porque IU se ha quedado sin escaño. De tal forma que preparan una de sus «purgas» para que renuncie Asens o cualquier otro elegido para que Manu Pineda logre lo que los españoles les han negado.

A pesar del...

# Bulos NextGen



Carlos Rodríguez Braun

arren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, ha protagonizado momentos singularmente bochornosos durante su lamentable presidencia, pero pocos quizá como su entrada triunfal en el Consejo de ministros en el palacio de La Moncloa tras la aprobación de los fondos europeos Next-Gen, con todos los ministros puestos de pie y aplaudiendo entusiastas.

No vitoreaban un bulo sino varios. De en-

trada, parecía que era un regalo, cuando era un aumento de los impuestos y la deuda pública. Se generalizó el keynesianismo cañí, conforme al cual el mayor gasto público dinamiza la economía de manera automática ytaumatúrgica. También argumentó la banda de Warren que los fondos no se los quedaría el Estado, sino que serían gastados en el sector privado, como si pudiera ser de otra manera, salvo que toda la economía estuviera estatizada como probablemente anhelarían los ultras de Podemos y Sumar.

Un reciente informe del Instituto Juan de Mariana denuncia el «fiasco» de los NextGen. Entre la opacidad y la burocracia, reinó la ineficiencia: «El gobierno español afirmó que los fondos europeos elevarían el crecimiento de forma espectacular, hasta el punto de incrementar la tasa anual de aumento del PIB en 2,5-3 puntos. Sin embargo, el efecto real fue cinco veces menor en los primeros años de desembolso de los fondos y, a medio plazo, será más de un 50 por ciento más bajo de lo esperado. Por otro lado, el 60 por ciento de la

mejora del PIB en 2023 se explica por el aumento de la deuda pública».

En cuanto a las reformas estructurales, indispensables para lograr un mayor crecimiento, el Instituto concluye que en la práctica «no solamente no tendrán efectos positivos, sino que suponen verdaderas contrarreformas de impacto francamente negativo en la economía española. Tres ejemplos claros de ello son la Ley de Vivienda (que está hundiendo la oferta de pisos disponibles), los cambios en el sistema de pensiones (que dispara las cotizaciones sociales mientras ensancha el agujero de la Seguridad Social) o los nuevos modelos de medición del empleo (plagados de maquillaje estadístico)».

Sin potenciar la actividad ni la creación de empleo, lo ideal sería acabar con los bulos NextGen, «bloquear los fondos europeos que aún no se han comprometido y desembolsado y poner en marcha un programa masivo de incentivos fiscales que permita devolver recursos al sector privado».

No caerá esa breva.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

**Editorial** 

# La obscura herencia que deja el sanchismo

os efectos políticos, institucionales e, incluso, morales de la Ley de Amnistía no se circunscribirán solamente al aciago periodo que hemos dado en llamar «sanchismo», sino que se proyectarán sobre la democracia española en el futuro, legado indeseable e indeseado de una ambición personal. Porque no se cuestiona en vano la legitimidad del ordenamiento jurídico de una nación libre y soberana ni se comercia impunemente con las sentencias de los tribunales independientes ni se enmienda sin consecuencias el texto constitucional. El presidente del Gobierno ha cometido, conscientemente, esos tres errores y ha dejado inerme al Estado contra futuras amenazas nacionalistas -ese «lo volveremos a hacer», que ha sobrevolado todo el tortuoso proceso- y no solo: si el sistema democrático se reduce a la mera suma de votos, si desaparecen los equilibrios institucionales, cualquier cosa es posible, comenzado, como se ha demostrado, por la admisión inicua de que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, basta con que tengan en sus manos los resortes necesarios para llevar a la Presidencia del Gobierno a un candidato con pocos escrúpulos que, además, había perdido las elecciones. Se argüirá que el tiempo todavía no se ha consumado y que el Poder Judicial dispone aún de mecanismos para frustrar la infamia, pero el daño principal ya está hecho desde el mismo momento en que una mayoría parlamenta-

ria, exigua y variopinta, pero mayoría, votó por la deslegitimación de la democracia española frente a quienes querían destruirla. Los Estados democráticos no conceden amnistías a sus detractores, porque el ataque a los fundamentos constitucionales de los mismos es un ataque directo contra la soberanía nacional. Equiparar al régimen surgido de la Transición con la dictadura de Francisco Franco, como se ha hecho desde diversos sectores que apoyan al sanchismo, y no sólo a efectos retóricos, es un acto infame, sin duda, pero cargado de una intencionalidad política profunda que no es posible obviar. Tal vez, la opinión pública, saturada de propaganda populista y harta del maniqueísmo de una izquierda pagada de sí misma, tratará de rebajar el daño y aceptar lo hecho como inevitable y pasajero. Ni era inevitable ni, como planteábamos al principio, será pasajero. Aunque solo sea porque la tensión creada en el seno del Poder Judicial, con el acomodamiento de posturas personales por razones de afinidad ideológica o de promoción profesional, el enfrentamiento entre las propias instituciones del Estado y la desautorización brutal de quienes, en los momentos de mayor desafío, cumplieron con su deber, incluso, con riesgo de sus vidas, pasará factura. La amnistía no es una ley de punto final porque la democracia española gozaba de excelente salud. Queremos creer que sigue siendo así, pero Sánchez nos va a dejar una herencia demasiado pesada.

# **Puntazos**

# El recurso del franquismo

Los últimos días, semanas incluso, están siendo especialmente aciagos para el Gobierno. Los frentes abiertos que lo acosan han multiplicado el desgaste de un proyecto exhausto camino de la expiración. Casi no hay recoveco ni agujero en el que cobijarse para soportar los estertores y recuperar aliento. Tras la nueva derrota electoral, la dimisión de Yolanda Díaz, el cainismo comunista, la corrupción galopante, los rebeldes separatistas, la amnistía de andar por casa, las cuestiones prejudiciales, los fiscales del 1-O... cuando ya el tahúr ha perdido la magia, Moncloa moviliza la última y desgastada reserva que ya no es tal, el franquismo y la memoria sanchista. El Gobierno resignificará el Valle de los Caídos a través de una comisión interministerial para convertir el espacio «en un lugar que fomente los valores constitucionales y democráticos». Otra vez. Fuegos de artificio y de los malos, lío y ruido guerracivilistas de un presidente atrincherado. Debe resignarse. No funcionará.

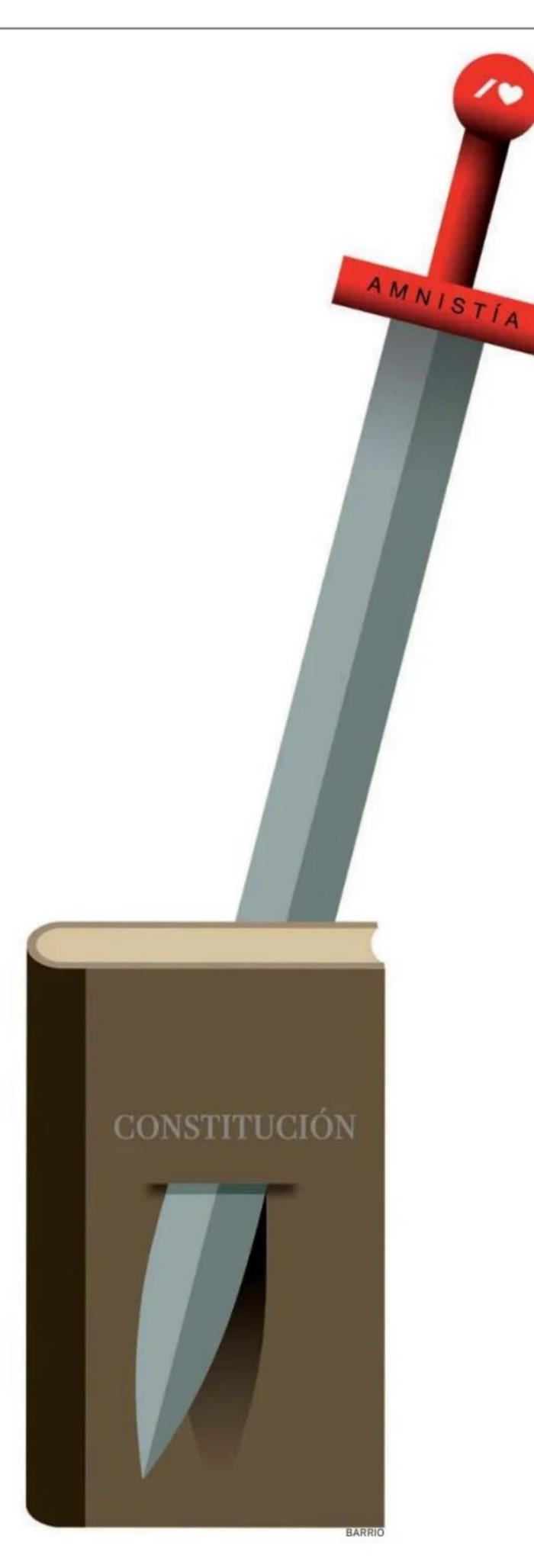

# El submarino Escaños de Vox para Alvise

El resultado obtenido por Alvise Pérez es algo que preocupa a la alta dirigencia de Vox. En Bambú sí llevaban meses prevenidos porque sus «trackings» apuntaban que la candidatura del agitador - criado a sus pechos en su momentopodía afectarles en dos o tres escaños. Y aunque no esperaban que lograse representación, sí estimaban que les iba a pasar factura rebajándoles el número de votos. A nadie se le escapa, tampoco en Vox, que el resultado podría haber sido mucho mejor sin esa fuga de electores.

# **Fact-checking**

# Dolors Montserrat Portavoz del PP en la Eurocámara

### La información

De las principales potencias de la UE, el Partido Popular español es el que mejores resultados ha obtenido frente a los conservadores para el centro derecha.

Mientras que en Italia y Francia la derecha conservadora de Le Pen y Meloni se mueve en el entorno del 30 por ciento de los votos; en Hungría ha ganado las elecciones y en Polonia roza el empate con el centro derecha, en España, pese a la irrupción de Alvise Pérez, los conservadores se han quedado a más de veinte puntos porcentuales del Partido Popular.

### La investigación

En efecto, la oleada de la derecha más conservadora se ha contenido gracias a los buenos resultados del centro derecha en España, Alemania, Croacia, Eslovenia, Polonia, Rumanía y Portugal, todos con porcentajes electorales por encima del 30 por ciento. Aun así, los conservadores han alcanzado el 15 por ciento en la Eurocámara frente al 22 por ciento de las formaciones que se integrarán en el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo.

# El veredicto



VERDADERO. Las debacles de la derecha moderada en Francia e Italia han podido ser compensadas gracias a los buenos resultados del centro derecha en España y Alemania, por señalar la principales potencias comunitarias.

# Quisicosas

# Ojito con ningunear a la derecha radical



Cristina López Schlichting

pasado de ser una «boutade» extravagante a opción de mayorías, por algo será. Conviene no ponerse chulito con la ultraderecha ni alzar la ceja, porque el riesgo es que te pase la Historia por encima y ni te enteres. Hasta ahora pensábamos en jóvenes alemanes desclasados, en flamencos racistas y franceses chovinistas, pero eso se acabó. Son tantos millones de votantes que no mirar la realidad es de ciegos. Meloni ha acabado por conquistar en Italia las clases cultas y a ciertos católicos, el Afd ha sustituido a los socialdem ó cratas como segundo partido alemán y la debacle se ha llevado por delante al primer ministro belga y obligado a Macron a convocar elecciones al parlamento. Ayer ha caído como un bombazo la noticia de que el partido conservador de Los Republicanos, heredero de Chirac y Sarkozy, mantiene conversaciones con Marine Le Pen, lo que multiplicaría las opciones de ambos. Mirar por encima del hombro es de cretinos. Habrá que empezar a preguntarse por esa chocante alianza entre obreros europeos, inmigrantes de tercera generación y clases medias y altas. Hay una ensalada compleja entre el desencanto de los jóvenes,

el temor/odio al inmigrante ilegal, o mal integrado, y el euroescepticismo. Bruselas parece hostil y lejana. Y más: ¿en qué medida Macron no se ha excedido en su soberbia jacobina al meter el aborto en la Constitución? ¿hasta qué punto se ignora en Centroeuropa que las jóvenes llevan una rebeca en el bolso para no ser increpadas en el metro por llevar los hombros al aire?¿por qué la ideología verde-tan castigada esta vez-la ha emprendido «contra» la agricultura y la ganadería europeas? Los muros de contención que ha anunciado Von der Leyen (esa alianza entre popularesysocialistas en la Eurocámara) son pan parahoyyhambre paramañana. Millones y millones de ciudadanos no pueden ser despachados como idiotas reactivos.

España es pelitín distinta. Aquí Vox procede del PP, Santiago Abascal es un héroe de la lucha contra ETA y siempre hay un factor católico que atenúa la tentación de crueldad. Pero ahí están: han pasado de 4 a 6 escaños y les ha salido un competidor de chiste, eurófobo y antisistema, en Alvise y su fin de fiesta, que también se ha puesto en 3 escaños. Por contra, el arco de ultraizquierda merma y el PSOE acusa cansancio. Habrá que pensarse qué lleva a un trabajador manual de Leganés a tender la mano a un vecino de la Castellana madrileña. Javier Milei se expresa en un lenguaje feroz que no entiendo, pero la gente parece comprender lo perfectamente. Yha saludado el vuelco de Europa hacia la derecha. Ese tipo tendrá desequilibrio, pero también tiene olfato.

El trípode

# Yolanda, la amnistía y Puigdemont



Jorge Fernández Díaz

aresaca del 9J que culmina el ciclo electoral de 4 elecciones en5meses, desde las gallegas hasta estas europeas, pasando por las vascas en abril y las catalanas en mayo, ya empieza a traer consecuencias políticas y no de menor cuantía precisamente. La primera de ellas es la dimisión de Yolanda Díaz al liderazgo digital, no tecnológico, sino por el dedo de Pablo Iglesias, que se lo otorgó en 2021 al renunciar ala vice presidencia del gobierno para competir con Isabel Díaz Ayuso por la Comunidad de Madrid. Aquel intento resultó frustrado por la rotunda victoria de Ayuso y significó el principio del fin de Podemos como cohesionador de la miscelánea de 16 formaciones que componían la izquierda del PSOE. Haciendo honor a su trayectoria política en Galicia, sembrando de cadáveres políticos a previos aliados suyos, su objetivo prioritario fue enterrar a quien la había nombrado como sucesor en el gobierno y candidata de la coalición a las elecciones generales. Así, decidió fundar Sumar como plataforma sustituta de Podemos para las elecciones del 23J, sin estructura territorial propia, confiando en su liderazgo como aglutinante de la coalición.

El fracaso electoral en su Galicia natal, dónde quedó como extraparlamentaria fue el comienzo del final de ese artificial liderazgo. Ese fracaso se fue confirmando en las autonómicas vascas y catalanas y ha llegado a su culmen este pasado domingo, cuando el espontáneo Alvise Pérez desconocido para gran parte de la opinión públicay la publicada, le igualó en diputados quedando casi empatado con ella con 800.000 votos. Los principales partidos de esa artificial plataforma Sumar, (Izquierda Unida, Compromís, los Comunes, y por supuesto Podemos, aunque ya fuera de ella), carente de estructura e implantación territorial, han empezado a recobrar visibilidad para esa competición abierta para suceder a Yolanda y que, mal que le pese, previsiblemente será quien la sustituiráen la vice presidencia del progresista gobierno. Otra cosa es el tiempo que le quede a Sánchez en La Moncloa con ese panorama a su izquierda y con el «progresista» Puigdemont queriendo ser otra vez President. Y esta es otra consecuencia del final del reciente ciclo electoral: la entrada en vigor de la ley de amnistía y la Mesa del Parlamento de Cataluña. Antes del próximo día 25 debe haber un candidato a la investidura y Puigdemont no renuncia a presentarse, lo cual está en manos del TS. Su argumento es que, al igual que Sánchez sigue en La Moncloa -no habiendo ganado las elecciones-gracias a él, ahora que sea el ganador Illa quien se abstenga para que él vuelva a ser President. Indigno espectáculo sanchista.

# **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, J. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5

# «Hispanoamérica, canto de vida y esperanza»: memoria que sana



# Carlos Leáñez Aristimuño

a memoria es selectiva: aplica filtros. Si en ellos queda atrapado lo positivo, si solo tenemos ojos para lo que hemos hecho mal, nos apocamos, podemos incluso llegar a desaparecer: cunde la depresión, la ansiedad, no hallamos cómo operar fecundamente. Si en los filtros queda atrapado lo negativo, el optimismo y la confianza pueden desbordarse y llevarnos a ignorar obstáculos reales, a ser inmunes a críticas pertinentes, lo cual también puede abrir abismos. Una memoria sana sería entonces una cuyos filtros retuviesen lo que nos traba indebidamente y dejasen a la vista lo que nos impulsa a crecer, lo que resulta pertinente para resolver las necesidades y llegar a objetivos.

Los filtros de la memoria colectiva están controlados en enorme medida por el poder. Las élites de los poderes enemigos de los hispanos-con una insólita, entusiasta y nada despreciable colaboración interior- a partir del siglo XVI, sin cejar, han intervenido nuestro pasado por todos los medios, embridando nuestro desempeño en la historia hasta hoy. Su labor ha consistido en instalar, en propios y extraños, unos filtros que retienen lo positivo y que dispensan en los grifos, listo para el consumo ciego y masivo, un líquido negruzco rebosante de atrocidades y atraso propios. Semejante bebedizo lo ingerimos cotidiana e inauditamente los hispanos y nos transforma, en América, en pobres víctimas; en España, en crueles victimarios. El maléfico brebaje nos llena, según nos encontremos en América o Europa, de resentimiento o vergüenza; nos hace miopes, confinándonos a lo inmediato; nos impide percibir los formidables horizontes que podríamos alcanzar si osáramos levantar

la cabeza juntos, si dejáramos de querer, en vano, ser como quienes nos subordinan, extraviándonos en el estéril desierto de la alienación.

Los enemigos de los hispanos de los dos hemisferios –y sus aliados internos– han instalado entre nosotros un marco referencial refractario a lo propio positivo. Generan así una memoria enferma que escamotea lo que nos impulsaría a crecer, lo que resultaría pertinente para resolver nuestras necesidades. Pero esta memoria enferma está llegando – por hartazgo, por evidencia en contra, por el peligro que entraña– a su final. Cada hora caemos más en cuenta de que no somos las horrendas creaturas que vemos en los espejos deformantes que han puesto ante nosotros: estamos comenzando a fabricar nuestros pro-

pios espejos. Las imágenes que empezamos a percibir -¡sorpresa!- incluyen la plenitud, la belleza y la nobleza de espíritu.

Ahora bien, remover el marco referencial viciado, hoy anclado y preponderante, demanda artefactos de comunicación poderosos. Se dice que «dato mata relato». Falso. Los datos puntuales luminosos rebotan en las conciencias que tienen instalado el marco refractario a lo positivo. Este sesgo profundo -existencial para muchos- no puede ser alterado en el mero plano de los argumentos: demanda una potente vivencia transformadora que desatasque el espíritu. En este contexto emerge la película «Hispanoamérica, canto de vida y esperanza», de José Luis López-Linares: una obra de arte que recorre -de la mano de amantes conocedores, sobre todo hispanoamericanos- el esplendor de los tres siglos previos a las repúblicas, entretejiendo voces, imágenes deslumbrantes y una música conmovedora. Ello genera una vivencia fuerte susceptible de desplazar o al menos de

cisne; el sapo, un príncipe; el mendigo, el rey... Es el momento de anagnórisis. «Hispanoamérica, canto de vida y esperanza» opera para muchos como tal. El avergonzado español que piensa que el 12 de octubre no hay nada que celebrar descubre -desde voces agradecidas hispanoamericanas, imágenes desbordantes de belleza, música que eleva- que los castellanos que desembarcaron en América no fueron un monolito depredador: entregaron fervorosamente su Dios, mezclaron apasionadamente su sangre, acabaron con la antropofagia y los sacrificios humanos, sembraron el territorio de ciudades que trasladaron la civilización occidental al otro lado del Atlántico, generaron riqueza, produjeron belleza... La anagnórisis abre una brecha que permite la irrupción de una memoria que

La hispanidad es capaz de plenitud, respira aliviado, en una sala de cine española, el que se creía pariente de verdugos: ha comenzado su desintoxicación. En esta etapa, requerirá



poner en cuestión el marco instalado (Imperio español es oprobio) y sustituirlo por otro (Hispanidad incluye plenitud).

La eventual fractura o remoción del marco refractario a lo positivo aterra a los cultores del resentimiento victimista o de la vergüenza del victimario: dinamita el relato en el que ellos aparecen como preclara conciencia justiciera. De pronto descubrimos que son meros oficiantes del apocamiento y la fragmentación; de pronto caemos en cuenta de que, al conseguir mantenernos fraccionados, al querer incluso fraccionamos más, son el obstáculo principal que nos separa de un muy factible despliegue pleno de nuestro velamen.

Con frecuencia, en una narración, se da un momento en el que se descubre una verdad crucial y todo da un vuelco: el patito feo es un un período de dosis masivas de verdad y positividad para compensar siglos de negatividad en megadosis. Esa verdad, esa positividad signan «Hispanoamérica, canto de vida y esperanza». En ella, música, imágenes y palabras se funden y nos sumergen en una vivencia rotunda de belleza que desvela una verdad incesantemente escamoteada: Hispanoamérica es una gigantesca comunidad real, Hispanoamérica es capaz de esplendor y plenitud, Hispanoamérica es dueña de una enorme vitalidad y alegría, Hispanoamérica solo debe conocerse mejor para recuperar los puentes que la llevarán de vuelta a la grandeza.

Carlos Leáñez Aristimuño es hispanista y profesor del Departamento de Idiomas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas

# El buen salvaje Yolanda, Irene, Alvise



Pedro Narváez

n la campaña recién terminada, más que de Europa, se han tratado asuntos que en Bruselas les debe sonar a ucraniano y, lo que es más nauseabundo, con las artimañas divertidas que tienen los programas del corazón, que van cebando de tal manera la enfermedad de Julián Muñoz, por ejemplo, que el día que fallezca, vamos a morir todos, dirán que ya lo adelantaron en exclusiva. Se han dicho tantas barbaridades que poco me parece el tsunami de los resultados, según quien los mire. Los dos grandes se quedan como amos del calabozo, digamos que esa es la parte del mundo que más o menos se entiende. Sin apenas interés a la hora de analizarlo.

Pero lo curioso de todo está más abajo de la tabla. Miren, monumental la bofetada que desde Telegram - antaño la red social de Podemos- les ha dado a Yolanda Díaz e Irene Montero otro chisgarabís como ellas, solo que cuando mueve los labios dice otras cosas. Alvise Pérez nos muestra que hay otros mundos y que siguen estando en este. En este panorama tan fragmentado, a Alvise lo conocen mucho los suyos y nada los demás, que todavía se preguntan qué hace esa cosa rara en el Parlamento europeo.

Alvise viene a ser el trasunto del Chikilicuatre, cuando aquel personaje nos representó en Eurovisión. La gente se preguntaba, ¿pero quién lo ha votado? Siempre hay un tiesto para una maceta, dice mi madre, y, por lo visto, hay muchos tiestos sueltos por ahí.

Lo vergonzoso para las perdedoras Yolanda e Irene es asumir que hay más gente que vota a Alvise, Sánchez le dio bola, que a ellas, con toda su sobreactuación corazonera, su feminismo guerrillero y sus cosas chulas.

Debe ser duro que un antisistema sin programa pueda con los que llegaron para cargarse el sistema pero con tal exceso de regulación que no han tenido tiempo. Fin de ciclo. El Gabinete vive en un «estado de ansiedad» permanente por el futuro. La crisis con Sumar deja al presidente sin el control de la coalición

# Puigdemont pincha la fe en Sánchez de sus ministros

Carmen Morodo. MADRID

ace más de seis años que Carles Puigdemont se marchó a Bélgica para evitar ser procesado por la Justicia española. La ley de amnistía, que ayer entró en vigor con su publicación en el BOE, abre una nueva etapa llena de interrogantes para la estabilidad de la política española, que se agravan al mezclarse con el proceso de conformación del nuevo Gobierno en Cataluña. Puigdemont lo tiene todo preparado para regresar cuando se celebre la sesión de investidura. Hay una convocatoria para el 25 de junio, y al ex presidente de la Generalitat le interesa que primero sea el ex ministro Salvador Illa el que acuda al examen. Que fracase, y que luego sea su turno.

Los tiempos judiciales van a depender de los que tarden las partes personadas en el proceso en presentar sus escritos a petición del juez Pablo Llarena, que ayer comunicó a la Policía que la orden de detención sigue vigente. Pero en la defensa independentista esperan que todo esté listo para el 25 de junio.

La intención de Puigdemont es volver para la fecha simbólica de su investidura, y por más que desde el Gobierno han insistido en que éste es un momento histórico, que supone abrir una nueva etapa de reconciliación y convivencia en Cataluña, la realidad es que ese «momento histórico» amenaza con tener efecto de tsunami en Madrid por el alcance del choque con el Poder Judicial, y porque las declaraciones que haga Puigdemont paseando tranquilamente por Barcelona tendrán un impacto muy difícil de contener.

Dentro del Consejo de Ministros pesa la sensación de que está a punto de saltar la última pieza del castillo, la que lo hará caer sobre sus propios cimientos, y esta vez la insistencia del presidente Sánchez en negar que vaya a haber un adelanto electoral no está sirviendo como relajante muscular para unos ministros que viven «en un estado de ansiedad permanente» –según lo define uno de ellos–, y bajo el temor a que Cataluña pueda acabar llevándose por delante la legislatura.

Que no fluya información concreta desde el corazón del poder «sanchista» no ayuda a tranquilizar. Pero es que, además, lo que cuentan «de manera interesada» desde el núcleo de Moncloa tampoco convence a quienes se guían por las señales que perciben desde el exterior.

Sánchez es un experto en los juegos malabares y en sobrevivir, pero la fe de los ministros en sus poderes está bajo mínimos, sepultada por los episodios de las cartas, la grave crisis que se ha abierto en Sumar y estos primeros movimientos que se producen en Cataluñay que tienen aroma de «procés» por la nueva alianza independentista para controlar la Mesa del Parlamento catalán. La amnistía como punto final choca con esta derrota en la primera votación de la nueva legislatura catalana, en la que el PSC ni se ha acercado al PP para tantear un posible apoyo por miedo a molestar a los independentistas.

Aunque lo que estaba en juego

«Que no fluya información desde el corazón del poder sanchista no ayuda a tranquilizar»

El expresident lo tiene todo preparado para volver cuando se celebre la investidura

no es menor, sino el control del órgano de gobierno de la Cámara, de quién decide la agenda, y hasta quién se presenta a la investidura. En el juego de vetos cruzados la suerte se ha inclinado del lado de Junts y en el Consejo de Ministros no pueden ocultar que es el peor escenario para comenzar la negociación, «incluso aunque estén jugando con doble baraja».

Además, en el Consejo de Mi-

nistros consta, por distintas vías, el rechazo del actual núcleo dirigente de ERC a acercarse al PSC. Hay división al respecto, pero el marco juega a favor, en teoría, de Puigdemont. Y aunque desde el entorno de Sánchez apelen a la prudencia y pidan confianza en la «magia» del líder socialista en la negociación, la presidencia del Parlamento en manos de Junts es un hecho objetivo que acerca la posibilidad de una repetición electoral.

Salvo que el PSC se rectifique a sí mismo y acabe cediendo la Generalitat a Puigdemont, como vienen anunciando los portavoces del PP desde el mismo momento en que se conocieron los resultados electorales.

El presidente del Gobierno tiene acostumbrado a su equipo a sorprender en el último momento con una pirueta que sortea la catástrofe, a costa, generalmente, de llegar hasta donde dijo que no iba a llegar. Y, en estos momentos, detrás del silencio que guarda el equipo negociador del PSC pesan las dos exigencias que ERC ha colocado encima de la mesa (y que son las mismas que plantea Puigdemont): el pacto fiscal y el referéndum.

Por menos ERC no puede contaminarse con el apoyo al PSC, por muy debilitada que haya salido de las eleccciones, e incluso con estas cesiones tampoco está asegurado que Illa pueda contar con la investidura.

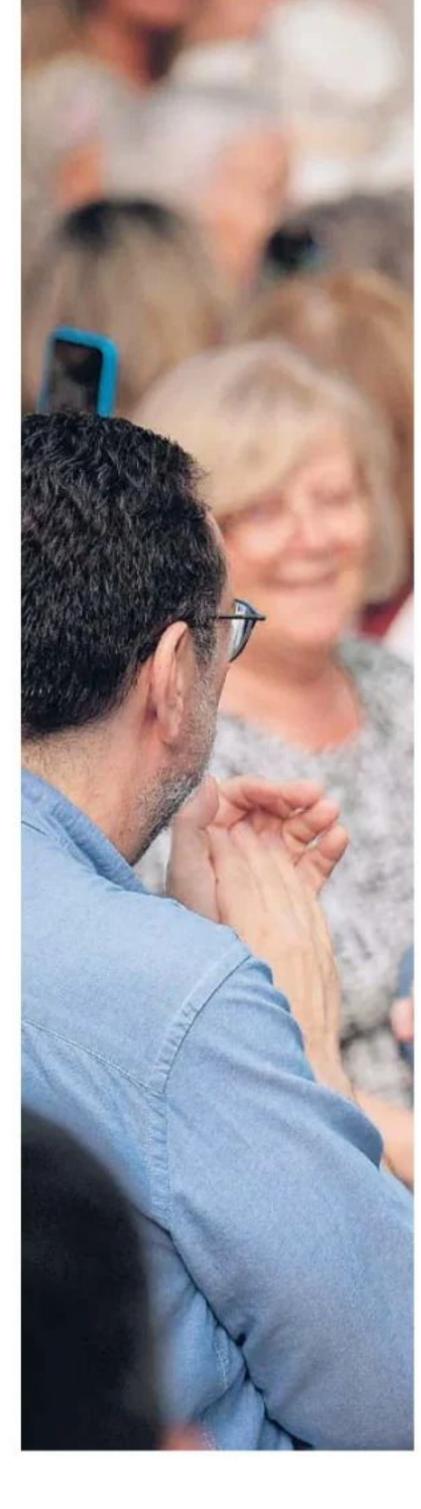

Opinión

# El reencuentro era un bulo



Jorge Vilches

suna norma no escrita: si Sánchez tiene problemas, viaja, huye de España, busca cualquier reunión internacional y desaparece. Se ha largado a una conferencia en Jordania a la que no ha ido ningún líder europeo para no dar la cara estos días. No compareció tras su fracaso del 9J, y tampoco ahora, cuando ha salido la ley de amnistía en el BOE, su esposa y hermano están imputados, y los nacionalistas catalanes niegan su pretendida política de «pacificación».

Todo le escuece a Sánchez, pero lo último sangra. La ironía es que el «reencuentro» en Cataluña que enarbolaba el presidente ha permitidolo que parecía imposible: el acuerdo entre los independentistas para enfrentarse a la democracia española.

El «procés» continúa, vuelve a 2017 y con más fuerza porque tiene enfrente a un Gobierno débil, que ha renunciado a plantar cara. La elección de la Mesa del Parlament fue la demostración de que ERC y Junts son capaces de apartar el odio mutuo si es obstáculo para desbancar a los «unionistas». La elección de Salvador Illa como President está cada vez más lejos. ERC no votará a favor, y lo más probable es que fuercen una repetición para presentarse en lista conjunta. Junts ha ofrecido 25 puestos en esa candidatura, con lo cual los republicanos se aseguran los 20 diputados actuales.

ERC está a punto de dar un giro y cerrar su etapa de colaboración con Sánchez. Los republicanos piensan que ha sido el motivo de su fracaso en las urnas. Por eso ya se escuchan voces en la formación para dar paso a Marta Rovira, que está decidida a romper con el PSC y con Sánchez, y a empezar una colaboración con Junts. Todo se traga si hay un reparto de cargos y un objetivo común, y ambas cosas son posibles.



# Moncloa orienta a los jueces con la amnistía

El Gobierno defiende que la amnistía es «una ley plenamente constitucional», aprobada con el «objetivo loable de garantizar la convivencia» en Cataluña. «Entró constitucional y salió constitucional», apuntan, sobre el recorrido parlamentario de la norma, dado que ya se anticipa que habrá cuestiones de constitucionalidad que se dirigirán al Tribunal Constitucional para su interpretación. En todo caso, y ante los primeros pronunciamientos de diversos actores jurídicos que ya han mostrado su contrariedad a la hora de amnistiar la malversación, en caso de que afecte a «intereses financieros de la Unión Europea», situación que excluiría de la aplicación de la medida de gracia, en el Gobierno orientan a los jueces en su interpretación de la norma. Fuentes gubernamentales recuerdan que el Poder Judicial debe aplicar la amnistía teniendo en cuenta «la voluntad del legislador», que no es otra que perdonar los delitos que en ella aparecen sin salvedades para garantizar la continuidad del Gobierno.

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont

El itinerario empieza con escenificar que la «soberanía catalana» representada en el Parlament no quiere a Salvador Illa. Por eso, Rull, su presidente, puede permitir que el socialista se presente a la investidura del 25 de junio. Todos votarían en contra, mostrando la unidad de los grupos indepes contra el PSC, el rechazo visceral a la situación política y una posición conjunta. Esa negativa podría bloquear cualquier investidura y forzar una repetición electoral, cuya campaña sería contra el Gobierno de Sánchez y el Estado español, para exigir un referéndum de autodeterminación.

Una lista unitaria de Junts y ERC daría pié a que se viera la política catalana como un choque entre dos bandos, que es el escenario favorito del independentismo. Esta situación movilizaría mucho más al electorado nacionalista que en las dos últimas convocatorias electorales, incluida la europea, y obligaría al PSC a cambiar de discurso una vez más.

La vida política y judicial, mientras tanto, daría supuestamente la razón a los indepes, porque irían apareciendo las cuestiones prejudiciales, caso a caso, mostrando, además que la malversación se queda fuera. Esto afectaría a Puigdemont y Junqueras, del mismo modo que el delito de terrorismo no sería amnistiable por el Tribunal de Justicia de la Union Europea, lo que afecta a Marta Rovira. Así, en el imaginario independentista quedaría probada la exis-

ERC romperá con el

PSC y Sánchez para

colaborar con Junts

tencia de un Estado opresor.

A esto se suma otro problema para Sánchez. García Ortiz, Fiscal General del Estado, ha ordenado a los fiscales que soliciten el perdón por la malversación, pero ha pinchado en hueso. La escena de debilidad enseña a los independentistas que Sánchez va a tener muy difícil cumplir su palabra, por lo que el acuerdo en el Congreso resulta irrecuperable dejando al líder del Partido Socialista pendiendo de un hilo.

En este sentido, la ley de amnistía no habría servido para nada positivo en la democracia española. Ni «reencuentro» ni estabilidad para el Gobierno por muy Frankenstein que pretenda ser. Esperemos que la acción de la justicia ponga fin a este dislate. 8 ESPAÑA
Miércoles. 12 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# Llarena no desactiva la orden de detención de Puigdemont

El Supremo da cinco días a las partes del «procés» para que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía

Ricardo Coarasa. MADRID

La entrada en vigor de la Ley de Amnistía no cambia por ahora la situación procesal de Carles Puigdemont. El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», aclaró ayer a las Fuerzas de Seguridad que las órdenes nacionales de detención de Carles Puigdemonty de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puigy de la secretaria general de ERC Marta Rovira «continúan vigentes y activas». Llarena ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la normativa a los procesados, lo mismo que ha hecho la Sala Segunda del alto tribunal respecto a los condenados que no han extinguido aún las penas impuestas, entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras, que aunque indultado sigue inhabilitado y no puede ser candidato en unas elecciones.

La instructora del «caso Tsunami», Susana Polo, también ha instado a las partes a pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía a la investigación contra Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, huido a Suiza. Lo mismo que ha hecho en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón, que mantiene investigados a una decena de personas no aforadas, incluida la dirigente de ERC Marta Rovira.

En su resolución, Llarena también pide a las defensas de los procesados, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox que se pronuncien sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra los procesados huidos. El magistrado recuerda a las Fuerzas de Seguridad que, dado que las órdenes nacionales de detención adoptadas en enero de 2023 contra ellos siguen vigentes, «deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas». Una decisión que supone que Puigdemont será detenido si, como es su

intención, acude a la sesión de investidura del Parlament a partir de la próxima semana.

La providencia del juez Llarena recuerda que la Ley de Amnistía, publicada ayer en el BOE fija en su artículo 1 los requisitos para exonerar de responsabilidad criminal a los hechos tipificados como delito que hubieran sido perpetrados en el contexto del proceso independentista catalán, pero excluyendo las excepciones que recoge el artículo 2 de la norma, entre las que incluye los delitos de terrorismo que supongan una «grave violación de derechos humanos» y los que afecten «a los

Llarena quiere que Fiscalía, Vox y las defensas se pronuncien sobre las cautelares

García Castellón y la instructora del «caso Tsunami» en el TS también instan a las partes a posicionarse

intereses financieros de la Unión Europea».

«Corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador», subraya el juez Pablo Llarena.

El magistrado detalla que la Fiscalía y el resto de las partes deben informar también sobre si ha de «mantener o modificar las medidas cautelares acordadas», especificando «si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del artículo 1 de la Ley para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, así como si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la ley».

Por su parte, el tribunal del «procés» ha dado también un plazo de cinco días a la Fiscalía, la acusación popular que ejerce Vox y las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que formulen las alegaciones que consideren procedentes acerca de los efectos de la ley de Amnistía respecto a los delitos por los que fueron condenados.

El informe, añade la providencia, deberá hacerse extensivo a las consecuencias derivadas de lo previsto en los artículos 1 y 2 de la ley al regular los hechos amnistiables y sus exclusiones. La Sala recuerda que la ley señala que «sólo podrá entenderse amnistiado» un acto determinante de responsabilidad penal «cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello».

La instructora del «caso Tsunami Democràtic», Susana Polo, también ha dado diez días a las partes personadas para que «informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma» respecto a Puigdemont y Wagensberg, investigados por terrorismo por su supuesta responsabilidad en los actos de protesta impulsados por la plataforma independentista en 2017 en protesta por la sentencia del «procés», entre ellos la toma del aeropuerto del Praty el bloqueo de la AP-7 en La Junquera.

En esa misma línea, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del «caso Tsunami Democràtic», también movió ayer ficha tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. Al igual que ha hecho el Tribunal Supremo, antes de decidir sobre la aplicación de la normativa a la decena de investigados, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, quiere que las defensas de los imputados y la Fiscalía y el resto de acusaciones se pronuncien al respecto.



Los líderes del «procés», en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo

# El Tribunal de Cuentas abre la puerta a recurrir ante el TJUE

Suspende el plazo para la sentencia sobre el desvío de tres millones de euros del «procés»

R. C. MADRID

El Tribunal de Cuentas ha pedido a la Fiscalía y al resto de partes que informen si procede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía al procedimiento contable sobre el desvío de más de tres millones de euros para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y promocionar el «procés» en el extranjero a través de Diplocat.

A diferencia de lo que ha hecho el Tribunal Supremo y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que han planteado en primer lugar a las partes de la causa del «procés» si la medida de gracia afecta a este procedimiento–, el organismo contable



ha puesto directamente sobre la mesa la posibilidad de acudir a la Justicia europea para que dirima si ese desvío de fondos es o no amnistiable, dado que la ley recoge expresamente que también las causas contables relacionadas con el proceso soberanista en Cataluña deben archivarse en el plazo máximo de dos meses.

La consejera de la sección de enjuiciamiento –que ha suspendido el plazo para dictar sentenciaconsidera que cinco artículos de la polémica normativa «podrían oponerse» a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea.

En particular, el Tribunal de Cuentas plantea a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana (SCC), que también ejerce la acusación, y a las defensas de los encausados que se posicionen en relación a si esos preceptos pueden contravenir al derecho de la Unión en lo que respecta a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea» -un supuesto expresamente excluido del ámbito de aplicación de la normativa-, al «principio de cooperación leal», a los «principios de igualdad y de no discriminación», a los «principios de seguridad jurídica y confianza legítima» y al «principio del Estado de derecho».

Entre los encausados figuran los ex presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junquera y varios exconsellers, como Raül Romeva, Toni Comín y Clara Ponsatí.

# García Ortiz pide a los fiscales del «procés» otro informe sobre la amnistía

Tras pronunciarse en contra de su aplicación al delito de malversación, no están dispuestos a variar su criterio

R. Coarasa. MADRID

Como se esperaba, se avecina un choque frontal entre los fiscales del «procés» y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuenta del posicionamiento sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a los condenados que siguen inhabilitados, entre ellos Oriol Junqueras, y los procesados fugados, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la cabeza. Los cuatro fiscales adscritos al procedimiento -la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno- ya dejaron claro que la medida de gracia no se puede aplicar al delito de malversación agravada por el que fueron condenados tanto Junqueras como los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassay Jordi Turull-todos indultados, pero que siguen inhabilitados-, y por el que está también procesados Puigdemont y los también fugados Antoni Comín y Lluís Puig. Una posición que reiterarán ahora en los informes que les ha pedido el fiscal general y que han solicitado ya tanto la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) como el juez Pablo Llarena antes de pronunciarse sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a este procedimiento.

La disparidad de criterio con el fiscal general permite aventurar la intervención de la Junta de Fiscales y la previsible sustitución de los fiscales del «procés» por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, a la hora de informar a Llarena y a la Sala Penal de la posición del Ministerio Público respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía a esta causa.

Y es que, según las fuentes consultadas, el fiscal general del Estado ya ha trasladado a los fiscales del «procés» que si mantienen su posicionamiento se les ordenará que informen en sentido contrario (avalando la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación del «procés»), un dictamen que los cuatro fiscales del Tribunal Supremo «no van a firmar», pues consideran que ese cambio de criterio no se puede sostener jurídicamente.

Y es que la negativa a amnistiar el delito de malversación cometido mantendría a Oriol Junqueras inhabilitado hasta 2031, incapacitado por tanto para ser candidato en cualquier convocatoria electoral, incluida una posible repetición de los comicios en Cataluña si se produce una investidura fallida.

Del mismo modo, si Llarena no considera amnistiable la malversación al equiparar, como ya hizo tras la derogación del delito de

# Claves

- El fiscal general del Estado ha pedido a los fiscales del «procés» que informen sobre la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados fugados.
- Los cuatro fiscales del «procés» ya se posicionaron en contra de que la medida de gracia se aplique al delito de malversación.
- criterio y el fiscal general les ordena que informen en sentido contrario, los fiscales no están dispuestos a firmar esa orden, lo que abocará la intervención de la Junta de Fiscales de Sala.
- «procés» equiparan el enriquecimiento ilícito de la malversación agravada con la disposición de fondos para fines distinto de los legalmente establecidos, como la financiación del proceso soberanista.

da que implica un enriquecimiento personal con la apropiación defondos parafines distintos
a los legalmente establecidos (en
este caso para la financiación del
proceso soberanista), las medidas cautelares se mantendrían.
Puigdemont, por tanto, sería detenido si regresa a España -algo
que tiene previsto hacer para la
sesión de investidura en el Parlament- y debería afrontar un juicio por malversación y desobediencia en el Tribunal Supremo.

El artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal – que previsiblemente invocarán los fiscales del «procés», permite a un fiscal que reciba «una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente» forzar la intervención de la Junta de Fiscales de Sala cuando, como es el caso, la orden procede de, fiscal general del Estado, que deberá resolver tras escuchar su criterio.

En este caso, si el superior jerárquico se ratifica en sus instrucciones deberá hacerlo por escrito «con la expresa relevación de las responsabilidades» al fiscal o fiscales afectados «o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera».

En su informe, los fiscales del «procés» pusieron de relieve que los líderes del desafío independentista «se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio», en la medida en que pudieron disponer de esos fondos públicos «para sus ilícitos fines». Para ellos, existió «ese beneficio patrimonial» que caracteriza a la malversación agravada, por lo que estos supuestos estarían excluidos del ámbito de la ley de amnistía, que expresamente excluye los actos de malversación que implican un enriquecimiento personal.

Además, los fiscales del Tribunal Supremo señalaron al fiscal general que las medidas cautelares y las órdenes de detención vigentes, entre ellas la que afecta a Carles Puigdemont, «no pueden ser alzadas».

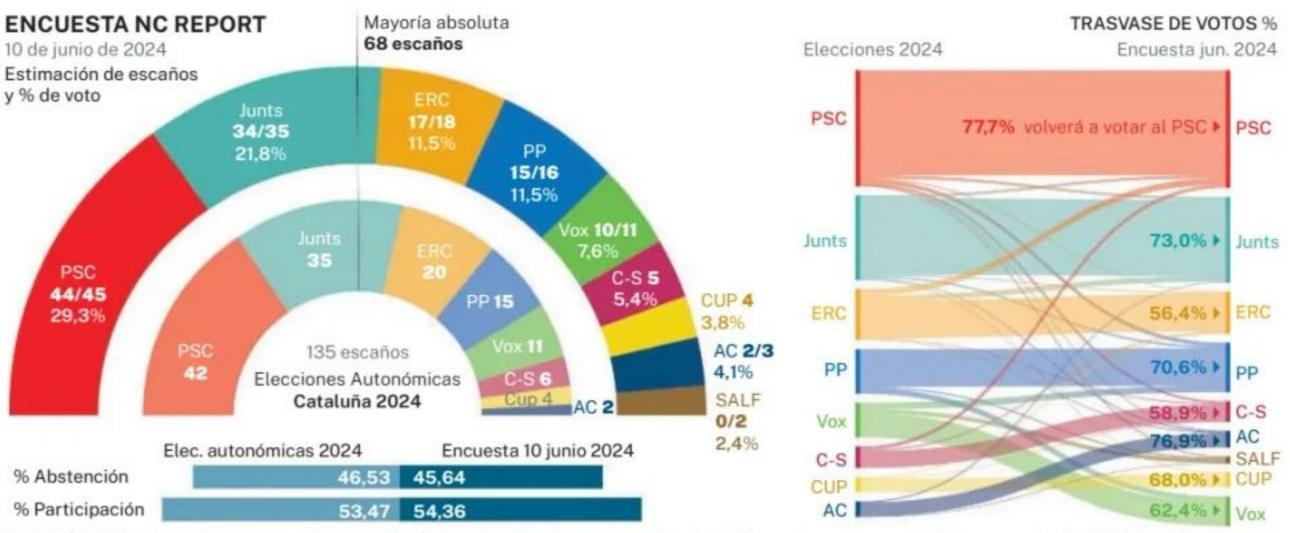

FICHA TÉCNICA: Universo: Españoles con 18 años y más. Ámbito: Cataluña. Muestra estratificada: 1.000 entrevistas con margen de error aproximado de 3,17% para los datos globales y un nivel de confianza de 95,5% dos sigma y p/q=50/50. Muestreo: selección aleatoria proporcional de los municipios y de los entrevistados por tablas de números aleatorios y ponderación de edad, sexo y hábitat. Metodología de las entrevistas: 50% telefónica, mix fijos y móviles (CATI) y 50% Internet (CAWI). Trabajo de campo: 8 al 10 de junio de 2024 Empresa que realiza el estudio: NC REPORT

# La repetición electoral beneficia al PSC y perjudica a Esquerra

El bloqueo en Cataluña seguiría en otros comicios, según una encuesta de NC Report

Javier Gallego. MADRID

El panorama político en Cataluña ha dado un giro diametral en las últimas 48 horas: el independentismo, sin mayoría absoluta, ha conseguido hacerse con el control de la Mesa del Parlament, un órgano clave para el porvenir de la legislatura y para la investidura. Esquerra decidió a última hora rechazar la propuesta del PSC para presidir el Parlament y se echó en brazos de Junts, un movimiento que parece la antesala de un bloqueo político en Cataluña porque, ahora mismo, los posconvergentes tienen el control de los tiempos para proponer a un candidato a president de la Generalitat y nada hace pensar que los republicanos vayan a apoyar la investidura de Salvador Illa: sin ese apoyo clave, las posibilidades de una repetición electoral en la autonomía se multiplican.

De darse una repetición electoral, el PSC aumentaría su representación parlamentaria y llegaría a los 44/45 escaños (ahora tiene 42) y sería el partido más beneficiado, mientras que Esquerra sería la formación más perjudicada porque seguiría cayendo hasta los 17/18 parlamentarios tras haber obtenido 20 en la cita con las urnas del 12 de mayo. De hecho, según el trasvase de votos de la encuesta de NC Report para



de junio: es decir, durante las elecciones europeas.

Salvador Illa, durante su intervención en la noche electoral

LA RAZÓN, 41.000 votantes de Esquerra en las elecciones del 12 de mayo pasarían al PSC, mientras que tan solo 6.000 de los socialistas apostarían por la papeleta de los republicanos.

Tanto PSC como Esquerra experimentarían los cambios más significativos si se volviera a votar porque Junts y PP se mantendrían más o menos igual que ahora: los posconvergentes estarían en 34/35 escaños (ahora tienen 35) mientras que los populares estarían en 15/16 (ahora tienen 15). Vox se quedaría en 10/11 mientras que la CUP quedaría en cuatro y la independentista Aliança Catalana podría llegar a crecer y ponerse en 2/3. El sondeo se ha realizado con 1000 entrevistas entre el 8 y el 10

Además de Esquerra, sufrirían perjuicio los Comunes, que pasarían de seis escaños a cinco: de esta manera, el bloque de la izquierda formado por PSC, ERC y Comunes podría llegar a perder la mayoría parlamentaria que ahora sí ostenta (68 escaños) y se situaría en 66/68 parlamentarios. Por tanto, sin la fórmula del tripartito posible, el bloqueo político en Cataluña se agudizaría en caso de repetición electoral porque no parece que ni PSC ni Junts vayan a ceder y llegar a un acuerdo.

La fórmula del Ayuntamiento de Barcelona, que pasa por un apoyo externo de PP y Comunes al PSC tampoco sería viable nuJunts y PP se mantendrían en el mismo número de escaños que el 12 de mayo

El bloque separatista perdería todavía más fuerza, pero tampoco habría suma entre PSC, PP y Comunes méricamente, aunque ya se ha visto que tampoco es viable políticamente tras la falta de entendimiento durante la constitución del Parlament. Ahora mismo, las tres formaciones suman 63 escaños de los 68 que se necesitan para llegar a la mayoría absoluta, mientras que si se repitiesen elecciones, la encuesta provecta que obtendrían hasta 64/66 escaños. El PSC necesitaría nuevamente la abstención de Vox, un escenario que se da por imposible porque ambas formaciones se han vetado mutuamente.

El bloque independentista saldría todavía más perjudicado en una repetición electoral: Junts, ERC, CUP y Aliança Catalana sumarían 57/60 escaños, mientras que el 12 de mayo logró 61 parlamentarios. Por tanto, el separatismo tampoco lograría recuperarse tras el varapalo de las elecciones autonómicas (las europeas han dado señales evidentes de que los independentistas siguen hundidos), aunque sí permitiría a Junts ya casi doblar en peso parlamentario a ERC y consolidar su posición de referencia en el secesionismo.

Los resultados serían más o menos parecidos a los del 12 de mayo, aunque podría llegar a irrumpir un nuevo actor: Se Acabó la Fiesta, el partido del activista populista Alvise Pérez, quien obtuvo representación parlamentaria en el Parlamento europeo y ahora amenaza con entrar con hasta dos escaños en la Cámara catalana. De hecho, se nutriría básicamente de votantes de Vox, ya que recibiría hasta 27.000. La pugna entre Alvise y Vox se antoja descarnada en los próximos meses ya que pelean por un mismo voto protesta.

Ahora mismo se ha constituido el Parlament en Cataluña y el primer duelo entre Illa y Carles Puigdemont lo ha ganado el segundo. El candidato de Junts se ha hecho con la Mesa del Parlament para controlar los tiempos: cabe recordar que el plazo para encontrar president va a empezar a contar tras un primer intento fallido de investidura (si hay intento fallido). Todavía se desconoce la fecha, aunque todo apunta a que será a lo largo de este mismo mes de junio. Ahora, tras la elección de Josep Rull como president de la Cámara catalana, se debe de iniciar una ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios y ya, a partir de ahí, se escoge candidato. Tras el primer debate de investidura fallida, hay dos meses para escoger a un president: si no, se convocarán elecciones automáticamente.

11



# Feijóo reclama a Sánchez que ponga fin a la legislatura

Advierte a los socios del presidente del Gobierno de que «no les ha servido para nada apoyarle»

C. S. Macías. MADRID

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió ayer al Comité Ejecutivo Nacional del partido con quien analizó los resultados obtenidos en las elecciones europeas en el que se alzaron con 22 eurodiputados, lograron imponerse en 13 territorios y subieron en más de medio millón de votos en toda España. Con estos datos que, aseguró, avalan que los españoles piden un cambio, Feijóo reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que termine la legislatura «a la mayor brevedad» ya que ha perdido las elecciones y también por su dependencia del independentismo catalán. «En las condiciones que tiene Sánchez no debió empezar esta legislatura nunca, y tal y como están las cosas debe terminarla a la mayor brevedad», afirmó ante sus barones, al tiempo que aseguró que «el camino no está concluido» y que el cambio es posible si el voto se une en las urnas «ante un PSOE al que solo le queda la baza de la división».

El jefe de la oposición advirtió a sus dirigentes de que la convocatoria de nuevas elecciones no depende del PP, sino que será una «cuestión del independentismo» porque con la ley de amnistía aprobada y el Parlament presidido por Junts, «Sánchez resulta menos útil al independentismo».

Feijóo también se dirigió a los socios de gobierno de Sánchez a quienes recalcó que apoyar al jefe de Ejecutivo «no les ha servido para nada», ya que «han comprado el discurso al Partido Socialista en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral». Aunque no pidió explícitamente un adelanto electoral de las elec-

ciones generales, dijo que la legislatura debería acabar cuanto antes y se mostró convencido de que el cambio está «más cerca».

Feijóo resaltó que en las elecciones europeas «hay un claro ganador», el PP, y un «claro derrotado»,
el PSOE, al tiempo que destacó el
descenso de Sumar y la caída de
los partidos que apoyan al Gobierno en el ámbito parlamentario. «Al
PSOE ni siquiera le ha valido con
absorber buena parte de los votos
de sus aliados. Y a sus aliados apoyar al señor Sánchez no les ha servido para nada, porque baja Junts,
baja ERC, baja el PNV y por supuesto baja Sumar».

Además, denunció que «ninguno» de esos partidos le haya pedido a Sánchez «ni la más mínima explicación por los presuntos casos de corrupción que están asolando al PSOE». «Es evidente que aquí tienen el resultado. Si no quieren denunciar lo que pasa en nuestro país, si quieren ser aliados de aquellos que vampiriza sus electores, allá ellos», manifestó.

Feijóo subrayó que a esta legislatura «ya le están sobrando días», pero se mostró convencido de que las elecciones generales serán

El líder del PP asegura que el 9J ha propiciado que el cambio «esté más cerca»

«Con la ley de amnistía y Junts presidiendo el Parlament, Sánchez ya no les es útil»



«cuando el independentismo quiera». Tras retratar a un Gobierno «paralizado» y «sin proyecto para España», el presidente de los populares avisó a los suyos de que el partido se dedicará a forjar la alternativa mientras que al PSOE «ya solo le queda la baza de la división en la alternativa». «El PP va a mostrar un nuevo camino», declaró, para incidir que «el cambio está más cerca».

También ironizó con la «curiosa forma» que tuvo Yolanda Díaz de asumir responsabilidades tras el «fracaso» de Sumar tras los resultados cosechados en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado domingo.

Feijóo confesó que no se podía «resistir a hacer un brevísimo comentario sobre la señora Díaz» tras ese anuncio. Y es que el líder del PP conoce a Yolanda Díaz desde hace muchos años porque ambos coincidieron en la política gallega cuando él era presidente de la Xunta. «Hay una curiosa forma de asumir las responsabilidades por un fracaso electoral, que es quedarse con el despacho, con los chóferes y con la casa oficial del Ministerio. Siempre te sorprenden algunos políticos en España», enfatizó, cosechando el aplauso de los miembros del Comité Ejecutivo del PP.

Además, Feijóo recriminó a Pedro Sánchez que haya dado al in-

# Críticas al «pack familiar» de imputaciones

El PP está «atento» por si el presidente del Gobierno vuelve a escribir «una carta más» después de que el juzgado abriera diligencias por fraude fiscal, prevaricación, malversación, delitos contra la Administración y tráfico de influencias contra David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo. Fuentes populares indicaron ayer que «con su esposa imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción, y su hermano siendo investigado en una causa con hasta cinco supuestos penales, parece que el presidente del Gobierno ha optado por el pack familiar en lo referido a supuestas conductas delictivas en su entorno».

dependentismo «el poder» en la Mesa del Parlamento catalán y recalcó que su partido ya dijo en campaña que «votar al PSC era votaral nacionalismo». «Portanto, los hechos nos han dado la razón y estamos ante una nueva estafa. De eso havalido la victoria de Illa», incidió. Apuntó también que están ante un «gobierno paralizado» a la espera de «las instrucciones que reciba del separatismo» y «siempre capaz de someterse a una humillación más cada día». «Lo vimos el lunes de una forma explícita en el Parlamento de Cataluña. La misma semana que se publica la página más triste de nuestra democracia, la ley de amnistía, el independentismo vuelve a desafiar a la democracia en España», mientras Sánchez se ha pasado «un mes diciendo que había vuelto la convivencia a Cataluña».

Sin embargo, recalcó que «los que decían "lo volveremos a hacer' lo volvieron a hacer y desafiaron al Tribunal Constitucional», «igual que años atrás con la diferencia de que ahora el PSOE se niega a impedirlo», ante el hecho de que se permitieran las votaciones a distancia del fugado expresidente catalán, Carles Puigdemont, y del exconsejero Lluis Puig. «Sánchez dio al independentismo el poder en la Mesa del Parlament que no le dieron los catalanes en las urnas».



El líder del PP,
Alberto Núñez
Feijóo, junto a
Dolors
Montserrat y
Cuca Gamarra,
ayer, en el
Comité
Ejecutivo
Nacional del
partido

# El PSOE apoya la ley contra la multirreincidencia del PP

Los socialistas tratan de evitar otra derrota parlamentaria en el Congreso ante los populares

J. Gallego. MADRID

La inseguridad en España tiene diversas caras y una de ellas son los hurtos, un delito contra el patrimonio que genera un gran desasosiego principalmente entre los comerciantes y turistas de grandes ciudades. Sin embargo, parece que, en la última década, no se ha encontrado todavía la fórmula para hacerle frente a este hecho delictivo pese a las distintas reformas legislativas que se han introducido en el Código Penal. El PP ha impulsado un nuevo intento con una ley contra la multirreincidencia,

que superó ayer el primer trámite parlamentario (toma en consideración) gracias a la colaboración del PSOE y Junts.

No obstante, el voto a favor del PSOE parece que ha sido más por necesidad que por convicción porque la diputada María Carmen Sánchez vino a enmendar prácticamente toda la iniciativa de los populares e hizo un llamamiento a todos los partidos para lograr un «consenso» para evitar que se imponga la «visión punitivista» de los de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas se vieron obligados a votar a favor para evitar ver nuevamente cómo leves del PP reciben el apoyo de los socios del Gobierno y tienen capacidad para tramitarse y aprobarse: ya ocurrió hace dos semanas con una norma sobre política exterior. De haber votado en contra, se habría interpretado como una nueva derrota parlamentaria de los socialistas.

La norma de ayer pone el foco en la multirreincidencia, ya que,

según estudios del sector de la distribución comercial, el «hurto profesionalizado» (los multirreincidentes) supera el 85 por ciento de los casos. Es decir, prácticamente los mismos cometen la mayor parte de los hurtos. De esta manera, con esta ley se busca endurecer las penas a los multirreincidentes. La norma del PP, de hecho, nace para corregir la escasa efectividad que han tenido las reformas legislativas de 2015 y 2022: en concreto, la reforma de hace nueve años sufrió un revés del Tribunal Supremo a través de dos sentencias (2017 y 2019), que dejaron sin efecto el intento por poner coto a los multirreincidentes.

El diputado de Junts Josep Maria Cervera situó la multirreincidencia como uno de los problemas «más importantes» a los que se enfrenta Cataluña, mientras que el diputado del PNV Mikel Legarda también consideró que es «necesario» trabajar para mejorar las penas.

# CRUCEROS FLUVIALES

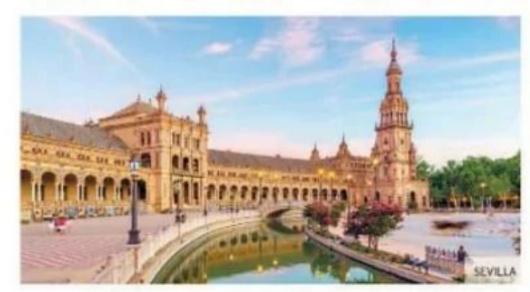

8 DÍAS / 7 NOCHES

# Andalucía al completo

Sevilla • Córdoba • Sevilla • Cádiz • El Puerto de Santa María Isla Mínima • Sevilla • Granada • Sevilla

2X1
EXCURSIONES INCLUIDAS

Desde 735€ por persona (en lugar de 1470€) Salidas el 4,18, 25 julio • 1,15 agosto 2024

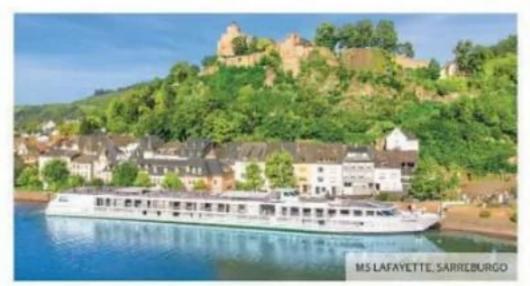

7 DÍAS / 6 NOCHES

# Los valles de Mosela, Sarre, Rin romántico y Neckar

Madrid • Frankfurt • Remich • Sarreburgo • Tréveris • Cochem • Coblenza Rüdesheim • Mannheim • Heidelberg • Estrasburgo • Frankfurt • Madrid

HASTA 590€ DE DESCUENTO

VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1550€ por persona (en lugar de 2140€) Salidas el 15, 27 julio 2024

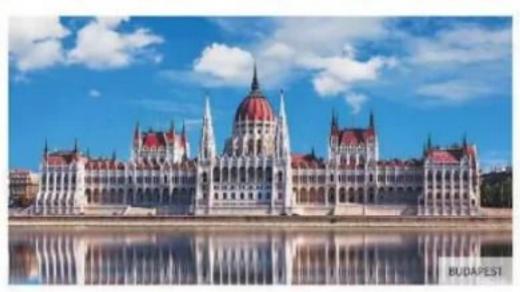

8 DIAS / 7 NOCHES

# Las perlas del Danubio

Madrid • Viena • Melk • Dürnstein • Bratislava • Kalocsa Budapest • Esztergom • Viena • Madrid

HASTA 443€ DE DESCUENTO

VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1505€ por persona (en lugar de 1948€) Salidas el 11, 18, 25 julio • 1, 15, 19, 29 agosto 2024

**RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO:** 



BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS Y EN EL BAR





TASAS PORTUARIAS INCLUIDAS









# Moncloa condiciona la continuidad de Díaz a la sucesión en Sumar

El partido rebaja su dimisión: «Es un activo político electoral», y la vicepresidenta dice «que se queda»

# A. Martínez / R. Esteban. MADRID

La decisión de Yolanda Díaz de abandonar sus cargos orgánicos en Sumar ha generado estupor en La Moncloa. La vicepresidenta segunda comunicó sus planes a Pedro Sánchez, según confirman fuentes gubernamentales, en un breve contacto en la víspera de hacer oficial el anuncio. Pero no por comunicado el paso resulta menos sorprendente. En el Ejecutivo lamentan que esto pueda alimentar el discurso de la oposición, que intenta dibujar una coalición en «descomposición», y, por ello, se han conjurado

para trasladar una imagen de «estabilidad» y de fortaleza, ante un nuevo contratiempo que debilita a la izquierda. Las citadas fuentes confirman que la renuncia de Díaz es una cuestión que se circunscribe exclusivamente a la vida interna de su partido y que «no va a tener afectación en la goberna bilidad ni en la institucionalidad».

Entodo caso, sitiene alguna consecuencia colateral en el Gobierno será si así lo deciden en la reestructuración orgánica de Sumar. En Moncloa condicionan su continuidad al frente de la Vicepresidencia segunday su papel como interlocutora del socio minoritario de la coalición a que así se confirme por parte de su formación, una vez que se resuelva el proceso de sucesión. Fuentes gubernamentales aseguran que, si el partido decide proponer a otro perfil, «nosotros no tenemos nada que decir». Lo que no está en cuestión, en ningún caso, es su permanencia en la cartera de Trabajo y Economía Social. En la parte socialista muestran su «respeto» por la decisión y valoran que su proceso de reflexión demuestra una «cultura democrática» habitual en la izquierda y más excepcional entre los partidos de derechas.

Si bien en Moncloa están ahora a la espera de los nuevos pasos que del socio minoritario sobre el liderazgo de su espacio, lo cierto es que no se esperan grandes cambios y esto es porque el espacio no piensa en absoluto alejarse de Yolanda Díaz, ni ella tiene previsto hacerlo. En menos de 24 horas, la vicepresidenta desandaba el camino que inició para asegurar que mantiene su liderazgo político y desmontaba así su propia dimisión. «Tranquilidad, Yolanda Díaz no se va, sigue formando parte de la Ejecutiva, de la coordinadora. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Cuando hay malos resultados electorales hay que asumir responsabilidades. No me voy, me quedo dentro de Sumar», aseguraba en una atención a medios De izqda. a dcha, los ministros Ernest Urtasun, Pilar Alegría, Teresa Ribera y Pablo Bustinduy

# IU no ve «legitimidad» a Sumar

La dimisión de Yolanda Díaz es un punto de inflexión para los partidos que la apoyan. Hasta ahora, IU o Más Madrid respetaban el liderazgo de Sumar como partido hegemónico porque era Díaz quien estaba al frente. Ahora, estos mismos partidos avisan de que su dimisión «marca un antes y un después», en palabras de Más Madrid, quien ayer pidió una mesa de la coalición para definir su cooperación dentro de Sumar Así, Más Madrid rechazaba integrarse en Sumar. Misma operación en IU. Fuentes del partido avisaban de que el partido «no tiene legitimidad».

desde Suiza. La vicepresidenta, que argumentó un día antes su paso al lado para centrarse en su labor como vicepresidenta del Gobierno, descoloca ahora a su formación y al resto de partidos que la apoyan, quienes todavía hoy continúan digeriendo su dimisión. Por cierto que ningún líder político reaccionó lamentando su marcha, sino alabándola.

Sumar, al unísono ya había rebajado también su dimisión, a pesar de las tajantes palabras de la vicepresidenta este mismo lunes, cuando se responsabilizaba de los resultados de su formación en las elecciones europeas. «La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo (...) Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo», decía el lunes a las tres de la tarde anunciando que Sumar abriría un debate para elegir a una nueva coordinadora general de Sumar. A la vez, sometía a su partido a una prueba de estrés al quedar descabezado de su líder política. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, remarcó ayer que Díaz es «el mayor activo político electoral» con el que cuenta Sumar y disipó así la idea de que se abra ahora un debate sucesorio en el espacio de la izquierda. Fuentes del grupo parlamentario abundan en que este jueves -cuando se reúnala Coordinadora del partido- no se elegirá a un «sucesor». Otras fuentes explican que lo más posible es que se nombre un liderazgo «interino» o una especie de gestora hasta que llegue el momento, en otoño, de celebrarse la asamblea de Sumar. En el partido de Díaz, además, aseguran que esto no compromete la posibilidad de que se presente a unas próximas generales.

Su dimisión como líder orgánica del partido no tiene ninguna consecuencia, por tanto. Continuará siendo la coordinadora de los ministros de Sumar en el Gobierno, la presidenta del Grupo Parlamentario Sumar y, también, seguirá formando parte de la Ejecutiva de su partido. Díaz, decía, se volcará en «preservar» el Gobierno y trabajar para revalidar la coalición.

En todo caso, la necesidad de proyectar una imagen de continuidad en el Ejecutivo se percibió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No pasó desapercibido que solo 24 horas después de la dimisión de Díaz, Moncloa agendara la comparecencia de dos ministros de Sumar –el de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy–. Algo nada habitual y que busca trasladar un mensaje claro: «Hay Gobierno y legislatura para rato».

# El TS ve indicios de que Delgado no puede ser fiscal de Memoria

La Sala apunta que el ejercicio del cargo puede ser incompatible con la actividad del exjuez Baltasar Garzón

### Ricardo Coarasa, MADRID

El Tribunal Supremo (TS) cree que debe ser el Consejo Fiscal, y no el fiscal general del Estado, el que determine si la actividad profesional de Baltasar Garzón supone un «obstáculo» para que su pareja, la exministra Dolores Delgado, puede ejercer como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dado que el exjuez y ahora abogado está al frente de una fundación sin ánimo de lucro especializada en temas de derechos humanos.

En la resolución del recurso planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en contra de ese nombramiento –uno de los tres que se presentaron–, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso anula esa designación (un fallo que ya se adelantó el pasado 7 de mayo) con el voto en contra de la magistrada Pilar Teso, que considera de «especial gravedad» lo que denomina «aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad».

La Sala sostiene que para que exista la incompatibilidad que contempla el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (OMF) «no es preciso que exista un determinado conflicto de intereses, sino que sea posible su existencia en razón del presupuesto ofrecido por el vínculo familiar y por la naturaleza de la actividad mercantil» desarrollada por su pareja, que debe de obstaculizar «el imparcial desempeño de su función».

Es necesario, por tanto, que esa actividad-en el caso del exjuez Garzón, como abogado y presidente de la Fundación Fibgar- «entrañe un obstáculo efectivo al desempeño imparcial» de su pareja. «Y decidir sobre ello corresponde al Consejo Fiscal», recalca el Supremo, pues «a él encomienda este precepto a preciar si concurre o no tal impedimento». Esa es, precisamente, la razón por la que admite el recurso

-como hizo con los de la Asociación de Fiscales y otro de los candidatos al puesto- y anula el nombramiento. Y es que el fiscal general se negó a debatir este asunto, a petición de siete vocales, en el Consejo Fiscal en el que se decidió proponer al Gobierno el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria.

Para la Sala, no hay duda de que «la especialización del despacho y de la fundación coincide significativamente con la materia sobre la que versa la Fiscalía para la que ha sido nombrada» la exfiscal general. De ahí que la Sala entienda «que los hechos acreditados, no discutidos después en sede judicial, sí ponían de relieve indicios» de que Dolores Delgado «podía verse afectadapor estaprohibición» para el desempeño del cargo.

La Sección Cuarta ya anuló la designación de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, lo que supuso su ascenso a la máxima categoría de la carrera, al apreciar desviación de poder en el nombramiento, algo que en este segundo nombramiento descarta que se produjera. «Hemos de excluir que concurra desviación de poder en la actuación recurrida», precisan los magistrados, que aseguran que en este caso simplemente «se han incumplido unos preceptos legales en el procedimiento de provisión de una Fisca-

Apremia a García Ortiz a que el Consejo Fiscal se pronuncie «sin demora»

El TS no aprecia desviación de poder, como sí ocurrió con su designación como fiscal togada lía de Sala», en referencia a ese artículo 58 del EOMF.

La Sala hace hincapié en que al fiscal general le corresponde, en su función de presidir el Consejo Fiscal, «establecer el orden del día y dirigir su deliberación», unas atribuciones que no incluyen «rechazar de plano por sí mismo solicitudes» como las efectuadas por esos sietevocales, «que no son manifiestamente infundadas, ni tomar, igualmente por sí mismo, decisiones que corresponden, no a su presidente, sino al Consejo Fiscal en pleno». El Supremo deja claro que «no están en discusión los merecimientos» de Delgado para ese nombramiento, y concluye que «el vicio de la propuesta» de García Ortiz no es «susceptible de convalidación por el Consejo de Ministros», por lo que «se impone la retroacción de las actuaciones para que el Consejo Fiscal, sin demora», ejerza la competencia» que le atribuye ese artículo 58.



Dolores Delgado en la toma de posesión de su sucesor, García Ortiz, como fiscal general del Estado

# Una magistrada ve una incompatibilidad «preventiva»

La magistrada Pilar Teso discrepa en un voto particular de las conclusiones de sus compañeros porque, dice, «la aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad reviste especial gravedad». Según su criterio, no concu-

rre ninguna causa de incompatibilidad en Dolores Delgado y recuerda que nuestra legislación contempla «los mecanismos de garantía adecuados para evitar la quiebra de la imparcialidad y el cumplimiento de las causas de incompatibilidad, ya sea mediante la abstención» cuando proceda, «ya sea mediante su apartamiento de la causa a través del superior jerárquico». Para ella, el desempeño profesional de Garzón no es una «actividad industrial o mercantil».

# El juez anula la citación de los testigos del «caso Begoña Gómez»

Adopta la decisión después de que la Fiscalía Europea asumiera parte de la investigación

F. de la Peña. MADRID

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; en concreto, la que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos.

Fuentes jurídicas sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Por el momento, según dichas fuentes, el juez mantiene la declaración de la esposa del presidente del Ejecutivo para el 5 de julio, si bien esta comparecencia también se vería afectada por el decreto de avocación del órgano comunitario.

La decisión de la Fiscalía Euro-

pea (EPPO, por sus siglas en inglés) de emitir dicho decreto para asumir parte de la causa se dio a conocer una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionados con la investigación por orden de la Fiscalía Europea.

El juez Peinado ha cedido a la Fiscalía Europea la parte de la investigación que afecta a la UTE en la que participó una sociedad de Barrabés. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Ep, en la que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo del magistrado, acepta la avocación planteada por la Fiscalía Europea en la investigación abierta contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El juzgado, de esta forma, deja al órgano comunitario la competencia para investigar «exclusivamente respecto de los hechos y delitos (...) relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos».



El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez

# El Gobierno desacredita la denuncia contra el hermano de Sánchez

Aseguran que es una acusación falsa «construida con recortes de digitales»

A. M. MADRID

El Gobierno cargó ayer contra la organización Manos Limpias por haber presentado «otra vez» una «denuncia falsa» basada en «recortes de tabloides digitales» que

ha llevado a la apertura de diligencias contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y después de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también a raíz de una denuncia del citado sindicato. En estos términos se manifestó la ministra portavoz, Pilar Alegría, al ser preguntada por la apertura de diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz incluso deslizó que la jueza que lleva el caso no se fía de los procedimientos del sindicato y ha pedido que presente garantías.

«Otra vez, Manos Limpias, de nuevo Manos Limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales», señaló Alegría, acusando a la organización de basar su denuncia al hermano del jefe del Ejecutivo en informaciones «falsas» y bulos.

La ministra destacó también «la desconfianza que genera este grupo ultraderechista» incluso en la propia jueza que se ha hecho cargo del caso y que ha tenido que pedir a Manos Limpias que «formalice los trámites procesales» y pague «una fianza de

La juez ha pedido

a Manos Limpias

una fianza de

10.000 euros para

seguir adelante

10.000 euros» para seguir adelante con el procedimiento.

Las declaraciones del Gobierno tienen lugar tras la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña

Gómez, a raíz de una denuncia del mismo sindicato, y un día después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz haya abierto diligencias de investigación contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, así como contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución. Las diligencias de investigación contra el hermano de Sánchez se abren por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a Europa Press

El auto ya se ha notificado a las partes y ahora se ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas la remisión del contrato del hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra, que actualmente es coordinador del programa «Opera Joven» de la Diputación de Badajoz. Desde el PSOE señalan que antes de proseguir con las diligencias, el juzgado «se limita exclusivamente a pedir a las administraciones competentes los informes y la documentación oportunas para esclarecer las acusaciones de la asociación ultraderechista». «Una

> vez que las administraciones aporten toda la docum e n t a c i ó n requerida, se podrá comprobar el comportamiento intachable de David Sánchezyde la Administración

en la que desarrolla su trabajo profesional», zanjó.

Por su parte, el secretario regional del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, espera que «cuanto antes» se archive la denuncia contra él y el hermano de Sánchez, porque «no hay nada que ocultar» y «está todo hecho conforme a la ley». Gallardo aseguró que el motivo de esta denuncia es «intentar quebrar su reputación» y asume que «eso va en las cargas del cargo» de secretario regional de los socialistas extremeños, al tiempo que ha indicado que todo este proceso «no es casual».

# ...y más

### Andrés Bartolomé, MADRID

La manida «resignificación» del tradicionalmente conocido como Valle de los Caídos anunciada por el Gobierno va cogiendo forma precisamente después del traspiés en las urnas en las elecciones europeas del domingo y con la esposa y el hermano del presidente, Pedro Sánchez, en el punto de mira judicial. El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de una comisión interministerial parallevar a cabo lamodificación prevista en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 y pospuesta hasta el momento.

En rueda de prensa tras el Consejo, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló que se trata de un paso «importantísimo» para convertir este espacio «en un lugar que fomente los valores constitucionales y democráticos». La ministra de Educación reiteró que el Gobierno está comprometido con la memoria democrática y con la necesidad de promover el conocimiento y la reflexión del pasado.

La comisión, explicó Alegría, se pondrá en marcha en un mes y estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la integrarán también los ministerios de Presidencia y Justicia (Félix Bolaños); Hacienda (María Jesús Montero); Transportes y Movilidad Sostenible (Óscar Puente); Trabajo y Economía Social (Yolanda Díaz); Transición Ecológica (Teresa Ribera); Vivienda (Isabel Rodríguez); Cultura (Ernest Urtasun), y Ciencia e Innovación (Diana Morant), además del titular de la Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (en este momento, Ana de la Cueva).

Desde que en la nueva normativa se determinó que habría un nuevo estatus para el mausoleo inaugurado en 1959 solo era cuestión de tiempo que se abordara un capítulo que se presume complejo. El pasado 21 de marzo, Ángel Víctor Torres anunció la próxima «extinción y liquidación» de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, así como la elaboración de un real decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave, en aplicación del artículo 54 de la Ley de Memoria Democrática, con la

# Memoria Histórica

# Una comisión interministerial para «resignificar» Cuelgamuros

El Gobierno acometerá en un mes el plan para liquidar la Fundación de la Santa Cruz y expulsar a los monjes

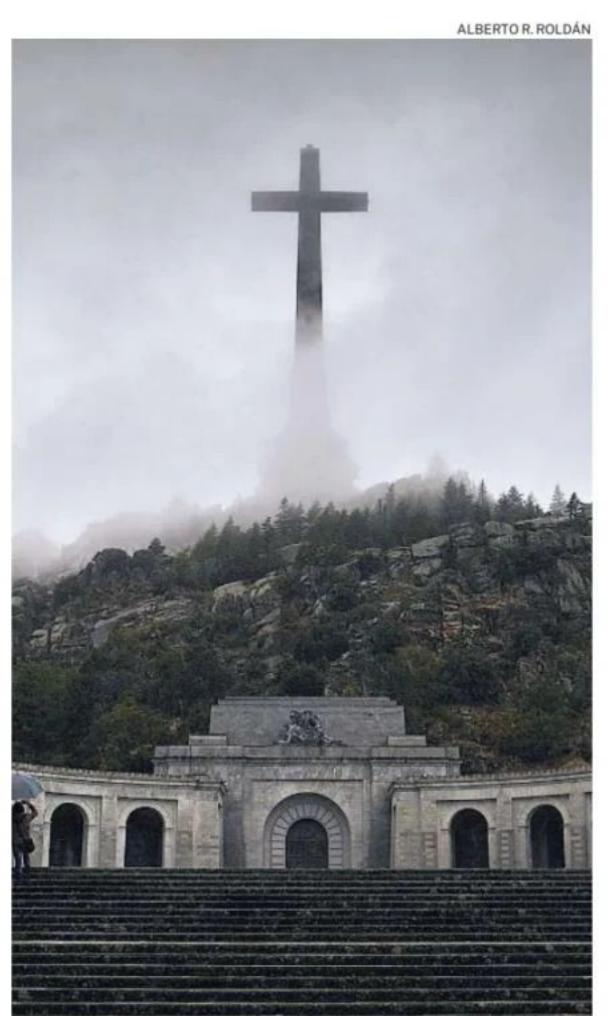

La Cruz de la Basílica preside el complejo monumental

Vuelve el comodín del Valle tras el traspiés en las europeas y los casos de corrupción intención de convertirlo en un centro de interpretación. Y sobre la recurrente «resignificación», adelantó que el Gobierno abrirá posibilidades para un estudio en el que haya propuestas de expertos. «Pero en cualquier caso debe ser un lugar que reivindique lo

contrario de lo que reivindicó durante 50 años», dijo el titular de Memoria Democrática, que se refirió también a uno de los puntos más polémicos: la expulsión de la comunidad benedictina. Según Torres, antes de que termine 2025, los monjes serán desahuciados vía Consejo de Ministros. Un punto «complicado», según la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, por la «vigencia de los acuerdos entre España y la Santa Sede». «Un convenio a dos partes no se puede romper de manera unilateral», advierte Pablo Linares, presidente de la ADVC. «Saben que expulsar a los benedictinos les va a costar mucho trabajo y desde esta entidad confiamos en las más altas autoridades de la Iglesia para evitar lo que sería una absoluta sinrazón, porque no han hecho nada reprochable». De igual modo lo contempla la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). «Reiteramos, una vez más, que la Basílica es un lugar de culto que, conforme al Concordato, goza de inviolabilidad entendiéndose esta como inmunidad frente al poder estatal», asegura su presidente ejecutivo, Juan Chicharro.

Para Linares es «una nueva cortina de humo». Porque la estrategia del Gobierno con Cuelgamuros se remonta precisamente a la exhumación de Franco, antes de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Se repitió en abril del año pasado, en vías de la votación paramunicipales y autonómicas, con José Antonio Primo de Riveray la reinhumación que pidió la familia, pero orquestada por el Ejecutivo. Volvió a ocurrir el 12 de junio, a las puertas de los comicios generales del 23J, cuando arrancaron las obras en las criptas previas a las exhumaciones reclamadas por 160 familias. Además, en abril, y antes del carrusel electoral de vascas, catalanas y europeas, Sánchez se interesó in situ por estos trabajos.

Hace un año, Moncloa lanzó una página web oficial para impulsar «una nueva mirada» al recinto en la que consultar la trayectoria de Cuelgamuros desde una óptica memorialista.

Y aunque se dijo que habían cerrado la tienda ubicada a la entrada de la Basílica, sigue funcionando a cargo de Palacios y Museos, empresa especializada en la gestión de servicios en museos e instituciones culturales.

# Opinión

# ¿De qué se ríe Pedro Sánchez?

# Tomás Gómez

lamaba la atención la actitud de Sánchez cuando era ovacionado por incondicionales de la ejecutiva federal, tras la enésima derrota. Han subido en votos el PP y la extremaderecha, Sumar se hadesmoronado, los independentistas hacen aguas y el PSOE queda a 4 puntos, dos escaños y 700.000 votos de los populares. La distancia ha sido aún mayorqueenjuliode2023y,siestos resultados se proyectasen en unas legislativas, Feijóo sería presidente del Gobierno, eso sin contar que los votos de Alvise y muchos de Vox no se desperdiciarían en un proceso nacional. La remontada fue un espejismo y a Tezanos no le queda la mínima credibilidad en el CIS.

Parecería que Sánchez ha ganado, pero la realidad es que lo pierde todo. En los últimos procesos electorales solo se impuso en Cataluña, aunque todo apunta a que sus socios independentistas le van a obligar a regalarles la Generalitat por un puñado de votos en el Congreso.

Además, las novedades judiciales no son tranquilizadoras. La justicia europeaveindicios devarios delitos en las actividades de Begoña Gómez y un juzgado de Extremadura ha imputado a su hermano. Probablemente ha comenzado un calvario judicial. Entonces, ¿de qué seríe Sánchez y qué celebra la dirección socialista? La respuesta solo puede ser que han cambiado los datos y los hechos por los gestos y el marketing. Unayotravez se empeña en construir una realidad virtual. Es necesario transmitir la idea de triunfo para que los demás se lo crean. La polarización de la política se ha inoculado a los periodistas y analistas, unos compran la construcción de Moncloa y otros arremeten con todo lo que pueden. Desde Ferraz aseguran que seguirá siendo presidente, que no habrá elecciones. Sin embargo, la peor de las opciones es seguir estancados en este laberinto sin salida.

El PSOE pierde miles de votos que va compensando a fuerza de adelgazar a su socio de coalición, en una crisis irrecuperable. Sus otros socios, los independentistas, saben que poco más pueden saquear de un Ejecutivo inestable, tardarán poco en dejarlo caer. Pero Sánchez sigue cantando victoria.

▶ Terremoto en Francia El líder de Los Republicanos propone concurrir con Reagrupación Nacional el 30J y deja al partido al borde de la ruptura

# Cisma en la derecha gala por el pacto con Le Pen

Carlos Herranz. PARÍS

na grave crisis ha estallado en la derecha francesa a cuenta de una eventual alianza con la ultraderecha de Le Pen. El líder de Los Republicanos, Eric Ciotti, afirmaba su intención de llegar a ese pacto con el Reagrupamiento Nacional de cara a las legislativas anticipadas del 30 de junio y 7 de julio que Macron anunció tras su varapalo en las urnas y la histórica victoria de Le Pen. El anuncio de Ciotti ha creado una cascada de reacciones dentro de Los Republicanos con muchos barones del partido pidiendo la dimisión del líder conservador al tachar el movimiento de suicidio político y sobre todo, de no haber consultado ni sometido sus intenciones a ningún órgano interno

del partido. «Ciotti nos ha mentido» afirmótajante el jefe del grupo LR en el Senado, Bruno Retailleau. Valérie Pécresse, presidenta conservadora de la región parisina

La izquierda plantea un Frente Popular pero discute sobre el reparto de listas

recalcó que en el espíritu de la formación sigue estando el cordón sanitario «nunca pactos con los extremos» añadió, en medio de un ambiente de indignación general de las filas conservadoras respecto a su líder, que justificó su anuncio explicando que en el escenario de Francia tripolar con 3 grandes bloques que concurran a las urnas -ultraderecha, hipercentro e izquierda- había que tomar una decisión para no ser irrelevante tras unos resultados menguantes año a año desde que Macron llegó al poder hace siete años. «Mejor el fracaso que el deshonor», le respondían varios cargos del partido. El popular alcalde Niza, Christian Estrosi, otro de los pesos pesados de LR ha calificado directamente el anuncio de «traición». Muchos cargos del partido pedían al cierre

de esta edición una reunión interna en la que incluso se expresara la posición del expresidente Nicolas Sarkozy ante el cisma inédito que vive la familia conservadora.

La crisis de la derecha se enmarca en el ciclo frenético de movimientos y contactos en el que han entrado las distintas formaciones francesas que tienen hasta el próximo domingo como fecha tope para configurar las listas y coaliciones de cara a las legislativas anticipadas anunciadas por Macron. Una campaña improvisada que va cambiando minuto a minuto.

El movimiento de Ciotti es el pequeño primer triunfo para la arriesgada apuesta de Macron que buscaba una clarificación de posturas respecto a la ultraderecha. La pregunta, si acaba cristalizando el pacto de Ciotti con Le Pen, es cuántos cargos del partido acabarán en el hipercentro macronista.

De momento, un peso pesado como el ministro de Economía, Bruno Le Maire, que viene de la familia conservadora, ha pedido a los conservadores indignados que se

unan al macronismo para hacer frente alos extremos. El escenario más probable para estas elecciones es una consolidación de la Francia tripolar con una gran batalla en las urnas entre tres grandes bloques a doble vuelta: la ultraderecha de Le Pen, el hipercentro de Macron y un frente unido de izquierdas.

Del lado de la izquierda, cuatro formaciones han llegado a un principio de acuerdo para hacer un frente común que no parece nada fácil consolidar. Socialistas, comunistas, ecologistas y Francia Insumisa quieren reeditar su compromiso como lo hicieron en las legislativas de 2022 pero hacerlo ahora contrarreloj es todo un reto. Sobre todo porque ahora hay cambios en la correlación de peso político y muchas dudas sobre un

# Macron no dimite sea cual sea el resultado

Tras poner en marcha su arriesgada apuesta con el anticipo electoral, la hipótesis de una eventual dimisión de Macron circulaba en medios de comunicación. El presidente quiso zanjar en «Le Figaro» que no va a dimitir «sea cual sea» el resultado electoral. «No es el RN quien escribe la Constitución. Las instituciones son claras y el lugar del presidente también sea cual sea el resultado» declaró Macron que se reafirmó 48 horas después en haber tomado «la buena decisión». Además, el mandatario adelantó que acude a las urnas «para ganar» y con la intención de «clarificar» posiciones, algo que está suponiendo un auténtico cisma en la derecha francesa. Macron tiene previsto hoy una gran conferencia en la que va a desgranar su hoja de ruta de cara a las legislativas y va a marcar el tono de la campaña. Según su entorno, el mandatario pretende explicar a los franceses de forma clara y contundente el programa con el que acudirá a las urnas.

programa con puntos en común. Los socialistas con su 14% dieron el «sorpasso» a la izquierda radical en las europeas el pasado domingo y ahora quieren hacer valer los resultados en la configuración de listas para las legislativas adelantadas. Los portavoces de las distintas formaciones de izquierda reconocen la necesidad vital del momento para plantar cara a Le Pen pero, al mismo tiempo, admiten las dificultades para presentar un programa común debido a sus grandes diferencias en temas esenciales como las ayudas a Ucrania, la condena a Hamás o el futuro de la energía nuclear. La omnipresente figura de Mélenchon tampoco ayuda porque muchas voces de la alianza progresista consideran que es un lastre por sus posiciones antisemitas. En la madrugada del lunes al martes varios manifestantes se concentraban en la sede de los ecologistas de París exigiendo que el acuerdo salga adelante ante la importancia política del momento en Francia.

En cuanto al campo macronista, será el propio Macron quien hoy presentará su hoja de ruta de cara a las legislativas que él mismo ha decidido adelantar y que han sumido al país en una campaña de improvisación inédita que va cambiando minuto a minuto.

El joven cabeza de lista para las europeas y delfín de Le Pen, Jordan Bardella, afirmaba el lunes que no concurrirá en las listas para las legislativas, pero su nombre es el favorito en la formación ultraderechista para ocupar el cargo de primer ministro en caso de llegar a una cohabitación con Macron. La que finalmente no ha llegado a un acuerdo para integrarse en las listas de su tía es Marion Maréchal. Le Pen, que ha explicado que el RN ha rechazado finalmente un acuerdo con su formación, la también ultraderechista Reconquiste liderada por Eric Zémmour. El anuncio de la disolución de la Asamble Nacional haprovocado un auténtico terremoto político en Francia aunque es una posibilidad que se discutía desde hace tiempo.

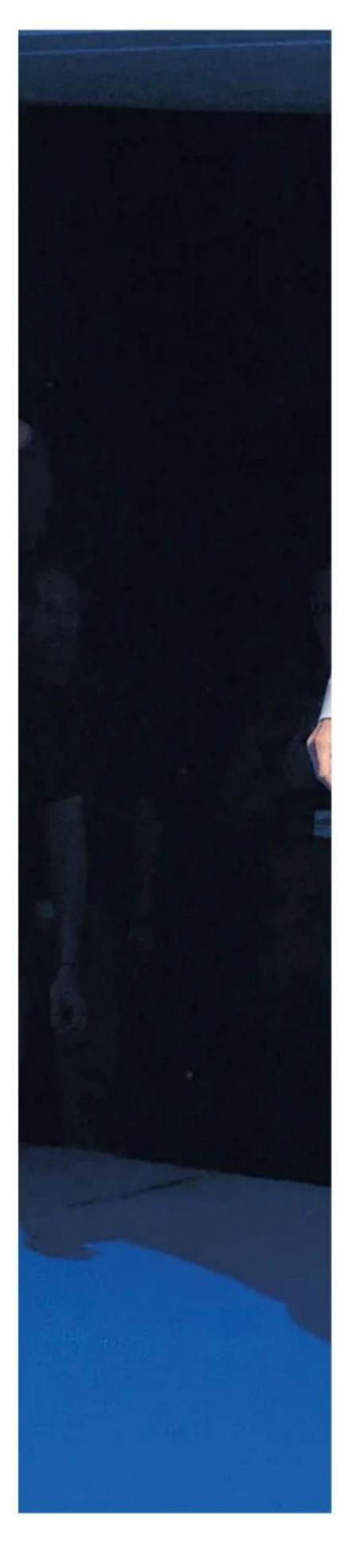

LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024

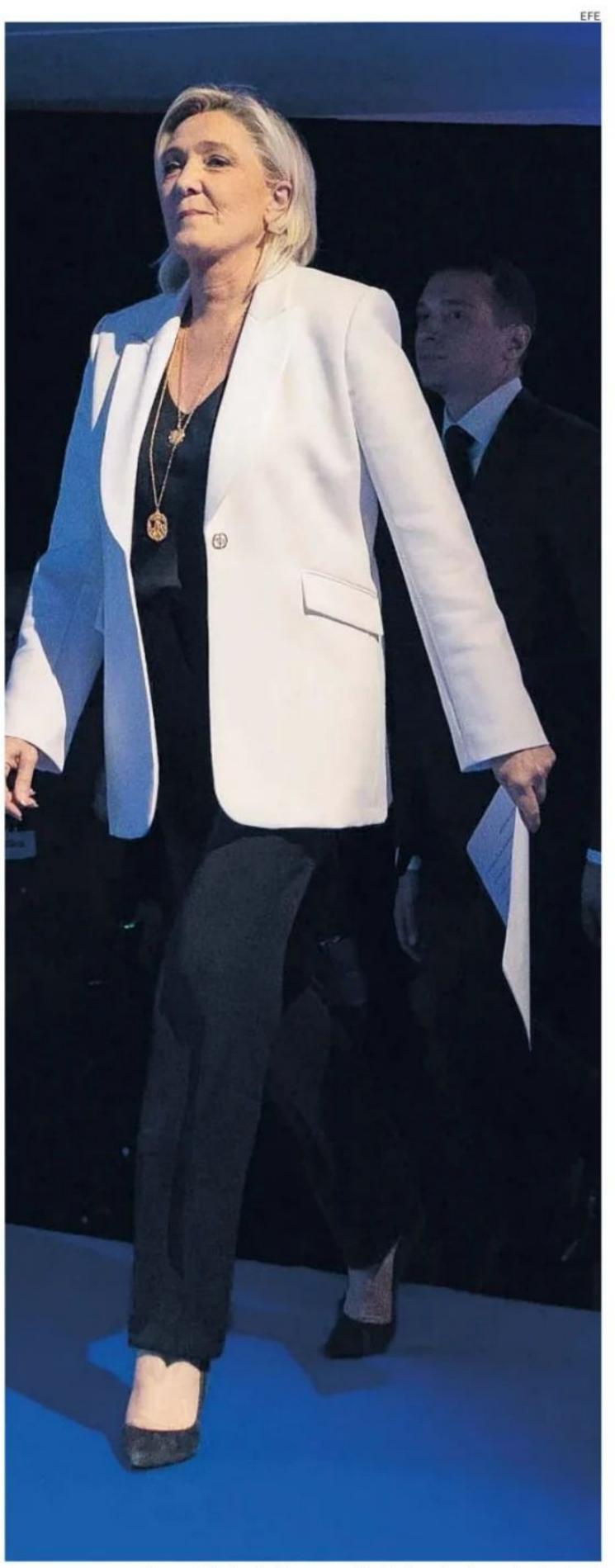

La presidenta de Reagrupación Nacional en la noche electoral

# Alianzas o cordón sanitario: ¿Qué política sigue Europa?

La extrema derecha gobierna en Italia y Países Bajos pero se veta en Alemania

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

El Partido Popular francés, Los Republicanos, no es el único que se debate entre pactar con la extrema derecha o implantar el cordón sanitario. Como última muestra de diferentes posturas a la hora de pactar o no con formaciones consideradas de extrema los resultados electorales en Portugal y el ascenso imparable del partido Chega que ha sabido canalizar el descontento de nuestros vecinos con los partidos tradicionales. Esta formación ha pasado en apenas cinco años de ser una fuerza marginal y tener tan solo un único diputado a convertirse en el tercer partido del país y ser la llave de la gobernabilidad. Luís Montenegro, el líder del centro derecha cuyo partido pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), se ha convertido en primer ministro sin pactar con Chega, siguiendo el ejemplo de la CDU de Angela Merkel, que siempre se negó a cualquier acuerdo con la ultraderecha de AfD y estableció un férreo dique de contención.

Sin embargo, otros partidos europeos de la misma familia política no han dudado en pactar con ellos como, por ejemplo, en Finlandia, donde el partido conservador de los Verdaderos Finlandeses ha entrado en el Gobierno con 7 carteras. En Suecia, el líder del Partido Moderado, Ulf Kristersson, también consiguió el poder en el 2022 gracias al apoyo del partido Demócratas de Suecia (considerado de ultraderecha), aunque sin formar parte del Gobierno. En Italia, el partido Forza Italia, fundado por Silvio Berlusconi y perteneciente al PPE, también ocupa importantes carteras dentro del Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni. Entre ellas, la del ministro de Exteriores para Antonio Tajani. Un gran conocedor de los pasillos comunitarios tras haber sido comisario y presidente de la Eurocámara.

Durante la campaña electoral, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendió la mano a pactar con la política italiana al considerar que es «pro Zelenski, pro europea y respeta el Estado de derecho», si bien rechazó a Le Pen y Alternativa para Alemania por no cumplir estos requisitos. Esto indica que el movimiento de Los Republicanos de pactar con el partido de Le Pen no sería acogido con entusiasmo por parte de la que puede seguir siendo la presidenta de la Comisión si consigue un segundo mandato.

Tras conocer los resultados electorales, Von der Leyen ha comenzado los contactos con los socialistas y liberales, como modo de renovar una coalición decentro que, en sus palabras sea un «bastión contra los extremismos». A pesar de esto, la política alemana también ha reconocido que tras estos primeros contactos, no está cerrada a «otros pactos», lo que muchos interpretan como un intento de mantener la puerta abierta a entenderse con Meloni, si considera que seguirá necesitando sus votos.

Los liberales europeos tampoco se libran de esta disyuntiva. Después de que el líder de ultraderecha Geert Wilders se convirtiera en el candidato más votado, se ha visto obligado renunciar a convertirse en primer ministro, pese a que su partido se impuso en los comicios con un 23,5% de los sufragios. A pesar de esto, y tas unas negociaciones que han durado seis meses, se ha llegado a un acuerdo

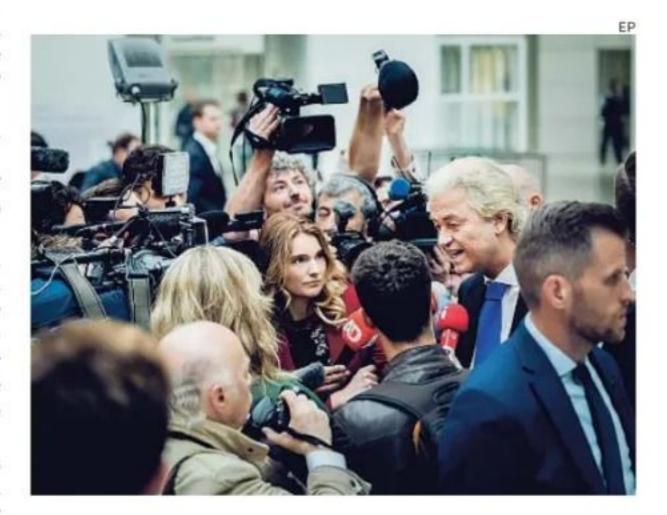

El partido de Wilders lidera el gobierno tras ganar las elecciones

En Portugal, Luis Montenegro rechaza a Chega, pero en Finlandia entran en la coalición

con cuatro partidos en el que los liberales de VVD (Renew, la mismafuerza a la que pertenece Emmanuel Macron) han pactado con extrema derecha, a cambio de un perfil independiente como primer ministro. Tras los comicios del 9 de junio, Renew (Renacimiento) está valorando la expulsión de VVD, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El partido había asegurado que este paso podía producirse el 10 de junio, justo después de las elecciones europeas, ya que esta alianza con la extrema derecha viola las normas internas de la formación. A pesar de esto, Valérie Hayer, ha asegurado a los medios de comunicación locales que será necesario esperar semanas.

20 INTERNACIONAL

Miércoles. 12 de junio de 2024 • LA RAZÓN



Por primera vez un partido opositor obtiene más del 20% del voto frente al primer ministro húngaro

# La escisión de Fidesz deja tocado a Viktor Orban

Tisza, el partido liderado por Peter Magyar, logra siete asientos en las europeas y más del 30% del voto

# M. Arroqui. BRUSELAS

La resaca de las elecciones europeasha sido dura para los dos principales mandatarios del club comunitario. Tanto el presidente francés Emmanuel Macron como el canciller alemán Olaf Scholz salen debilitados de estos comicios. Pero no son los únicos. Aunque haya pasado más desapercibido, los resultados tampoco han sido buenos para el líder más longevo del Continente, el primer ministro húngaro Viktor Oban. Aunque su partido Fidesz, siguió siendo la fuerza más votada, el liderazgo de Orban comienza a dar signos de agotamiento después que le haya salido un poderoso rival en tiempo récord. Aún es pronto para saber si se producirá un cambio de signo, pero para sus enemigos se ha abierto una ventana de esperanza.

El partido Fidesz de Orbán obtuvo el 44,70% de los sufragios, lo que se traduce en 11 eurodiputados. Esto supone una caída drástica si se compara con los comicios de 2019 cuando se hizo con el 52% de apoyo. Al igual que en otros países, estas elecciones se han interpretado en clave nacional como un plebiscito a la figura de Orban. A pesar de este declive en el voto, el mandatario se erigió como el vencedor absoluto ante sus oponentes.

Aunque Fidesz ha dominado la política húngara desde 2010, el descontento ante Orban ha crecido en los últimos meses debido a la fuerte crisis económica que se vive en el país y a los escándalos en los que se han visto envueltos muchos de sus miembros. El principal rival de Fidesz hallegado desde sus propias filas. Péter Magyar abandonó el partido en febrero y en unos pocos meses ha sido capaz de organizar un nuevo Partido llamado Tisza que se ha hecho con 7 escaños y un 31% devoto. El Partido Popular Europeo ya le ha dado la bienvenida. «Este es el Waterloo de la máquina de poder de Orban, el principio del fin», ha asegurado Magyar. Desde 2009, ningún partido había conseguido más del 20% del voto.En el caso de este nuevo partido, lo personal es político. Magyar era el marido de uno de los pesos pesados del Fidesz, Judit Varga, ministra de Justicia. Magyar puso en manos de lapolicía una cinta en la que su mujer explicaba casos de corrupción

del Gobierno de Orban a interferencias en un caso judicial.

Orban fue considerado en sus

inicios como un líder liberal y antiguo luchador contra el comunismo, pero su deriva autoritaria le fue alejando del Partido Popular Europeo, la que fue su familia política. Fidesz acabó abandonando el PP antes de ser expulsado y esta legislatura ha formado parte de los no inscritos. Una de las grandes dudas estas elecciones es hacía dónde se decantará Orban y si preferirá formar parte del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (el grupo de Giorgia Meloni y Vox o el de Identidad y Democracia (del que forman parte Le Peny Salvini). También existe la posibilidad de que los dos grupos acaben unificándose, aunque no parece fácil. No sólo su deriva autoritaria supone un problema para Bruselas sino también las buenas relaciones entre Orban y Putin. Aún es pronto para saber si Magyar será tan solo una estrella fugaz y si tiene algunas posibilidades de cara a las elecciones del año 2026. También está por ver si Tisza se integra en las filas del PPE. Actualmente, Hungría es el único miembro del club comunitario que continúa expedientado dentro del procedimiento del artículo 7, que puede acarrear su pérdida de derecho de voto en el Consejo Europeo.

# Inmigración e impuestos: el todo o nada de Sunak

El «premier» promete rebajar las entradas ilegales y la carga fiscal

Celia Maza. LONDRES

Es más que complicado anunciarse como el candidato del cambio cuando tu partido lleva gobernando catorce años. Resulta difícil acaparar el foco mediático cuando todos los sondeos te ponen como perdedor y dan a la oposición más de 20 puntos de ventaja. Y cuesta mucho además apelar a la confianza del electorado cuando tu mudanza a Downing Street fue por un proceso de primarias y no una cita con las urnas. En definitiva, se puede decir que el «premier» Rishi Sunak tiene prácticamente todo en contra. Pero se niega a tirar la toalla y ayer presentó un programa electoral centrado en control de la inmigración y reducción de impues-

tos con el que aspira a ganarlos comicios generales adelantados del próximo 4 de julio. La tarea se antoja imposible, ya que todos los sondeos vaticinan el fin de una era.

Sunakeligió el circuito de Fórmula Uno de Silverstone (Inglaterra) para divulgar su programa. Bajo el lema «Plan claro. Acción audaz. Futuro seguro», contiene unabatería de reducción de impuestos equivalente a 17.000 millones de libras (20.030 millones

de euros) al año para finales de la próxima legislatura, en 2029. En concreto, pretende eliminar la tasa de la seguridad social de los autónomos, recortar en dos puntos porcentuales -del 8 al 6%- la seguridad social de los empleados, proteger a los pensionistas para que no paguen impuestos sobre la pensión estatal, eliminar el impuesto del timbrado (escritura) para quienes compren su primera vivienda, cuyo coste no supere las 425.000 libras (505.750 euros). También aplicará una desgravación fiscal temporal sobre las ganancias para los propietarios que venden la vivienda a su inquilino, mientras que apoyará un plan para construir 1,6 millones viviendas durante la próxima legislatura.

El plan, donde no hubo sorpresas ni tampoco anuncios relevantes respecto a Sanidad o Educación, es esencialmente una continuación de los últimos dos años, sobre todo en materia económica, lo que conlleva la trampa fiscal, ya que, por mucho que Sunak anuncie recortes, la realidad es que la carga fiscal en el último lustro ha ido aumentando bajo el gobierno de los conservadores y ahora se dirige a un máximo cercano a la posguerra. Los anuncios de recortes de impuestos porvalor de 17.000 millones significan que la carga tributaria aumentaría a un ritmo más lento, pero aún constante, en camino de alcanzar el nivel



Sunak presentó ayer su manifiesto

más alto desde 1950. En definitiva, Los cambios que Sunak estableció ayer harán que los impuestos como proporción del PIB aumenten al 36,7% para 2028-29, por debajo del 37,1% que pronosticó la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria basándose en el presupuesto de marzo del ministro del Tesoro Jeremy Hunt, pero por encima del 36,5%, nivel actual de la carga fiscal. Estos cálculos suponen que la economía crecerá al mismo ritmo mediocre que se pronosticó en marzo: predicciones que podrían desafiarse, pero que, sin embargo, siguen siendo optimistas.

INTERNACIONAL 21

# Carrera por la Casa Blanca





Mamen Sala. NUEVA YORK

Por primera vez, el hijo de un presidente estadounidense en plenas funciones es declarado culpable en un proceso federal. Un jurado de 12 miembros encontró culpable de tres delitos federales graves relacionados con armas de fuego al hijo menor de Joe Biden, Hunter. El vástago del mandatario norteamericano aseguró en un comunicado que se encuentra «decepcionado» por el veredicto, pero «agradecido» con su familia por el apoyo que le han brindado. «Estoy más agradecido hoy por el amor y el apoyo recibido la semana pasada por parte de Melissa, mi familia, mis amigos y mi comunidad que decepcionado por el resultado», dijo en una declaración escrita difundida a los medios después de que se le reconociera culpable de lostres cargos que afrontaba. Hunter Biden avanzó que piensa recurrir la sentencia.

Por su parte, Joe Biden, quien como presidente puede perdonar a su descendiente o conmutarle la pena impuesta, ha explicado en un comunicado que «respetaría el proceso judicial». Hunter, de 54 años, se enfrenta a un máximo de

# Hunter Biden, culpable por posesión de armas

El hijo del presidente de EE UU es condenado por la compra ilegal de un revólver al mentir sobre su adicción a las drogas

25 años de prisión y una multa de 750.000 dólares. El juez deberá fijar la sentencia en los 120 días, aunque al no existir antecedentes criminales la pena podría ser menor y no está claro si Hunter llegará a ingresar en prisión. La decisión podría conocerse poco antes de que se celebren las elecciones presidenciales en el país el próximo 5 de noviembre.

Lavelocidad con la que el jurado alcanzó el veredicto pilló a todos por sorpresa. Algunos miembros de la familia Biden, como la primera dama, Jill Biden, no tuvieron tiempo ni de pasar los controles de seguridad de la corte para escuchar la decisión en persona. Hunter no quiso sentarse mientras se leía el veredicto. Acompañado de su mujer Melissa en todo momento, nada más conocer la decisión

del jurado salió con ella de la mano sin hablar con los periodistas. Durante todo el proceso, y en su declaración final, el hijo del presidente ha asegurado que está limpio de drogas desde el 2019, «la recuperación es posible por la gracias de Dios, y tengo suerte de experimentar ese regalo», dijo cuando subió al estrado.

La fiscalía lo acusaba de mentir en el formulario de compra de un arma en el 2018 y no revelar su adicción a las drogas, algo que según la ley le habría impedido adquirir la pistola Glock.38. Mentir a un fabricante de armas con licencia federal conlleva una pena máxima de diez años de prisión, cinco años de cárcel es el castigo por hacer una afirmación falsa en la solicitud federal de compra, y otros diez por poseer ilegalmente

# Tres cargos

- en un formulario de la Agencia de ATF al jurar falsamente que no era adicto a las drogas.
- El segundo de ellos señala que el hijo del mandatario habría mentido al vendedor del arma sobre el mismo asunto.
- El tercer cargo acusa a Hunter Biden de posesión ilegal de armas mientras consumía o era adicto a drogas, lo cual es un delito federal.

Hunter Biden apenas pudo llegar a la sala cuando se supo el fallo

el arma entre el 12 y el 23 de octubre de 2018. Todo, mientras que atendía a cursos de rehabilitación por su adicción a las drogas como muleta para enfrentar problemas de dinero.

Tras conocerse la condena, su padre Joe Biden, que precisamente se encontraba en un evento sobre seguridad en armas, se dirigió a Wilmington, Delaware, donde se ha celebrado el juicio la última semana para apoyar a su hijo.

El abogado de Hunter ha dicho en un comunicado que «respeta el proceso del jurado y, como hemos hechos a lo largo de este caso, continuaremos persiguiendo energéticamente todos los desafíos legales disponibles» para su cliente, dando a entender que apelarán la decisión, en una causa en la que casi se llega a un acuerdo de culpabilidad hace unos meses. El trato, que se vio frustrado en el último momento, habría evitado a Hunter sentarse en el banquillo de los acusados. De haber aceptado su culpabilidad, que es lo que ocurre en este tipo de casos, la pena habría sido de unos pocos meses que por falta de historial criminal habrían quedado en nada.

Este no va a ser el final de la trama legal para Hunter Biden, el hijo del presidente tiene pendiente otro proceso judicial el 5 de septiembre en California relacionado con el impago impuestos. El proceso se celebrará a menos de dos meses de que tengan lugar las elecciones presidenciales estadounidense, así que habrá que ver cómo afecta a la candidatura de su padre para mantenerse en la Casa Blanca. Este caso podría tener un impacto directo en las posibilidades del presidente Joe Biden de lograr la reelección.

La carrera entre Biden y su rival, el republicano Donald Trump, está muy ajustada y cualquier sobresalto puede marcar la diferencia. Una encuesta del Centro Pew reveló ayer que el demócrata es mejor visto a nivel internacional que su adversario, superándolo en 15 puntos porcentuales. Una media de 43 % de los encuestados en los 34 países, donde hay datos disponibles, confía en que el demócrata Biden hará lo correcto en los asuntos mundiales, mientras que el 28 % dice lo mismo del republicano Trump. Sin embargo, los dos aspirantes tienen evaluaciones generalmente negativas en la mayoría de los países latinos. Aún así el voto lo tienen los americanos.

22 INTERNACIONAL

# Blinken advierte que depende de Hamás la aplicación de la tregua

El secretario de Estado de EE UU asegura que Netanyahu respalda la propuesta del presidente Biden

### Antonio Navarro, RABAT

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseveró ayer que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le ha manifestado su apoyo explícito al plan de alto el fuego anunciado por el presidente Joe Biden, y avalado el pasado lunes por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«Me reuníanoche con el primer ministro Netanyahu y reafirmó su compromiso con la propuesta», afirmó ayer Blinken, en declaraciones a los medios durante una nueva gira por la región. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunía en las últimas horas con varios líderes políticos israelíes, también de la oposición, así como con el primer ministro de la Autoridad Palestina. Ajuicio de Blinken, ahora «todo el mundo» está a favor

de la iniciativa «a excepción de un voto, el de Hamás». Con todo, para el jefe de la diplomacia estadounidense la reacción inicial de la organización islamista a la propuesta de paz supone «una señal esperanzadora».

El secretario de Estado norteamericano se dirigió a la dirección de Hamás para aseverar que «la seguridad y el bienestar de cientos de miles, millones de palestinos, mujeres, niños y hombres» quedarán comprometidas si la organización islamista en control de Gaza no acepta el plan para el alto el fuego. Además, Blinken sugirió que el Gobierno israelí no cambiaría de idea en caso de que la milicia palestina terminase dando su visto bueno al plan auspiciado por el mandatario estadounidense y presentado hace once días.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia de EE UU descartaba ayer que pueda haber posiciones irreconciliables en cuanto a la posibi-

Las FDI dan por terminada su operación en Gaza y acercan el cese de las hostilidades

inamiestato su apoyo expircio a anora-voco eminuto esta a lavo. Il que el voci eminos actinio cambia.

Blinken se reunió ayer con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su octavo viaje a la región desde el inicio de la guerra

Un plan en tres fases avalado por el Consejo de Seguridad El plan para el cese de las hostilidades entre Israel y Hamás en Gaza auspiciado por Biden está dividido en tres fases. En la primera se prevé el intercambio de rehenes por presos y un alto el fuego a corto plazo. En la segunda se contempla un «cese permanente de las hostilidades» y la retirada total de las fuerzas militares israelíes de Gaza, según el texto de la resolución presentada por Estados Unidos ante la ONU. La tercera y última fase incluye un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza de varios años de duración. La resolución aprobada el lunes por Naciones Unidas, que contó con 14 votos a favor y la única abstención de Rusia, es la cuarta aprobada por el Consejo de Seguridad sobre la guerra en Gaza. lidad de llegar a un alto el fuego permanente, ya que considera que cualquier avance a este sentido «tiene que negociarse». «Mientras duren estas negociaciones, el alto el fuego que entraría en vigor inmediatamente se mantendría, lo que es objetivamente bueno para todos», añadía Blinken sin dar más datos sobre potenciales discrepancias en sucesivas fases antes de abandonar Tel Aviv rumbo a Amán.

«La propuesta que se presentó permite a Israel cumplir estos objetivos y así lo haremos», admitió, por su parte, ayer un funcionario israelí sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde el lado de Hamás, se aseveraba ayer estar satisfechos con la resolución y mostraba disposición a «cooperar» con los mediadores para implementarlo. Al cierre de este texto, trascendía la información de que la organización considerada terrorista para la UE y EE UU había trasladado a los mediadores su posición oficial sobre la propuesta israelí para la liberación de rehenes sin que se conocieran más detalles.

# Las FDI terminan su incursión

Entretanto, las Fuerzas de Defensa de Israel concluyeron ayer su incursión terrestre en el centro de Gaza, concentrada en Deir al Balah, Bureij y Nuiserat y cuyo principal objetivo era rescatar a los cuatro rehenes, mientras aumenta la presión para una tregua tras la aprobación de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU con un plan para el fin de la guerra. «Los soldados de la 98ª División, incluidas la brigada de paracaidistas, la brigada Kfir, la 7ª brigada y los soldados de Yahalom, llevaron a cabo una variedad de operaciones que contribuyeron al éxito de la Operación "Arnon"», concretó el Ejército en un comunicado sobre la operación de rescate del sábado, durante la que también murieron más de 270 gazatíes. En el citado texto, las FDI aseguraron que la 98ª División abatió en los últimos días a unos cien supuestos milicianos en el este de Deir al Balah, donde también localizaron armas y destruyeron infraestructura de Hamás. «Todavía hay 120 rehenes en Gaza y no pararemos hasta traerlos a casa, eso es a lo que nos hemos comprometido. También a destruir al enemigo del otro lado y a desmantelar su infraestructura subterránea y en la superficie», afirmó, citado en el comunicado del Ejército israelí, el comandante de esta división, Dan Goldfus, ante los soldados que participaron en el rescate de los cuatro cautivos.

LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024

INTERNACIONAL 23

# Radar



Las imágenes del asalto a los académicos americanos circularon por las redes sociales

China

# Un hombre de 55 años apuñala a cuatro profesores americanos

El individuo, que se apellida Cui, fue detenido en la ciudad china de Jilin

Mar S. Cascado. HONG KONG

Un violento ataque perpetrado el lunes en un concurrido parque de la ciudad china de Jilin ha dejado a cuatro profesores estadounidenses heridos por apuñalamiento, en un hecho que ha generado gran preocupación y puesto en entredicho los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping por mejorar los lazos con Estados Unidos.

Según informaron las autoridades chinas, un sujeto fue

arrestado el martes en relación al brutal asalto y responde al apellido Cui, un hombre de 55 años del distrito de Longtan de la urbe nororiental. De acuerdo a los detalles proporcionados por las fuerzas del orden, el presunto agresor «chocó con un extranjero mientras paseaba» por el parque Beishan, un popular espacio verde en el centro de la ciudad. Posteriormente, el sospechoso sacó un arma blanca y acuchilló a los académicos estadounidenses, que participaban en un programa de colaboración entre la Universidad de Beihua y la escuela Cornell de Iowa. Además, también hirió a un turista chino que se adelantó e intentó detenerle durante el violento incidente.

Tras el acuchillamiento, impactantes imágenes inundaron las redes sociales, donde se pudo ver a tres de las víctimas tendidas en el suelo, sangrando profusamente y aparentemente implorando auxilio, mientras un grupo de ciudadanos chinos los rodeaban horrorizados.

Sin embargo, la información y discusión sobre el tema fue rápidamente censurada en el país asiático, donde es habitual el férreo control de contenidos sobre asuntos delicados o hechos violentos. Incluso el influyente comentarista nacionalista Hu Xijin, quien publicó en la

El régimen chino censura las fotos del asalto y las discusiones sobre la violencia callejera plataforma Weibo que esperaba que las víctimas «recibieran atención médica rápida y se recuperaran», vio cómo su mensaje era posteriormente eliminado. Algunas impresiones en la red social china Zhihu seguían visibles ayer por la tarde, en las que hubo quien expresó su preocupación por el posible impacto en la imagen global de China y en la disposición de los extranjeros a visitar el país, «en medio de un aumento del nacionalismo y del sentimiento antiestadounidense fomentado por los medios de comunicación estatales chinos».

El Ministerio de Exteriores chino declaró ayer en rueda de prensa que la Policía consideraba que se trató de un incidente aislado y que se estaba llevando a cabo una investigación. «China es universalmente reconocida como uno de los países más seguros del mundo», declaró el portavoz Lin Jian, quien agregó que el incidente no «afectaría al normal desarrollo de los intercambios culturales e interpersonales entre China y Estados Unidos». Asimismo, el funcionario recalcó que su país «siempre ha tomado medidas eficaces y seguirá haciéndolo para proteger realmente la seguridad de todos los extranje-

Por su parte, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo estar en contacto con el Departamento de Estado estadounidense «en respuesta a este horrible ataque». «Por favor, recen por su completa recuperación, su retorno a salvo y por sus familias», publicó en la red social X. «Estamos trabajando a través de los canales adecuados v solicitando hablar con la Embajada de EE UU sobre los aspectos apropiados para garantizar que las víctimas primero reciban atención de calidad para sus lesiones y después salgan del país de una manera médicamente factible», escribió en X la representante de Iowa en el Congreso, Mariannette Miller-Meeks. Si bien los ataques con cuchillo no son extraños en el gigante asiático, donde las armas están estrictamente controladas, el país se ha enfrentado últimamente a una oleada de apuñalamientos en lugares públicos como escuelas y hospitales dirigidos a la población local. Sin embargo, los ataques contra extranjeros, son raros.

# Opinión

# ¿Qué le espera a México?

# Alejandro G. Motta

espués de la contundente victoria obtenida por Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y sucesora de Andrés Manuel López Obrador, queda por preguntarse, ¿y ahora qué va a pasar? La mayoría de los mexicanos le han entregado al partido de gobierno y a la nueva presidenta electa, una chequera en blanco. Además de la presidencia, Morena ha logrado conquistar la mayoría cualificada en la Cámara de Diputados; es decir, las dos terceras partes de este cuerpo legislativo. Esto le permitirá avanzar en la aprobación de las leyes que propongan sin gran contrapeso y, más preocupante aún, propondrán cambiar leyes en la Constitución e incluso, algunos querrán redactar una nueva a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Sheinbaum ha ganado porque el 70% de los mexicanos aspirahoy aun cambio de régimen. López Obradory su proyecto siguen representando ese cambio; esto, a pesar de que el país está peor en

# El 70% de los mexicanos quiere un cambio de régimen

inseguridad, saludy educación.

El antagonismo hacia los partidos políticos tradicionales es de tal magnitud que la candidatura de Xóchitl Gálvez se vio superada por el contexto. ¿Que la oposición durante la campaña cometió errores? Ciertamente sí. Pero no perdieron por las faltas sino porque las condiciones sociopolíticas y el humor social no ofrecían un escenario para que regresaran al poder. En este sentido, la oposición se encuentra en su momento histórico más importante. Les llegó la hora de demostrar la altura política que dicentener. Veremos si ese liderazgo alternativo que hoy se encuentra apesadumbrado y abatido será capaz de darle respuesta a los mexicanos, volviéndolos a enamorar y demostrando que el proyecto de izquierda que hoy gobierna no representa la verdadera medicina para un país lastimado y -en palabras de Luis Donaldo Colosio-con sed de justicia.

### El dato

22,8%

de las ventas de moda en España son por Internet

### El «ecommerce» de moda

ha retomado la senda del crecimiento en España tras dos años de estancamiento y en 2023 creció 1,6 puntos respecto al año anterior, hasta situarse en el 22,8% de las ventas 1,6%
de incremento
en el último año



# La empresa

# REPSOL

Repsol ha suscrito un gran acuerdo para la venta de energía renovable a largo plazo (un periodo de 12 años) al gigante tecnológico Microsoft para una capacidad instalada total de 230 megavatios (MW) «verdes» en España.

### La balanza



La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma que el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, debe ser juzgado por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, previa a la resolución del banco.



Ouigo, el operador de trenes de alta velocidad con tarifas asequibles de origen francés, ha anunciado la firma del primer convenio colectivo de empresa en la alta velocidad en España, que incluye a la totalidad de sus trabajadores, según informa la compañía en una nota.

Javier de Antonio. MADRID

olo 3.000 millones de euros. Esa es la cantidad que finalmente llegará de la adenda del Plan de Recuperación a través del Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones. Por tanto, el Gobierno dejará de ejecutar 17.000 millones, que serán «prácticamente imposible de distribuir al no tener tiempo material para poder presentar los proyectos correspondientes. Es decir, que solo se va a facilitar el acceso a la financiación por parte de las comunidades del 15% de dicho fondo y, además, en la modalidad de préstamos reembolsables gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). «No son ayudas a fondo perdido como nos contaron, son préstamos que hay que devolver y que, además, computan en el déficit, por lo que pocas comunidades se van a atrever a presentar proyectos con el objetivo de déficit que tenemos que cumplir».

Así se manifestó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que explicó que se muestra «muy preocupada» porque el dinero destinado a proyectos de colaboración público-privada tiene como «condición ineludible» que el 90% de lo que corresponde al sector público debe estar finalizado en agosto de 2026, lo que «impide que podamos presentar algún proyecto nuevo y tengamos que centrarnos en los que ya estén ya iniciados porque si no, sería muy difícil poder cumplir los plazos. De ser así, las opciones de poder acceder a esta financiación van a ser reducidas», lamentó la consejera, que culpó directamente al Gobierno de esta situación, que ha provocado «retrasos, falta de información

▶Solo recibirán 3.000 de los 20.000 millones asignados de fondos europeos por la «ineficacia» del Ejecutivo... y a devolver

# El Gobierno escamotea 17.000 millones a las comunidades



El Ministerio de Economía, con Carlos Cuerpo al frente, es el máximo responsable de los fondos europeos

y de respuestas. Lo triste es que hemosido conociendo los detalles gracias a los medios de comunicación, no por parte del Gobierno, que lleva un año de retraso en la tramitación de estos fondos y en reunirse con las comunidades». Albert cargó contra la falta de diligencia de los ministerios de Hacienda y de Economía, que un año después de haberse aprobado la adenda, «y a pesar de haber solicitado en varias ocasiones por carta información al respecto y peticiones de reunión para saber asuntos tan importantes como condiciones de los préstamos o las características de los proyectos financiables, no hemos tenido ninguna respuesta».

La consejera confirmó que la única fecha de la que disponen, «y no es fija», es que han sido convocados a finales de junio. «Pero vamos tarde porque, como ha señalado el propio FMI, los plazos nos están comiendo de tal forma que advierte de que en España el 57% de estos fondos no se va a poder ejecutar», una cifra enorme respecto a los que no va a poder tramitar Italia, Francia o Alemania.

La consejera madrileña censuró también la falta de colaboración del Ejecutivo por su «ausencia de cogobernanza» en el diseño de la adenda, tras haber ignorado las peticiones de las regiones. También criticó con dureza el «desastre» de las herramientas informáticas estatales para el seguimiento de los fondos, como Cofee, «que ni siquiera ha funcionado después de dos años», o la última Elisa, que «únicamente es capaz de recabar datos no oficiales, cuando la Airef sílostiene porque se ha encargado de pedírnoslos. Asusta esta inefi-

# El Banco de España alerta de que el 80% de las empresas no ha accedido a los fondos europeos

cacia y nos preocupa mucho».

Ayer mismo, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, alertaba de que casi un 80% de las empresas españolas no ha realizado ninguna solicitud de fondos europeos y tampoco se plantea hacerlo por las exigencias para acceder a este dinero, lo que ha provocado que la inversión empresarial continúa por debajo de niveles prepandemia. «Es una cifra preocupante», dijo.

La Comunidad de Madrid ya ha movilizado 2.417 millones hasta 2023, lo que supone un 91% de lo asignado, con solo un 28% de iniciativa pública. Casi 1.500 millones «ya están en manos de a empresas, entidades o particulares, el 57% del total de lo recibido», aseveró Albert. ECONOMÍA 25

# Opinión

# Vida más allá del Banco de España

Jesús Rivasés

havela Vargas (1919-2012), reinventora de las rancheras, cantaba que «no, nunca se dice adiós». Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España desde junio de 2018, «años de acontecimientos inauditos»,

como escribe en el blog de su despedida, dejó libre ayer su despacho al expirar su mandato improrrogable. El banco central español vive una situación inédita de «sede vacante», lo que no implica vacío de poder. Margarita Delgado, actual subgobernadora, asume las funciones del gobernador hasta que, en septiembre, también termine su mandato. Entonces o antes, el Gobierno, mejor dicho Pedro Sánchez, tendrá que elegir alguien para el puesto. Nunca había ocurrido, al menos en tiempos modernos, una situación de «sede vacante». Delgado, en su interregno, ejercerá casi todas las funciones del gobernador, salvo el voto en el Consejo del Banco Central Europeo que, mientras no

estén en juego los tipos de interés, tampoco es esencial, pero ahí está la carencia.

Hernández de Cos deja el sillón de gobernador, pero no dice adiós. Ha sido el mejor
gobernador en mucho tiempo, por no decir
de la historia más moderna de la institución,
que logró recuperar su prestigio, interno y
sobre todo internacional. No solo lo convirtió en un referente, sino que impulsó desde
el principio una política de transparencia,
independencia y acercamiento a la sociedad que se debería preservar. Deja el gobierno del Banco de España quizá con la espina
clavada de no ver el gran consenso económico-político que reclama desde hace años
y que considera necesario para que la eco-

nomía española no se estanque. En el BCE ha sido una de las personas de confianza de la presidenta Christine Lagarde, que ha decidido que continué hasta diciembre al frente del Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Después, ya se verá. Es economista de plantilla del Banco de España y puede seguir allí, pero el prestigio internacional que acumula puede llevarle, por ejemplo, a presidir el Banco Internacional de Pagos de Basilea y, más adelante, en 2028, cuanto también expire el mandato de Lagarde en el BCE, si en España hay otro Gobierno, claro, ¿quién sabe? Al fondo, suena Chavela Vargas: «No, nunca se dice adiós».

# El Banco de España vaticina que Sánchez incumplirá el déficit

Augura que acabará tres décimas (4.000 millones) por encima del límite.
Tampoco cumple la deuda y el paro no bajará el 11%

# J. de Antonio. MADRID

El Banco de España lo tiene muy claro: el Gobierno incumplirá la reglas fiscales impuestas por Bruselas este año y, por tanto, acabará el año con un déficit por encima del 3%. En sus nuevas proyecciones intertrimestrales, mejora dos décimas sus estimaciones sobre el déficit de este año, hasta el 3,3% del PIB, pero eso son tres décimas por encima frente a las proyecciones del Gobierno (3%), unos 4.000 millones. Recorta en cuatro décimas la proyección de déficit para 2025, al 3,1%, y lo sitúa en el 3,2% en 2025 -frente al 3,5% de la anterior previsión-, lo que mantendría a España en incumplimiento dos años más, con las consiguientes sanciones derivadas.

Los analistas del Banco de España reseñan que este incumplimiento se producirá pese al récord de ingresos y por el excesivo gasto. Así, en el primer trimestre de 2024, los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales aumentaron, en términos interanuales, un 6,2%, gracias a los incrementos registrados por las bases impositivas y, en menor medida, por la retirada progresiva de algunas de las me-



El Banco de España eleva el crecimiento del PIB este año hasta el 2,3%, pero solo gracias al turismo

didas de apoyo desplegadas frente a la crisis energética. Con todo, el avance siguió apoyándose principalmente en los impuestos directos y las cotizaciones sociales -que crecieron un 7,8%-, frente al menor dinamismo de los impuestos indirectos -que lo hicieron al 3%-. Por ello, el regulador bancario alerta de que el Gobierno «continúa sin incorporar una senda de ajuste presupuestario» en la economía española compatible con el nuevo marco europeo de reglas fiscales que empezará a ser efectivo en 2025.

En cuanto a las previsiones de deuda, la situación no es mucho mejor. Sus estimaciones apuntan hacia una senda ascendente en el trienio. Para 2024, las proyecciones son del 105,8% -mejores respecto al 106,5% anterior-; del 106,2% en 2025 -por debajo del 107,2% de la anterior previsión-y del 107,2% en 2026 -frente al 108,4% -. Pero tampoco se alcanzaría los objetivos de la Comisión Europea, que pretende que la deuda máxima de los países miembros no supere el 60% del PIB. Ni siquiera se cumple con el mandato de reducir un 2% anual como exigen las reglas fiscales.

Respecto al mercado laboral, el supervisor augura un crecimiento

a un ritmo menor, lo que impedirá que la tasa de paro baje del 11% hasta 2026, tras apenas reducirse cuatro décimas ese año y haber empeorado sus estimaciones de crecimiento del empleo para este año, desde el 1,8% al 1,1%. Además, apunta que el empleo solo creció en las empresas de 500 o más empleados, de un 33,2% a finales de 2019aun36,1%enabrilde esteaño, mientras que en las microempresas (de 1 a 9 trabajadores) descendió del 21,6% al 18,7%. También se dispararon los costes laborales en el primer trimestre, con un avance interanual del 6,2%.

El Banco de España ha elevado

# El Gobierno deja a España sin voto en el BCE

España no podrá votar en el próximo Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en asuntos de política monetaria, al no haberse nombrado un sustituto del exgobernador Pablo Hernández de Cos, una consecuencia «desafortunada» que «no tiene solución y que altera el funcionamiento de la institución, pese a que lo estamos discutiendo con el BCE», se quejó ayer el director general de Estadística, Ángel Gavilán, que recordó que la subgobernadora, Margarita Delgado, que ha asumido las funciones de De Cos, no puede usar ese derecho al no contemplarlo los estatutos del BCE. «Es la situación que han producido», reiteró.

cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB este año, desde el 1,9% al 2,3%, pero solo gracias al turismo y los fondos europeos, y ha congelado sus estimaciones para 2025 y 2026, en el 1,9% y el 1,7%. El director Estadística del regulador, Ángel Gavilán, expresó su preocupación por las «brechas negativas» que se han registrado en el PIB desde la pandemia, ya que con el horizonte en 2026 y respecto a la evolución media del PIB que se había producido hasta 2019, el crecimiento estaría 5,5 puntos por debajo, 9,3 puntos menos en el caso del PIB per cápita, muy lejos de la media europea.

# La mitad de los hipotecados, «muy afectados» por las subidas de tipos

La vivienda también asfixia al 60% de alquilados, mientras crece la polarización salarial

Inma Bermejo. MADRID

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) no defraudó y recortó los tipos de interés en 0,25 puntos, al 4,25%, tras dos años de subidas, tal y como estaba previsto. Este cambio de rumbo en la política monetaria de la zona euro contribuirá a que las cuotas de las hipotecas variables sigan reduciéndose, como ya lo llevan haciendo unos meses por la tendencia a la baja del euríbor. Sin embargo, el daño que han sufrido los hogares en su presupuesto doméstico por las sucesivas subidas de tipos previas ha sido patente. Según la tercera edición del Observatorio Cofidis de Economía y Sostenibilidad en el Hogar, un

45,5% de los hogares españoles con hipoteca se han visto muy afectados por la última subida de los tipos de interés. En consecuencia, el 80,4% han reducido gastos de otras partidas para poder afrontar el pago de la cuota, 10 puntos más que en 2023, y el 14,6% están tirando de ahorros.

El impacto de la subida de los tipos en las hipotecas se ha notado especialmente en los hogares de Extremadura, un 58%, y en los de Murcia, un 56%, que se sitúan 10 puntos por encima de la media nacional, mientras que en el lado contrario, donde se ha notado menos es en el País Vasco (32%) y en Canarias y Galicia (38%). En el caso de los alquileres, la situación de los hogares es aún peor: el incremento de los precios ha reper-

cutido de forma «muy negativa» al 60% de las familias, que han tenido que recortar los gastos en una proporción similar a los hipotecados, cercana al 76%, y un 16% ha tirado de ahorros.

La encuesta revela también que a pesar de una cierta mejora de la situación económica, la capacidad de ahorro de los hogares españoles no aumenta y casi uno de cada cuatro hogares (23%) sigue siendo incapaz de guardar dinero a final de mes. Sin embargo, se ha observado una ligera mejora respecto al 2023 pasando del 26% al 23% de este año. Las comunidades autónomas que tienen más dificultades para ahorrar a final de mes son Murcia (31% de hogares), Extremadura (29%) y Canarias (30%). En cambio, las que tienen

una mayor capacidad de ahorro y consiguen ahorrar más del 10% de lo que ingresan son los hogares de País Vasco (55%), Baleares (55%) y Aragón (52%).

Respecto a 2023, el Observatorio detecta una polarización salarial de los hogares españoles: la clase media se reduce, mientras que crecen los hogares más pobres y los más adinerados. En concreto, aquellos hogares que ingresan menos de 1.000 euros han pasado

Las familias con menos de 1.000 euros crecen al 8% y las que cobran más de 4.000 suben hasta el 14% del 5% al 8%, mientras que los que ingresan 4.000 euros al mes han subido del 9% al 14%. El 25,2% de los hogares pertenece a la clase social baja o media baja, un 46% a la clase media y un 28,9% a la clase media alta y alta.

Esto se puede explicar, por un lado, porque los datos de desempleo son favorables, pero los de precariedad en el empleo no lo son tanto; y por las revalorización de los salarios con el IPC. Además, los hogares españoles han perdido poder adquisitivo por el efecto de la inflación. En este sentido, el estudio recoge que en 2023 el 57% de los hogares españoles han gastado más en energía y agua.

El Observatorio Cofidis también destaca que se mantiene el mismo porcentaje de hogares que prestan ayuda económica a personas ajenas al hogar (21%), tras el descenso de 2023 con respecto a 2022 (ese año fue del 32%). Aproximadamente, uno de cada ocho hogares (el 13%) recibe ayuda económica de personas ajenas al hogar. En dos de cada tres casos (68%) esta ayuda es de padres a hijos y suele tener una periodicidad mensual.

# Los alquileres vuelan en menos de 24 horas

El 18% de los que salen al mercado tienen inquilino en menos de un día

R. L. Vargas. MADRID

La escasez de oferta de viviendas en alquiler no solo provoca peleas encarnizadas entre potenciales inquilinos -hasta 40 o 50 se disputan la misma casa en el caso de ciudades como Madrid o Barcelona, según estudios de Idealista y Alquiler Seguro-sino que obliga a que los interesados tengan que decidirse a alquilar o no el inmueble casi sin pensárselo. Porque a la mínima duda, surge otro pretendiente que se queda con la casa. Es tal la estrechez de la oferta que un porcentaje muy elevado de las viviendas que se ponen en el mercado, el 18%, se alquilan en menos de 24 horas, según el último análisis realizado por Idealista.

El «marketplace» inmobiliario asegura que este porcentaje es dos puntos superior al del mismo trimestre de 2023. Las ciudades de Tarragona y San Sebastián son las que tienen un porcentaje de «alquileres exprés» más elevado, ya que el 31% de las viviendas que se alquilaron en la capital tarraconense no duró siquiera 24 horas en idealista, mientras que en San Sebastián fueron el 29%. Le siguen las ciudades de Santa Cruz de Tenerife (27%), Palma y Huelva, con el 26% en ambos casos, León (24%), Lugo (24%), Guadalajara, Alicante, Castellón de la Plana, Pontevedra y Jaén (21% en los cinco casos).

La falta de oferta está provocando que muchas familias se sientan excluidas del mercado, tanto por los precios, por la competencia con otras familias como por la velocidad a la que desaparecen las viviendas que llegan al mercado. Como demuestran los datos, este problema no se circunscribe ya solo a los grandes mercados, sino que son muchísimos los mercados en los que tiene un peso importante», advierte Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

San Sebastián es la capital de provincia española en la que más ha crecido este fenómeno en el último año, ya que ha pasado de suponer el 10% en el primer trimestre de 2023 al 29% actual. Le siguen Jaén (del 7% al 21%) y Córdoba (del 7% al 20%).



Anuncios de viviendas en una inmobiliaria

ECONOMÍA 27



El grupo obtuvo en 2023 un beneficio neto de 480 millones

# El Corte Inglés, en su mejor momento en 15 años

Logra su mejor resultado ordinario desde 2009, con 359 millones, y un 5,4% más de ventas

# R. L. Vargas. MADRID

El Corte Inglés logró en el ejercicio 2023, que cerró en febrero, sus mejores resultados ordinarios desde 2009. Según informó ayer, el grupo de distribución incrementó un 73,7% su beneficio recurrente -el atribuible a su negocio-, hasta los 359 millones de euros, mientras que su beneficio neto alcanzó los 480 millones de euros, cifra inferior a la del año anterior, en el que ganó 870 millones gracias a los extraordinarios que le generó la venta a Mutua Madrileña del 8% de la compañía por 555 millones.

La compañía destacó el crecimiento en todas las áreas de retail, especialmente en moda y belleza. Asimismo, reseñó que las divisiones de Viajes (3.306 millones de euros de ventas, un 12,6% más) y Seguros (un 16% más de pólizas administradas) consiguieron los mejores resultados de su historia.

La compañía obtuvo en el ejer-

cicio un volumen global de ingresos de 16.333 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4%. La mayor parte de este volumen corresponde al retail, con 12.845 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,8%.

Respecto a la venta online, El Corte Inglés informó de que se afianza la experiencia omnicanal y el «sólido posicionamiento del grupo», que cuenta con más de 900 millones de visitas a sus webs y apps, y con más de 17 millones de pedidos (un 8,5% más que el año anterior).

Toda esta evolución de sus áreas permitió a El Corte Inglés elevar el resultado bruto -Ebitda- hasta los 1.081 millones de euros, es decir, un 13,6% más. La compañía explicó que en este incremento influyeron también «el aumento de la rentabilidad y la mejora de la eficiencia», lo que le ha permitido consolidar la senda del crecimiento. El Corte Inglés también rebajó su deuda financiera a 2.059 millones, lo cual supone una ratio de 1,9 veces el Ebitda y es el nivel más bajo de los últimos 16 años.

La empresa detalló que la buena evolución del negocio y sus perspectivas de futuro le han permitido alcanzar por primera vez el Investment Grade S&P y Fitch Ratings.

# LARAZON

# Financieros y Societarios Agrupados

### INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A. Complemento de Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A. (la "Sociedad") convocada por los administradores solidarios de la Sociedad, para su celebración en la Notaría de Don Domingo Paniagua Santamaría, en Avenida de Madrid 120 nave 30 de Arganda del Rey (Madrid), el próximo 28 de junio de 2024 a las trece horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria al día siguiente 29 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, mediante anuncio publicado el lunes 27 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil núm. 100 y en el diario La Razón del mismo día 27 de mayo de 2024, a la vista de las solicitudes de complemento de convocatoria remitidas mediante notificación fehaciente, los administradores solidarios han acordado su complemento por lo que se procede a publicar, al amparo de lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), el complemento de convocatoria de la indicada Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En consecuencia, y conforme a las solicitudes de complemento de los nuevos puntos incluidos en el Orden del día, este ha quedado conformado definitivamente en los siguientes términos:

### Orden del dia Junta Ordinaria

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2023. Segundo.- Distribución del resultado

correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. Tercero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de administración durante los ejercicios

# Junta Extraordinaria

Primero.- Modificación de los artículos 8 y 11 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Toma de razón de la aceptación de CODAN, S.A. como administrador solidario de la Sociedad, cuyo nombramiento fue aprobado en la Junta General Extraordinaria de 3 de abril de 2024.

Tercero.- Nombramiento de administradores

uplentes.

Cuarto.- Evolución de la marcha de la Sociedad en 2024, resultado provisional del último balance provisional cerrado. Exposición del plan de negocios, plan de tesorería e informe de inversiones previstas.

Quinto.- Delegación de facultades. Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se reitera a los señores accionistas que, en aplicación de lo establecido en el artículo 272 de la LSC y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación así como a solicitar y obtener, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 LSC, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos del Orden del día. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 LSC todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, así como de los informes sobre dichas modificaciones y/o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta. De conformidad con lo establecido en el artículo 203 LSC, el Órgano de Administración requerirá la presencia de un Notario, para que levante

Arganda del Rey (Madrid), 11 de junio de 2024.-Los Administradores solidarios de Inmobiliaria de la Torre, S.A. José Tomás de la Torre Díaz, Antonio de la Torre Díaz y Codan, S.A., representada en este acto por María del Mar de la Torre Durán.



# AYUNTAMIENTO DE NAVAS DEL REY

### ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 366, de fecha 29/05/2024 del Ayuntamiento de Navas del Rey se ha aprobado inicialmente Estudio de Detalle para la reordenación del señalamiento de las alineaciones y las rasantes del Pasaje del Corral de la "Tía Valeria" de acuerdo con las especificaciones del planeamiento urbanístico, sin alterar en modo alguno ni la clasificación ni la calificación del suelo, así como, determinar las alineaciones y rasantes interiores de la manzana delimitada por las calles: Calle Cristóbal Castillejos, Calle Real, y Avenida Madrid, en el municipio de Navas del Rey (Madrid).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte dias a contar desde la publicación de este anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para que los interesados puedan examinar el expediente en las dependencias municipales y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://navasdelrey.sedelectronica.es].

Navas del Rey, a 29 de mayo de 2024.-El Alcalde Presidente, Jaime Peral Pedrero.

# NOTARÍA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

### EDICTO

JAVIER SANTOS LLORO, Notario del ilustre Colegio de Cataluña, con despacho profesional en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), HACE SABER:

I.- OBJETO DEL EDICTO.

A requerimiento de Dª MARIA DEL ROSARIO DOÑA VICENTE, provista de DNI \*\*\*\*\*750E, y conforme a lo dispuesto en el art. 461-12 del Código Civil de Cataluña, en fecha 22 de Febrero de 2023, con número 307 de protocolo, el Notario abajo firmante autorizó acta de interpelación para aceptar o repudiar la herencia de D. VENTURA BOTELLO GARCIA – fallecido en Mataró (Barcelona) el dia 5 de Abril de 2020 con vecindad civil catalana y provisto que lo estuvo de DNI \*\*\*\*\*043D-, a la que estaban llamadas, como herederas universales abintestato, sus hijas Dª MARIA DEL ROSARIO BOTELLO DOÑA y Dª SANDRA BOTELLO DOÑA, sin perjuicio del usufructo vitalicio de la cónyuge viuda, la citada Dª Maria del Rosario Doña Vicente, sobre la totalidad de la herencia.

Mediante aquella acta, Dª Maria del Rosario Doña Vicente, ante la contumacia de su hija Dª Maria del Rosario Botello Doña en no desplegar actividad alguna en orden a la aceptación de la herencia de D. Ventura Botello Garcia, y con tal requisito previo, formalizar la entrega del usufructo vitalicio de la herencia de dicho causante, requirió al Notario abajo firmante que, a mi vez, requiriese a Dª Maria del Rosario Botello Doña, en el domicilio de ésta indicado por la requirente, sito en la localidad de Ogijares (Granada), para que, en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha de notificación, manifestase si acepta, pura y simplemente o a beneficio de inventario, o repudia la herencia de su nadre.

En orden a cumplimentar tales notificaciones, el Notario abajo firmante formuló exhorto al Notario de La Zubía (Granada) D. Miguel Ángel Carmona del Barco, quien en fecha 27 de Abril de 2023 autorizó acta con número de protocolo 1.398 en ejecución de dicho requerimiento.

Como quiera que la notificación personal a Da MARIA DEL ROSARIO BOTELLO DOÑA fue intentada por el citado fedatario público los días 28 de Abril de 2023, 2 de Mayo de 2023 y 11 de Mayo de 2023 sin éxito, por hallarse la destinataria ausente de su domicilio, y resultando que la cédula de notificación del acta remitida por D. Miguel Ángel Carmona del Barco a la misma en fecha 23 de Mayo de 2023, mediante correo certificado con acuse de recibo, fue devuelta al remitente por haberse rebasado el plazo reglamentario sin haber sido retirada de la oficina de Correos por su destinataria, es objeto del presente edicto cumplimentar la previsión establecida para tales casos en el art. 461-12.3 del Código Civil de Cataluña.

# II.- DESTINATARIA DE LA NOTIFICACIÓN.

Por el presente edicto, el Notario abajo firmante requiere a Dª MARIA DEL ROSARIO BOTELLO DOÑA para que en el plazo de dos meses a contar desde la última publicación del mismo en los dos periódicos de mayor tirada en Cataluña, manifieste si acepta, pura y simplemente o a beneficio de inventario, o repudia la herencia de su padre D. Ventura Botello Garcia, con expresa advertencia a la persona requerida que de no manifestar su voluntad en el indicado plazo se entenderá que la repudia, salvo que tenga la capacidad modificada judicialmente, en cuyo caso se entiende que la acepta a beneficio de inventario.

En Les Franqueses del Vallès (Barcelona), a 10 de Junio de 2024.-

### MIRTO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el viernes 28 de junio de 2024, a las 17:00 horas, en Madrid, calle de Emilio Muñoz 57 con el siguiente.

### ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.

SEGUNDO: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2023. TERCERO: Examen y aprobación, en su caso, de la pestión social correspondiente al ejercicio 2023.

CUARTO: Estudio y aprobación, en su caso, de un umento del capital social de la compañía.

QUINTO: Autorización al Consejo de Administración para adquisición de Participaciones propias, en su caso.

SEXTO: Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración de la sociedad para llevar a efecto los acuerdos adoptados y comparecer ante Notarios y Registradores a fin de elevar a público los acuerdos adoptados, incluso subsanaciones, hasta dejarlos debidamente inscritos en caso de que sea procedente.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día.

> En Madrid, 10 de junio de 2024. La Secretario del Consejo de Administración. Mª Carmen Valcárcel Martínez

### CODAN, S.A.

### Complemento de Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Codan, S.A. (la "Sociedad") convocada por acuerdo del Consejo de Administración para su celebración en la Notaría de Don Domingo Paniagua Santamaría, en Avenida de Madrid 120 nave 30 de Arganda del Rey (Madrid), el próximo 28 de junio de 2024 a las diez horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria al día siguiente 29 de junio de 2024 a las diez horas, en el mismo lugar y hora, mediante anuncio publicado el día 27 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 100 y en el diario La Razón del mismo día 27 de mayo de 2024, a la vista de las solicitudes de complemento de convocatoria remitidas mediante notificación fehaciente al domicilio social el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 11 de junio de 2024 ha acordado su complemento por lo que se procede a publicar, al amparo de lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el complemento de convocatoria de la indicada Junta General Ordinaria y Extraordinaria de

En consecuencia, y conforme a las solicitudes de complemento de los nuevos puntos incluidos en el Orden del día, éste ha quedado conformado definitivamente en los siguientes términos:

### Orden del día Junta Ordinaria

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Distribución del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico. Tercero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de administración.

# Junta Extraordinaria

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Toma de razón del nombramiento y aceptación de la Sociedad como administrador solidario de Inmobiliaria de la Torre S.A.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales en relación con el régimen de la convocatoria de las juntas.

Cuarto.- Estado de la póliza de seguros multirriesgo a 31 de diciembre de 2023 y a fecha actual. En caso de seguir sin cobertura, explicación de las medidas adoptadas, plazo de obtención de la misma y costes estimados para la resolución del problema.

Quinto.- Evolución de la marcha de la Sociedad en 2024, resultado provisional del último balance provisional cerrado. Exposición del plan de negocios, plan de tesorería e informe de inversiones previstas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se reitera a los señores accionistas que, en aplicación de lo establecido en el artículo 272 de la LSC y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación así como a solicitar y obtener, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 LSC, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos del Orden del día. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 LSC todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, así como de los informes sobre dichas modificaciones y/o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que van a ser sométidos a aprobación de la Junta. De conformidad con lo establecido en el artículo 203 LSC, el Organo de Administración requerirá la presencia de un Notario, para que levante Acta de la Junta.

Arganda del Rey (Madrid), 11 de junio de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de Codan, S.A, Juan José de la Torre Moral. 28 ECONOMÍA

Miércoles. 12 de junio de 2024 • LA RAZÓN

|                 | IBEX 35<br>Madrid | CAC 40<br>París |         |         | SE 100<br>ondres | DAX<br>Fråncfort | DOW JONES<br>Nueva York |         | NASDAQ<br>Nueva York |          | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLEO<br>Brent |            | EURÍBOR<br>12 meses | ?        | ORO<br>Dólar/onza |            |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------|---------|------------------|------------------|-------------------------|---------|----------------------|----------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|------------|
| otiz. 11.175,50 |                   | 7.789,21        |         | 8       | .147,81          | 18.369,94        | 38.747,42               |         | 19.210,18            |          | 39.134,79       | 82,01             |            | 3,725               |          | 2.307,08          | Cotiz.     |
| Día             | -1,60%            |                 | -1,33%  | V -     | 0,98%            | -0,68%           | -0,31%                  |         | 0,54%                | <b>A</b> | 0,25%           | 0,38 %            | <b>A</b>   | 0,65%               | <b>A</b> | -0,17%            | Día        |
| Año             | 10,63% 3,26%      |                 |         | 5,36%   | 9,66%            | 2,73 %           |                         | 12,41 % |                      | 16,95%   | 0,47%           |                   | 6,03%      |                     | 12,03%   | Año               |            |
| IBEX 35         |                   |                 |         |         |                  |                  |                         |         |                      |          |                 |                   |            |                     |          |                   |            |
|                 | Última            | Ayer            |         |         |                  |                  | Última                  |         | Ayer                 |          |                 |                   | Última     |                     |          | Ayer              |            |
|                 | Cotización        | 96 Dif.         | Máx.    | Min.    | Volumen €        |                  | Cotización              | % Dif.  | Máx.                 | Min.     | Volumen €       |                   | Cotización | % Dif.              | Máx.     | Min.              | Volumen €  |
| ACCIONA         | 117,000           | -1,10           | 118,600 | 116,400 | 10.971.526       | CELLNEX          | 32,540                  | -3,10   | 33,000               | 32,210   | 63.020.406      | LOGISTA           | 26,500     | -0,67               | 26,700   | 26,420            | 14.480.935 |
| ACCIONA EN      | VERGÍA 20,680     | -1,80           | 21,300  | 20,680  | 15.416.506       | ENAGAS           | 14,300                  | -2,39   | 14,650               | 14,150   | 27.717.606      | MAPFRE            | 2,150      | -2,45               | 2,210    | 2,132             | 7.151.292  |
| ACERINOX        | 9,890             | -0,15           | 9,945   | 9,800   | 15.671.204       | ENDESA           | 18,255                  | -1,56   | 18,610               | 18,065   | 36.060.787      | MELIA HOTELS      | 7,730      | -0,77               | 7,785    | 7,690             | 3.028.549  |
| ACS             | 39,900            | -1,77           | 40,600  | 39,780  | 15.550.575       | FERROVIAL        | 35,600                  | -1,28   | 36,020               | 35,340   | 116.290,346     | MERLIN            | 10,710     | -1,20               | 10,900   | 10,680            | 9.012.825  |
| AENA            | 181,200           | 0,06            | 183,500 | 181,100 | 62.796.612       | FLUIDRA          | 22,180                  | -0,54   | 22,500               | 21,920   | 5.089.650       | NATURGY           | 21,140     | -14,96              | 22,080   | 21,100            | 95.817.347 |
| AMADEUS         | 65,860            | -2,28           | 67,420  | 65,700  | 42.405.574       | GRIFOLS-A        | 9,018                   | -1,10   | 9,194                | 9,016    | 12.329.833      | RED ELECTRICA     | 16,840     | -0,36               | 17,100   | 16,690            | 14.561.813 |
| ARCELORMI       | TTAL 22,680       | -2,66           | 23,220  | 22,630  | 8.896.634        | IBERDROLA        | 12,075                  | -0,74   | 12,275               | 11,965   | 204.856.397     | REPSOL            | 14,455     | -1,67               | 14,725   | 14,420            | 61.655.921 |
| B. SABADELI     | 1,866             | -1,82           | 1,900   | 1,851   | 54,290.511       | INDITEX          | 45,470                  | -0,53   | 46,080               | 45,180   | 146.844.380     | SACYR             | 3,414      | -0,64               | 3,456    | 3,41              | 11.531.339 |
| B. SANTAND      | ER 4,607          | -2,22           | 4,746   | 4,562   | 153.990.404      | INDRA            | 20,940                  | -2,70   | 21,540               | 20,820   | 7.978.922       | SOLARIA           | 11,500     | 0,88                | 11,640   | 11,420            | 7.918.469  |
| BANKINTER       | 7,778             | -2,31           | 7,980   | 7,694   | 20.774.071       | INMOB. COLONIA   | 6,040                   | -2,19   | 6,155                | 6,040    | 9.051.156       | TELEFONICA        | 4,278      | -1,36               | 4,341    | 4,233             | 96.484.390 |
| BBVA            | 9,588             | -1,76           | 9,802   | 9,528   | 77.799.326       | IAG              | 1,984                   | -0,50   | 2,007                | 1,970    | 17.179.116      | UNICAJA           | 1,265      | -2,69               | 1,303    | 1,265             | 9.665.842  |
| CAIXABANK       | 5,104             | -3,15           | 5,270   | 5,046   | 55.657.418       | LAB. ROVI        | 87,800                  | -1,51   | 90,350               | 87,800   | 17.910.872      |                   |            |                     |          |                   |            |

# FONDO VALENCIANO DE IMPULSO EMPRESARIAL - IMPULSA I, F.C.R.E., S.A. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El consejo de administración de esta Sociedad, FONDO VALENCIANO DE IMPULSO EMPRESARIAL - IMPULSA I, F.C.R.E., S.A. (la "Sociedad"), ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de julio de 2024, a las 13:00 horas, por medios telemáticos, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y por el mismo medio anteriormente relacionado, para deliberar sobre el siguiente

### Orden del Día

Primero.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad

Segundo.- Delegación de facultades

LABOLOA

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta

Derecho de información de los accionistas

Conforme al artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la LSC, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la junta general e inclusive hasta al séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Las solicitudes de información válidamente efectuadas por los accionistas se contestarán de conformidad con los requisitos y plazos previstos en la normativa aplicable, una vez comprobada la identidad y condición del accionista solicitante, hasta el día de la celebración de la junta general.

Asistencia telemática a la junta general extraordinaria

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 13º de los estatutos sociales de la Sociedad (los "Estatutos"), será posible asistir a la junta general por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) que garanticen debidamente la identidad del sujeto cuando la Sociedad, a criterio del consejo de admisnitración, haya habilitado tales medios. Para ello, el consejo de administración acuerda determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la junta general.

En primer lugar, quienes deseen asistir a la junta deberán enviar un correo a las direcciones de correo electrónico rocio.goenechea@oquendocapital.com y stefania.altamura@oquendocapital.com hasta las 00:00 horas del día 11 de julio de 2024, incluyendo la siguiente información:

- nombre y apellidos o denominación social
- número de acciones de las que sea titular
- accionistas persona físicas: copia del documento de identidad
- accionistas persona jurídica: copia de la escritura de constitución y documento que acredite el cargo
   representantes: además de lo anterior, documento de delegación y copia del documento de identidad

Todos los documentos escaneados deberán tener una calidad suficiente, a juicio del consejo de administración, que permitan su correcta lectura y la identificación de su titular. Los defectos en la entrega o la falta de conformidad de los documentos descritos podrían conllevar la denegación del acceso a la junta.

Una vez acreditada la documentación remitida, el accionista recibirá por correo electrónico el enlace y la contraseña para conectarse a la junta de accionistas antes de las 23:59 horas del día 11 de julio de 2024. Si la junta general no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quorum suficiente, podrá conectarse al día siguiente, del mismo modo y dentro de la misma franja horaria, para su celebración en segunda convocatoria. Después de la hora límite indicada no se admitirá ninguna conexión y el accionista que no se hubiese conectado no podrá asistir a la junta. No se considerarán como asistentes a los accionistas que aun enviando toda la documentación requerida para la asistencia a la junta no se conecten posteriormente a la reunión.

Una vez realizada la conexión, el accionista podrá votar las propuestas de acuerdos hasta la finalización de cada una de las respectivas votaciones. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la sesión podrá emitirse a partir del momento en que el presidente o secretario de la junta declare su válida constitución y realice una indicación en tal sentido, y hasta el momento en que se finalice la votación del correspondiente punto del orden del día.

El secretario dará paso a las intervenciones y solicitudes de los accionistas en el turno reservado a las mismas.

Por último, la Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de asistencia remota a la junta cuando razones técnicas o de seguridad lo aconsejen o impongan. Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad no fuera posible la asistencia remota a la junta en la forma prevista o se produjere durante la junta una interrupción de la comunicación o se pusiere fin a ésta, no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la junta neneral

Derecho de representación de los accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los Estatutos, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta general, en los términos y con el alcance establecido en la LSC.

Los accionistas que deseen asistir a la junta general por medio de la representación indicada en el párrafo anterior deberán firmar el modelo de delegación de voto que a tal efecto pondrá a su disposición el órgano de administración y remitir una copia escaneada de dicho documento a Rocío Goenechea Sicre, consejera de la Sociedad, por medio de correo electrónico dirigido a la dirección <u>rocio.</u> goenechea@oquendocapital.com.

La persona a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla asistiendo a la junta general mediante los medios telemáticos habilitados.

> Madrid, 5 de junio de 2024.-Vicesecretario No Consejero, D. Miguel Sánchez Monjo.

### CONSTRUCCIONES GRESA SA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital se convoca junta de socios a petición de doña Aurora Chaves Vázquez, encomendando expresamente al órgano de administración y, en caso de falta de atención por su parte, al socio solicitante, para que lleven a cabo lo dispuesto por el registrador mercantil de Madrid.

Sociedad: "Construcciones Gresa SA".

Lugar: Notaría de don Carmelo Lacaci de la Peña, calle Marcelo Usera número 137-1º A de Madrid. (Código Postal-28026).

Día: 30 de julio de 2024 a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

### Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022 y resolver sobre la aplicación del resultado conforme al artículo 164 Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a aprobación (artículo 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

Actuará como presidente doña Aurora Chaves Vázquez y como secretario el designado al comienzo de la reunión por los socios concurrentes (artículo 191 Ley de Sociedades de Capital).

> Madrid, 22 de mayo de 2024.-El registrador mercantil de Madrid, D. Ignacio Palacios Gil de Antuño.

# LAS CRUCES 88 SA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital se convoca junta de socios a petición de doña Aurora Chaves Vázquez, encomendando expresamente al órgano de administración y, en caso de falta de atención por su parte, al socio solicitante, para que lleven a cabo lo dispuesto por el registrador mercantil de Madrid.

Sociedad: "Las Cruces 88 SA".

Lugar: Notaría de don Pedro Muñoz García Borbolla, Avenida del Polideportivo

10-12 de Las Rozas de Madrid (Madrid). Día: 29 de julio de 2024 a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente a la

### misma hora en segunda convocatoria. Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022 y resolver sobre la aplicación del resultado conforme al artículo 164 Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a aprobación (artículo 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

Actuará como presidente doña Aurora Chaves Vázquez y como secretario el designado al comienzo de la reunión por los socios concurrentes (artículo 191 Ley de Sociedades de Capital).

> Madrid, 13 de mayo de 2024.-El registrador mercantil XVI, D. Antonio Holgado Cristeto.

### INVERSIONES CENDAL, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el viernes 28 de junio de 2024, a las 16:00 horas, en Madrid, calle de Emilio Muñoz, número 57, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ejercicio 2023. SEGUNDO: Examen y aprobación, en su caso,

de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2023. TERCERO: Examen y aprobación, en su caso,

de la gestión social correspondiente al ejercició 2023. CUARTO: Autorización al Consejo de

CUARTO: Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de Participaciones propias, en su caso.

QUINTO: Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración de la sociedad para comparecer ante Notarios y Registradores a fin de elevar a público los acuerdos adoptados, incluso subsanaciones, hasta dejarlos debidamente inscritos en caso de que sea procedente.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día.

En Madrid, 10 de junio de 2024. La Secretario del Consejo de Administración. Mª Carmen Valcárcel Martínez

# CRUXENT EDELMA ASPE, S.L.U. (Sociedad Escindida) OTIS MOBILITY, S.A. y ACRESA CARDELLACH, S.L. (Sociedades Beneficiarias)

Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio (el "RDL"), se hace público que con fecha 10 de junio de 2024, la Socia Única de la sociedad escindida, CRUXENT EDELMA ASPE, S.L.U., y las Juntas Generales de Socios de las sociedades beneficiarias, OTIS MOBILITY, S.A. y ACRESA CARDELLACH, S.L., celebradas de forma universal, acordaron por unanimidad la escisión total de la primera, que se extinguirá por la presente operación, con división de su patrimonio en dos partes, y con traspaso de una de ellas a su socia única, OTIS MOBILITY, S.A. y de la otra a la sociedad beneficiara ACRESA CARDELLACH, S.L.

El acuerdo de escisión fue adoptado con base en el Proyecto de Escisión Total formulado por los administradores de las sociedades participantes en la presente operación con fecha 27 de mayo de 2024 y sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la Ley, al ser de aplicación lo indicado en el artículo 9.1 del RDL.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del RDL, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en esta operación de obtener, en el domicilio social respectivo, el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de escisión.

Asimismo, se hace constar que están a disposición de las personas que se señalan en el artículo 46 del RDL, especialmente de los representantes de los trabajadores de las sociedades antes mencionadas, en sus respectivos domicilios sociales, la documentación e información a la que se refiere el citado precepto.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades participantes en la presente operación a oponerse a la misma en los términos previstos en el artículo 13 del RDL.

Marques Penedo, Administrador Solidario de CRUXENT EDELMA ASPE, S.L.U. y Doña Lorea García Jáuregui, Secretaria del Consejo de Administración de OTIS MOBILITY, S.A. y Vicesecretaria del Consejo de Administración de ACRESA CARDELLACH, S.L.

Madrid, a 10 de junio de 2024.- Don Joao Miguel

# La decisión de la UE por la fusión de Air Europa e Iberia se aplaza al 20 de agosto

### R. L. V. MADRID

La Comisión Europea no decidirá probablemente sobre la compra de Air Europa por parte de Iberia como pronto hasta el próximo 20 de agosto. Esa es la nueva fecha límite que ha establecido para pronunciarse después de que la aerolínea del Grupo IAG presentase el lunes a las autoridades de Competencia comunitaria un nuevo paquete de «remedies» con algunos ajustes respecto al anterior para tratar de cerrar de una vez por todas la operación.

Como explicaron fuentes de Iberia, la presentación de esta oferta mejorada supone una ampliación automática de 15 días laborables del plazo límite para la decisión final sobre la operación. Adicionalmente, la aerolínea informó de que ha acordado con la Comisión una extensión de plazo de otros diez días laborables para dar más tiempo al estudio de los «remedies», una posibilidad que está contemplada en el proceso y se usa de forma habitual en operaciones complejas.

Estas modificaciones han llevado a que la Comisión fije el próximo día 20 de agosto como la nueva fecha límite para que tome una decisión sobre la transacción. Una fecha, no obstante, que se podría modificar si hay nuevos «stop the clock» -paradas de plazos que la Comisión decreta porque haya solicitado nueva documentaciónu otras extensiones de plazos.

Iberia notificó a las autoridades europeas el 11 de noviembre de 2023 su intención de adquirir el 80% de Air Europa que aún no posee por 400 millones de euros.



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

# El callejón del gato



# \* Luchar contra las olas de calor



La Comunidad de Madrid va a invertir este año 16,6 millones de euros para hacer frente a los efectos de las olas de calor en los centros sociosanitarios y prevenir sus consecuencias en la salud de la población más vulnerable. Entre las actuaciones, destacan el análisis de la climatización de los edificios, el control de la ventilación o la medición de la temperatura ambiente con niveles de alerta. Un problema capital.



Colores en el cielo, en El Escorial, con ocasión de la reunión del Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

# Ciudadano M

# El Rey, en El Escorial, con la Orden de San Hermenegildo

# R. Fdez. MADRID

Una mañana de emoción en la sierra de Madrid. El Rey Felipe VI ha presidido este martes, en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la reunión del Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Al acto han asistido también la alcaldesa de San Lorenzo, Carlota López Esteban, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro E. López Calderón, y el Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Miguel Ángel Villarroya Vilalta.

El monarca presidió por última vez la reunión del Capítulo en 2022. Fue precisamente una reunión de esta orden militar creada en 1814 el primer acto que protagonizó Juan Carlos I junto al entonces Príncipe Felipe en 2014 tan solo un día después de haber anunciado que renunciaba al trono.

Actualmente, componen esta orden militar más de 40.000 miembros y forman parte de ella los oficiales generales, oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil a quienes se ha reconocido por su intachable conducta y constancia en el servicio en el cumplimiento de los plazos de tiempo de servicio.

El Capítulo, que es el órgano superior de gobierno de la Orden, se reúne cada dos años y está presidido por el soberano de la misma, el Rey. Está compuesto por los miembros de la Asamblea Permanente así como 52 Caballeros o Damas -20 del Ejército de Tierra, 10 de la Armada, 10 del Ejército del Aire, 4 de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y 8 del Cuerpo de la Guardia Civil-.

Por lo que se refiere a la Asamblea Permanente, está presidida por el Gran Canciller y compuesta por los oficiales generales que, perteneciendo a la Orden, hayan ejercido el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire o Jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, entre otros.

# En foco

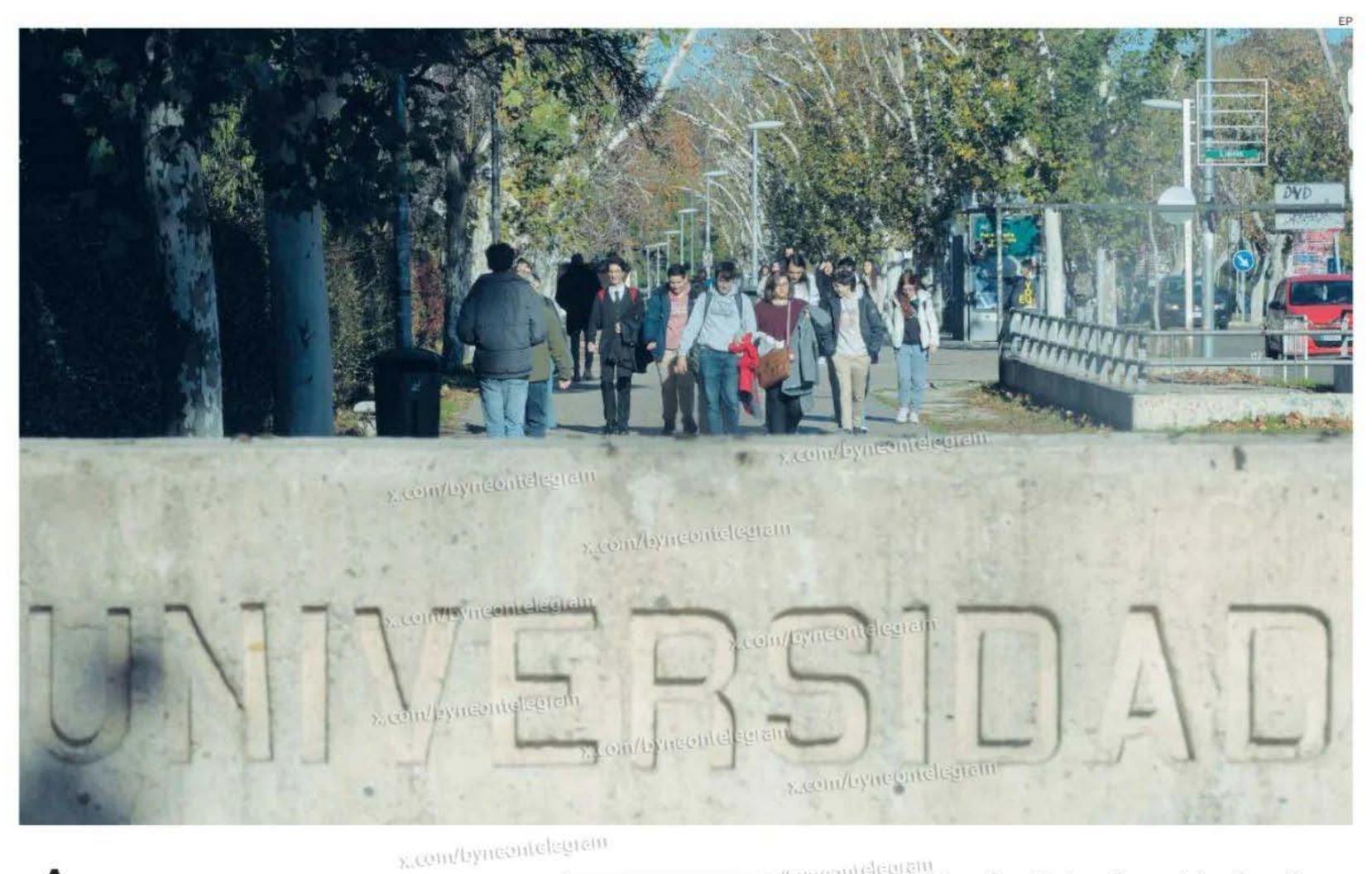

# Ayuso revisará cada cinco años la financiación a los campus

La nueva Ley de Universidades madrileña también creará un distrito único de prácticas, pero los rectores piden ahora «ver números»

# Rocio Ruiz. MADRID

La Ley de Universidades madrilena, que se prevé que reciba el visto bueno de la Asamblea antes de que concluya el año, ya está en marcha. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, presentó ayer el borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas «con el objetivo de recabar sus opiniones y trabajar de manera conjunta en el texto definitivo».

> De momento, la nueva norma atiende una de las solicitudes de los rectores: un sistema de financiación de las universidades públicas plurianual revisable cada cinco años. Así, los campus contarían con una financiación básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad, tal y como detalló la Consejería.

Las universidades estarán so-

metidas al régimen de auditoría pública y tendrán que elaborar un régimen de control interno.

Hace poco más de mesy medio, las universidades de la Comunidad de Madrid tendían la mano al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para negociar de forma conjunta la Ley de Universidades madrileña. «Estamos en riesgo y la dificultad es mantenernos (económicamente)», alertaban. Y más después de que aplicar la nueva ley de Universidades del Gobierno central tendrá un sobrecoste en la Comunidad de cien millones de euros.

No obstante, ayer, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, reclamaba «ver números» y conocer exactamente lo que significa que las universidades tengan «suficiencia financiera». «Necesitamos, cuanto antes, un documento más amplio y más desarrollado, con propuestas claras de financiación, entre otras muchas cosas. Si se quiere aprobar la ley este año, hay una cierta urgencia», manifestó a LA RAZÓN.

Por otra parte, la norma contempla la constitución de un distrito único de prácticas «para facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos a la hora de acceder a una plaza», también en el caso de las enseñanzas superiores de la rama sanitaria después de la polémica surgida por la falta de plazas y de que sea necesario dar de alta a un becario en la Seguridad Social, con la nueva legislación del Gobierno Central.

Ahora quedará también plasmado por ley qué nivel acreditado de español se debe tener para estudiar un grado en alguna de las universidades españolas después de la «avalancha» de estudiantes chinos en los últimos años, por poner algunos ejemplos, que no siempre tenían dominio del idioma. Así, se exigirá un nivel B2 de español para cursar estudios de grado, y un C1 cuando se trate de estudios de máster y programas de doctorado.

No obstante, lo que se pretende es que Madrid se consolide como la capital mundial de los estudios superiores en español y garantizar una internacionalización de calidad, ya que es una de las opciones de supervivencia de las universidades españolas ante el envejecimiento de la población y la falta de alumnos que puede haber en los próximos años.

MADRID 3

MADRID 3

El borrador propone constituir un único Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, que incluya el hasta ahora Consejo Universitario, y el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, así como las enseñanzas superiores (FP, artísticas y deportivas), que deberá reunirse, al menos, una vez al año.

La ley de universidades madrileña será la norma más ambiciosa de todas las que pondrá en marcha la Consejería. Incluye, por primera vez, en la ley regional todas las enseñanzas superiores (artísticas, deportivas y FP superior), así como la ciencia y la investigación. «Universidad y Ciencia son inseparables; el presente y futuro de la Universidad, en España y el mundo, van ligados a las enseñanzas superiores, especialmente la FP. Por tanto esta norma no debería nacer obsoleta, sino afrontar la realidad que encuentra y la que viene», manifestó Viciana tras la reunión de trabajo celebrada en la sede de Educación.

Desde la Consejería aseguran que la futura ley pretende dar respuesta a grandes desafíos como la internacionalización de la univer-

sidad, su financiación, la actualización del sistema de investigación y ciencia, la conexión entre FP y la Universidad, el reconocimiento de las universidades privadas y las escuelas de negocios, la defensa de la libertad y pluralidad o el lugar las enseñanzas artísticas y deportivas. «Tendremos una enseñanza superior a la altura de los tiempos, que en Madrid esté al servicio de España y seamos la capital de los estudios superiores en español», ha destacado Viciana, que también ha recordado que «debemos afrontar la implantación de la polémica Ley Orgánica del Sistema Universitario, salvaguardando lo mejor de nuestro sistema y yendo más allá, dentro de nuestras competencias, de la muy deficiente ley nacional».

La idea es que la nueva norma pretende ser resultado del máximo consenso con la comunidad educativa. «Vamos a dialogar con los distintos actores implicados, como la Conferencia de Rectores de Universidades Privadas de Madrid, los Consejos Sociales o el Consejo de la Formación Profesional, para que puedan hacer sus aportaciones», sentenció Viciana.

# Viciana: «La nueva Evau no unifica nada y diluye saberes»

El consejero de Educación cree que el Gobierno quiere hacer la competencia al PP con la prueba

R. R. MADRID

Madrid está dispuesta a dar la batalla con la nueva prueba de acceso a la universidad que implantará el Gobierno a partir del curso que viene, que pasará de llamarse Evau a PAU.

El consejero de Educación, Cienciay Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, cree «no unifica nada, no armoniza nada y diluye los saberes», dijo tras ser aprobada por decreto en el consejo de Ministros la estructura del nuevo examen.

Viciana cree que el anuncio se hizo ayer oportunamente tras el «fracaso electoral» de las elecciones europeas del domingo. «Está claro que después de este fracaso electoral, el PSOE está intentando hacer la competencia al Partido Popular con este proyecto de Evau común que realmente no es común porque no se ha consensuado nada con las demás comunidades autónomas, ni tampoco ofrece ningún tipo de alternativa a los estudiantes, ya que no unifica nada, no armoniza nada yen el fondo diluye los saberes y rebaja los niveles de exigencia al plantear una Evau por competencias».

Mientras, el PP presentará su propio proyecto con cabida dentro del marco normativo aprobado ayer. «Sigue plenamente vigente el proyecto del PP de hacer una prueba común, en el que se mantiene el nivel de exigencia y se establecen unos criterios comunes tanto de corrección como

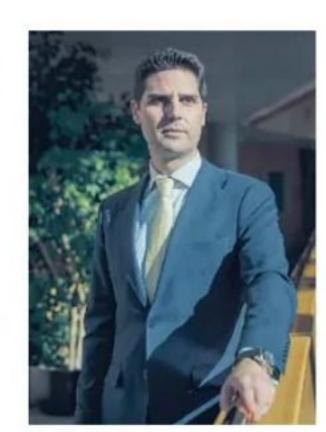

**Emilio Viciana** 

de niveles de exigencia, lo que garantiza un acceso en igualdad de oportunidades para todos los estudiantes a las universidades españolas».

El proyecto de los populares, en el que Madrid ha participado activamente, se presentará en las próximas semanas.



4 MADRID

### Rodrigo Carrasco. MADRID

Desde la pandemia, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento tenían como objetivo recuperar el tráfico y volumen en transporte público de antes de 2020. Mes tras mes, consiguen que estas cifras crezcan respecto al año anterior, hasta en torno al 20 % en el mes de abril, tanto en Metro como en autobús. Esto demuestra que funcionan iniciativas como establecer días de servicio gratuito.

Así, el número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para desplazarse en la capital se ha disparado un 26,1 % en abril respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los que se decantaron por el Metro de Madrid para desplazarse crecieron un 18,8 % respecto a abril de 2023. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 44,2 millones de pasajeros este abril. En Metro de Madrid, casi 64,26 millones de pasajeros pasaron por el suburbano durante el mismo periodo. En total, en la Comunidad de Madrid

# Los usuarios de Metro y EMT siguen creciendo en torno al 20 %

Al igual que en el resto de España, los datos reflejan una total recuperación de los efectos de la pandemia en el transporte

51.268.000 viajeros usaron el autobús en el cuarto mes del año, lo que supone un 26,2% más que en el mismo mes del año anterior y 3,6 puntos por encima que el aumento registrado en el conjunto nacional (+22,6%). En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región ha ascendido un 13,8%.

Para la EMT, «con 44,2 millones de viajeros en abril de este año, la valoración es muy positiva ya que consolida el crecimiento que la Empresa Municipal de Transportes ha venido experimentando y que le ha permitido cerrar el pasado 2023 con 454 millones de viajeros. Esta cifra es superior a la obtenida en 2019 como año de referencia de demanda antes de la pandemia, y batiendo el récord de los registros desde 2007».

De la misma forma, para la Comunidad de Madrid «estos datos vienen a corroborar que la región cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo, que es referencia y ejemplo para otros países. El crecimiento en el número de viajeros de los principales medios de transporte regional viene a reforzar nuestro sistema como un servicio eficiente y de calidad para los ciudadanos.

Además, desde la Consejería de Transportes añaden que «la Comunidad de Madrid no escatima en inversión cuando se trata de dar un buen servicio al ciudadano. El año pasado, la inversión anual de la Comunidad de Madrid en esta materia fue de 1.459 millones de euros». Más allá de presupuestos, aseguran que «este aumento en el número de pasajeros viene acompañado con una mejora en la valoración que los usuarios hacen del transporte público». Y es que el Consorcio Regional de Transportes realizó una encuesta en los últimos cuatros meses de 2023 sobre la percepción que los ciudadanos tienen sobre los diferentes medios de transporte regional y el resultado «fue un notable alto, un 8, dos décimas más que la encuesta del año anterior». Entre los aspectos más destacados por los usuarios están la información, seguridad, atención al cliente, conforty accesibilidad.

Para la Comunidad de Madrid es una prioridad que los madrileños puedan moverse con total confianza y seguridad en el transporte público y con ese objetivo se trabaja cada día desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En la misma línea, la evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades sobre las que informa el INE en el mes de abril. Así, las mayores subidas se dieron en Extremadura (+50,6%), Región de Murcia (+37,8 %) y Canarias (+31,4 %). Por su parte, País Vasco (4,9 %), Aragón (18,6 %) y Andalucía (19,2 %) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús. Por lo que se refiere al transporte por metro, este aumentó en todas las ciudades que disponen de este servicio de transporte. El de Palma presentó el mayor incremento, del 36,6 %, y el de Sevilla el más moderado, del 0,4 %.

También a nivel nacional, el transporte en ferrocarril de larga distancia de alta velocidad sigue su crecimiento imparable. En abril creció un 22,5 % rozando los 3,1 millones de pasajeros, según el INE. En conjunto, más de 499,2 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en abril en España, un 20,9 % más.

# Line Spri Metr reforz subur (Hosp Pitis) días de Bruce The E ofrece de la contraction de la contracti

El número de viajeros que optó por los autobuses de la EMT para desplazarse en la capital se ha disparado un 26,1 % en abril

# Refuerzos en la Línea 7 por Bruce Springsteen

Metro de Madrid reforzará el servicio del suburbano en Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis) durante los tres días de concierto que **Bruce Springsteen and** The E Street Band ofrecerá en el Estadio Civitas Metropolitano dentro de su gira europea de estadios, con incrementos de trenes de hasta un 250% para los días 12, 14 y 17 de junio, especialmente a la salida de las actuaciones. En concreto, durante estas tres jornadas habrá un refuerzo entre las 20:00 y las 21:00 horas para facilitar la llegada escalonada de los asistentes, ha indicado Metro de Madrid en un comunicado. La L7 es la única línea del suburbano que llega hasta el estadio del Atlético de Madrid. Ya se hizo algo así para los conciertos de Taylor Swift.

MADRID 5



Uno de los puntos próximo a un colegio

# Algete, primer municipio en crear «kiss and go»

Dos zonas recuperarán los entornos escolares como espacios amables

# R. M. MADRID

El Ayuntamiento de Algete ha estrenado dos puntos «Kiss & Go» en los colegios públicos Jonathan Galea, situado en la urbanización Prado Norte, y Santo Domingo, ubicado en la urbanización con el mismo nombre. El Consistorio ha habilitado un espacio de parada en la puerta de ambos centros para que los padres y madres paren solamente unos segundos para dar un beso a sus hijos y para que los escolares se bajen y ellos continúen la marcha evitando los atascos.

Los espacios están ubicados estratégicamente para que el trayecto de los niños y niñas desde el coche hasta el interior del centro escolar sea completamente seguro. En ese lugar queda prohibido aparcar los días lectivos entre las 8 y las 9:45 horas y solo se podrá utilizar para la bajada de los alumnos de estos centros. Gracias a «Kiss & Go» los padres y madres de estos colegios públicos ganarán tiempo para llegar a su trabajo o a su casa de nuevo, mientras que las dos urbanizaciones recuperarán los entornos escolares como espacios amables y sostenibles, mejorando la calidad de vida de los residen-

El alcalde de Algete, Fernando Romo, ha animado a los progenitores «a apostar por este nuevo modelo que se ha implantado en el municipio en el que un gesto tan bonito como un beso nos va a permitir despejar los aledaños de los colegios cada mañana sin mermar la seguridad de los pequeños, a la vez que mejorar la calidad de vida del entorno».

# Seguridad

En España, los espacios «Kiss & Go» se han convertido en una solución innovadora para mejorar la movilidad y la seguridad en las puertas de los colegios. Estos espacios permiten a los padres detenerse brevemente para despedirse de sus hijos antes de entrar al colegio, evitando el estrés y las prisas habituales.

El objetivo es reducir la presencia de coches en las puertas de los colegios y mejorar la calidad ambiental del entorno. La iniciativa es pionera en la Comunidad de Madrid. En Logroño, por ejemplo, el Ayuntamiento ha implementado esta zona en la entrada del CEIP Navarrete El Mudo. Los padres y madres pueden detener sus vehículos durante 5 minutos en días lectivos de lunes a viernes, entre las 8:15 y las 9:15 horas, de 13:30 a 14:15 horas, y de 15:45 a 16:15 horas, para despedirse de sus hijos e hijas sin causar proble-

mas de tráfico.



# A Escena



# «Lo más importante es tener libertad creativa»

Paula Anta, tras publicar «Series», un libro que recoge sus 20 años de fotografías

# Beatriz Pascual. MADRID

Recuerda sus dos primeras cámaras, una analógica y una polaroid, y las capturas iniciales. También una forma de fotografiar que dice haber mantenido hasta ahora. La aprendió, sin saberlo, en el trascurso diario al colegio que le obligaba a través del Real Parque de El Retiro, allá por los noventa. «Durante todo un año estuve capturando de manera obsesiva los mismos puntos del parque y los cambios que ocurrían en ellos con las estaciones», cuenta a este periódico, Paula Anta (Madrid,

1977). Las volvió a ver tiempo después y reconoce que algo de intención tenían; no era solo disparar por disparar. Pero ni entonces, ni la primera vez que se centró en la naturaleza, supo que convertiría en el tema principal de su obra. Fue en un viaje a Noruega con su madre y su cámara analógica de formato medio, cuando comenzó su primera serie de jardines botánicos por todo el norte de Europa. «Me interesaba hablar de esa naturaleza artificial, que crean los hombres y se puede decir que ahí arrancó mi relación con lo natural y lo artificial». Hamantenido esalínea temática en su obra, pero planteándola desde distintas perspectivas. «Hablo mucho de la relación entre lo natural y lo artificial no como opuestos, sino que se alimentan el uno del otro. Lo artificial necesita de lo artificial como modelo para su existencia. Nos agarramos a lo artificial para sentir más cerca lo natural, de lo que nos estamos alejan-

do», afirma. A partir de ahí, realiza distintas series bastante libres, pero delugares muy concretos. En Corea fotografió tiendas de plantas artificiales y en Senegal llevó a cabo un proyecto que combinó con esculturas que se encontraba o que ella misma creaba. «Me doy mucha libertad, no me gusta hacer siempre lo mismo, me moriría como artista. Una de las cosas más importantes para mí es tener libertad creativa. Un artista encasillado o que siempre se repite, pierde valor. Debemos seguir experimentando, renovándonos, probando...».

Nosatiende horas antes de firmar en la Feria del Libro su última publicación, «Series». Un libro en el que recoge algunas de las instantáneas en sus últimos 20 años de trayectoria. «Ha sido una revisión de todo mi trabajo. He podido ir viendo que series se han mantenido y completar otras que igual por prisas, inexperiencia o incluso por dinero, no hice en su día». También

le ha ayudado a reconocer un punto de inflexión en su carrera, «Khamekaye», un proyecto en Senegal que le marcó especialmente. «Fotografié una serie de estructuras que se encuentran en el litoral que va desde Dakar a Sant-Luis. Es una zona en la que se han ido formando pequeñas poblaciones y para ubicarse construyen con troncos y basura que devuelve el mar estas estructuras para orientarse». Un proyecto muy completo que le marcóporaunar la fotografía documental y artística, escultura, cultura y medio ambiente. Desde entonces, su discursó cambió: «Siempre he trabajado con naturaleza pero no tenía un discurso demasiado ecologista, aunque lo fuese personalmente. Sin embargo, en los últimos años, se ha ido cada vez más en esa dirección, de manera natural». Ha vuelto a África en varias ocasiones y recientemente, ha estado en Costa de Marfil. El resultado de este

«Hemos creado una plataforma para abrir camino a compañeras que quieran viajar solas» África (Gran Canaria) y que ha sido posible gracias a la Embajada de España en Costa de Marfil y la plataforma «Cómo ser fotógrafa», con la que buscan abrir camino a las mujeres en estos países. «Yo estoy acostumbrada a viajar, pero hay muchas compañeras que tienen miedo de hacerlo o se sienten desprotegidas», explica. En una profesión -como tantas otras- masculinizada, la desigualdad profesional les impulsó a este grupo de mujeres a crearla. «Nos hemos visto claramente por debajo en muchas cosas; no a nivel de profesionalidad, calidad o de ganas pero sí de oportunidades». Pero no es este el único problema que presenta el sector cultural, también eleconómico. «Yo soy consciente de que soy una privilegiada porque puedo vivir de ello, pero somos muy pocos los afortunados. Ahora puedo elegir dar cursos y clases, porque me apasiona, pero hubo un tiempo en el que tuve que hacerlo por obligación. Los jóvenes lo tienen muy complicado pero confío en el entusiasmo y el talento que veo en las clases, están muchos más preparados y tienen bastantes más oportunidades que las que existían cuando yo empecé». Desde hace algo más de cuatro años, Pictura, en el Mandarín Oriental Ritz Madrid (Plaza de la Lealtad, 5), acoge de forma permanente una docena de retratos a un grupo de artistas de distintas disciplinas artísticas que conforman la cultura española actual. Un proyecto que la artista madrileña inició para luchar contra su timidez, pero que ha convertido en todo un homenaje a aquellos artistas que han hecho historia y que por desgracia, en muchas ocasiones, no les ponemos cara. Aquí el nuestro, a la premiada fotógrafa, con retrato incluido.

LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024















# MADRID VIVR

Miércoles 12.6.2024



# Cómo llegar

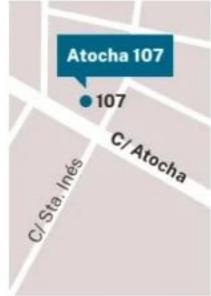

# ATOCHA 107 Dónde: Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton. C/ Atocha, 107. Madrid. Tel.: 911 08 06 61. Precio medio: 45-50 euros. Web: restauranteato-

cha107.com

Joaquín Felipe ofrece en junio los platos de la propuesta «Andares/Nadares»

# Gastronomía

# ¿Atún rojo o cerdo ibérico? adivina, adivinanza

- Joaquín Felipe demuestra la versatilidad de ambos productos
- Idea recetas iguales para los dos, lo que complica distinguirlos



# Tatiana Ferrandis. MADRID

El chef de Atocha 107 es un referente de la gastronomía madrileña. Le conocimos durante sus años en El Chaflán, donde compartía los fogones con su primo, el desaparecido Juan Pablo Felipe, y desde entonces siempre hemos seguido de cerca su carrera. Degustamos su buen hacer tanto en el espacio culinario del Hotel Villareal como en Europa Déco, del Urban, donde, por cierto, conocimos a Paco Patón, a día de hoy al frente de su propio proyectazo: La Fonda de la Confianza. Ojo, si no lo conocen, corrany reserven. Sus días en Mercado Isabela, mejor no recordarlos y, sin embargo, sí le visitamos a menudo en Aspen y en Dogma. Desde hace cuatro años firma la propuesta gastronómica del restaurante Atocha 107, que acoge el Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton. La suya es una cocina de mercado, honesta y de sabor, filosofía que ha aplicado, por supuesto, en una cita interesantísima, que ha denominado «Andaresy Nadares» (65 euros) en la que ha trabajado con sus dos productos favoritos. Lo son porque le han acompañado durante toda su carrera: el atún rojo de almadraba y el cerdo ibérico. Sí, el objetivo fue emplear un corte de cada uno en una misma receta. Para abrir boca, sirvió unas asadurillas, es decir, las vísceras de cada uno. En el caso del cerdo ibérico, protagonistas fueron el hígado, la lengua y el corazón, ingredientes con los que preparó un guiso con cebollita y ajo, que trituró para que resultara la elaboración como un paté. Del atún, se quedó con el sancocho, que convirtió también en otro paté, de tan similar color y textura, que, incluso, a más de uno le hizo dudar sobre cuál era de procedencia marina y cuál de dehesa. Enseguida, tomaron la mesa dos tartares, uno

# No te pierdas Asadurillas

Mediterránea y de producto es su propuesta, así que, además de estas asadurillas, pruebe unos alistados a la plancha, la ensalada de tomate con encurtidos y anchoas, la palometa roja con verduras, las albóndigas de cochino con curry y las carrilleras con hueso guisadas.



de solomillo ibérico y otro hecho

con el descargamento del atún rojo, ambos bocados a disfrutar

con el mismo aliño, una vinagreta

de soja, y acompañados con una

flor de calabacín en crudo. Llegado

el momento del escabeche, elabo-

ración que acostumbra a bordar el chef, esta vez lo preparó con la par-

patana del atún y con la pluma

ibérica, dos creaciones que entu-

siasmaron a los asistentes tanto

como el siguiente plato, denomi-

nado «morro-morrillo», sublime

donde los haya. Empleó el morro

del cochino, que cocinó previa-

mente, y nos sorprendió con un

canelón de ambos cortes culmina-

do con el mismo jugo del morro y

este picadito. Asimismo, la ven-

tresca «compite»con el secreto

ibérico al ser ambas las partes más

grasas de cada producto. Para ob-

tener un resultado óptimo, optó

por ahumar cada corte en frío y

hacerlos a la parrilla para después servirlos con una sopa de espárragos blancos y con un picadito de espárrago verde. El último fue otro platazo, sí, creado con unas sublimes carrilleras, ingrediente principal de unas albóndigas servidas sobre una cama de setas y trufa blanca de verano, que antecedieron a un postre, que debía ser ligero y refrescante. Y así fue: un cremoso de chocolate blanco acompañado de ungel de gintonic con zumo de pomelo.

# Platos equilibrados

Durante nuestra conversación, Joaquín Felipe nos reconoció que quiere por igual al cerdo ibérico y al atún rojo de almadraba: «Para mí, son como dos hijos, siempre me han acompañado y me han dado muchas satisfacciones. He trabajado con ambos de una manera similar. Nunca me había atrevido a llevar a la mesa esta experiencia y ha sido muy positiva», dice. Tanto, que mantiene los citados platos durante todo el mes: «El del morro y el morrillo me parece de alta cocina», prosigue el cocinero, gracias al equilibrio de grasa y carne, que posee el morrillo y que otorga ese maravilloso sabor tan diferente a cualquier otro corte del atún, mientras que el punto de grasa del morro del cerdo hace que se pueda comer solo o acompañado, porque, promete, mejora toda elaboración.

AGENDA 29

#### **El retrovisor**

1931

La guerra civil en el PSOE entre los partidarios de Julián Besteiro y Largo Caballero quedó reflejada en la entrevista que el catedrático de lógica concedió a «El Sol» tal día como hoy de 1931: «Allá, a lo lejos, yo vislumbro un peligro y tengo el temor de que al Socialismo, asentado en ideas tan claras, le pase algo de lo que le pasó al Cristianismo primitivo cuando llegó al Poder: que se impurifique con elementos extraños y pierda su riqueza moral». A pesar de ello, Besteiro perdió la batalla y el PSOE y la UGT se inclinaron por el socialismo marxista-comunista. POR JULIO MERINO



#### Madrid

La Reina clausura la 16 edición de la iniciativa social «Euros de tu nómina» La Reina ha expresado su «gratitud, admiración y respeto» por aquellas personas y ONG que piensan en los demás y ayudan a quienes tienen menos recursos con el propósito de que puedan tener una vida mejor. «Sois imprescindibles», ha resumido Doña Letizia en su intervención en el acto de clausura de la 16 edición de la iniciativa «Euros de tu nómina» de Banco Santander, que promueve proyectos sociales con las aportaciones de los trabajadores de la entidad financiera y de su dirección. La Reina ha elogiado a quienes emplean «muchísima energía, muchos recursos y mucho tiempo para que todo eso sea posible».

#### Madrid

#### Homenaje a Cunqueiro con «La taberna de Galiana»

La Feria del Libro de Madrid ha acogido la presentación del libro «La taberna de Galiana» (Ediciones 98), que rinde homenaje a la figura y a la obra de Álvaro Cunqueiro con la recuperación de textos del gran escritor gallego que permanecían postergados u olvidados en hemerotecas y fonotecas relativos a la evocadora taberna y a otras también fantásticas o reales imaginadas o visitadas por el autor.



Obituario Jürgen Moltmann (1926-2024)

## Teólogo de la esperanza



ürgen Moltmann nació en una familia que él califica de «secular» (su padre era gran maestro masón). Quiso comenzar sus estudios universitarios en matemática y física, pero le sorprendió el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y se alistó en las Fuerzas Aéreas Auxiliares, de donde fue obligado a alistarse en el ejército de tierra en 1944.

#### Influyente en el s.XX

Tras formar parte del primer movimiento de estudiantes cristianos de Alemania, estudió en Gotinga, donde la mayoría de los profesores, seguidores de Karl Barth, habían formado parte de la Iglesia Confesante. Entre sus primeras influencias se encuentran Ernst Bloch y su principio esperanza, los hermanos Blumhardty Studdert Kennedy. Moltmann ha sido profesor de teología sistemática en Bonn (1963) y en Tubinga (1967). Es uno de los maestros de la dogmática contemporánea: el primer Moltmann ha sido frecuentemente comparado con la teología de la liberación, mientras que a lo largo de los años se ha ido acercando a una teología menos radical y exigente. Entre sus numerosas obras traducidas al castellano cabetambién mencionar: El Dios crucificado (1972), El futuro de la creación (1977), Trinidad y Reino de Dios (1980), Dios en la creación (1985), La venida de Dios (1995) o Cristo para nosotros hoy (1994).





Foto de familia de los premiados en la XIII edición de los premios A TU SALUD

La Comunidad de Madrid recibió el premio especial por su gestión sanitaria, que recogió la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la XIII edición de los premios A TU SALUD

# «Lo público-privado funciona, habría que dejarlo en paz»

Marta de Andrés/Ana Abizanda. MADRID

lperiódico LARAZÓN celebró ayer la XIII Edición de los Premios A TU SALUD, la cita anual en la que este suplemento dominical, que ya ha publicado su número 1.000, reconoce la innovación, el esfuerzo investigador y el trabajo de los profesionales de nuestro país en las diferentes áreas que aborda en sus páginas.

El acto estuvo presidido por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que hizo entrega de los galardones junto al director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, y al director adjunto y responsable de A TU SA-LUD, Sergio Alonso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recogió el «premio especial número 1.000» a la Comunidad por su gestión sanitaria.

En su intervención, Díaz Ayuso indicó «mi orgullo por recoger este premio, que recojo en nombre de todos los madrileños». Y añadió

que «la Comunidad de Madrid tiene la mejor Sanidad de España, y una de las mejores del mundo, pero sobre todo destaca por sus profesionales, sin ellos nada de esto sería posible. Quiero dedicarles a ellos y a nuestros hospitales nuestro agradecimiento y total apoyo».

Asimismo, destacó la importancia de «la colaboración público-privada, que se está persiguiendo con

A TU SALUD

ha superado ya

su número 1.000,

todo un hito en la

prensa sanitaria

cegueray de forma insensata» desde el Gobierno. «Si el modelo funcionay da réditos habría que dejarlo en paz», añadió.

La presidenta consideró que hay que abordar de

forma urgente «la falta de profesionales sanitarios, que es fundamental en la gestión de las listas de espera». Para ello es vital «homologar a los profesionales extracomunitarios, que ya están en España y deseando dar lo mejor de sí mismos». Y lanzó un mensaje: «Hay que hacer una reforma profunda del sistema, alejándose de dogmatismos y pancartas y siendo realistas». En esta decimotercera edición se entregaron ocho premios especiales destinados a reconocer la labor de personas o instituciones que han marcado un hito en sus ámbitos de trabajo.

El cirujano Antonio de Lacy, director del Instituto Quirúrgico Lacy, del Hospital Quirónsalud Barcelona, de la clínica Rotger de Palma de Mallorca y jefe de equipo

del Ruber Internacional de Madrid recogió el premio especial al «médico del año». De Lacy está especializado en cirugía mínimamente invasiva y fue pionero en usar la

tecnología 5G en quirófano. El premio especial por dar voz a la artrosis fue para Josep Vergés, presidente de la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI). Robert Soler, director médico del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular del Centro Médico Teknon, en Barcelona, fue galardonado también con un premio especial, en este caso por el desarrollo de una terapia exclusiva



LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024 SOCIEDAD 31



El director de LA RAZÓN, junto a Javier Arcos y Marta del Olmo, con Sergio Alonso



Rafael Pérez-Santamarina, director gerente de La Paz, recibió el premio especial por el 60 aniversario del hospital



Julio García Pondal, director gerente del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, con su galardón



especial a Isabel Díaz Ayuso



Fátima Matute, José Creuheras, Isabel Díaz Ayuso, Mauricio Casals y Columna Martí

Mauricio Casals, presidente de LA RAZÓN, entregó el premio

«Ya no cabe ser tibios ni

andarse con medias tintas»

►El director adjunto de LA RAZÓN y responsable de A TU SALUD, Sergio Alonso, destacó en su discurso «que la situación de la Sanidad española es tan grave y la necesidad de reformas estructurales tan profunda y urgente que no cabe ya ser tibios ni andarse con medias tintas». En este sentido, destacó hechos tan graves como que los nuevos medicamentos innovadores ya aprobados en Europa tarden más de 600 días en ser autorizados en España, información que recogemos hoy en el periódico. O que 849.535 pacientes se encuentren pendientes de una operación. Frente a ello, consideró que el particular éxito de Madrid reside «en la mayor eficiencia de su red de sanidad pública, en la excelencia de sus hospitales privados y en el arraigo de la tan cacareada colaboración públicoprivada, esa que el Ministerio de Sanidad pretende ahora dinamitar».

con células madre cultivadas que regenera el tendón.

Margarita Alfonsel, ex secretaria

general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, recibió el premio especial por su trayectoria sanitaria; los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba fueron galardonados por su excelencia en la experiencia del paciente y dos centros de referencia nacional, el Hospital Puerta de Hierro y La Paz, recibieron el premio

especial por su 60 aniversario.

#### Más premiados

Por otra parte, en el acto también se reconoció la labor de laboratorios farmacéuticos, empresas del sector sanitario y médicos con una gran trayectoria profesional. En la categoría de asistencia sanitaria se entregaron 5 premios: a HLA Hospital Universitario Moncloa, por su 30 aniversario; a Grupo Recoletas Salud y Clínicas Vida, como mejor modelo asistencial; a Mepro, por la innovación en soluciones de reproducción asistida; a Oximesa, por su excelencia en la personalización del servicio al paciente y a Becton Dickinson, como compañía líder en tecnología sanitaria sostenible y eficiente.

En la categoría de alimentación sostenible, Provacuno obtuvo el premio por su esfuerzo en alcanzar la neutralidad climática; en la de proyectos sociales, A TU SALUD galardonó a Previsión Sanitaria Nacional por su programa «Filia» de Atención a los mayores en situación de soledad no deseada y, en la de divulgación, el premio a la mejor iniciativa formativa del sector farmacéutico fue para «Talento Ephos».

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), por su parte, recibió un premio A TU SALUD por el 15 aniversario de su revista corporativa, «En Genérico»; la Unidad CSUR de sarcomas del HU Gregorio Marañón obtuvo el premio a la innovación en salud digital, y el grupo académico de investigación clínica Solti fue premiado por su excelencia en investigación oncológica para el tratamiento del cáncer de mama.

Por último, en la categoría de industria farmacéutica se entregaron 14 premios en esta edición. A Vazkepa, de Amarin, como mejor fármaco en la prevención del riesgo cardiovascular; a Daiichi Sankyo, por la innovación en tratamientos para enfermedades cardiovasculares; a Pierre Fabre España, por su campaña «Skin & Cancer»; a Viatris, por su compromiso en facilitar el acceso a los medicamentos esenciales; a Teva, por su proyecto MEDI, primer asistente virtual que lee y despeja dudas de los prospectos; a Lundbeck, por su labor de concienciación en neurociencias; a Astellas, por la aplicación de la Inteligencia Artificial en Urología; a Rinvoq (upadacitinib), una molécula para siete enfermedades diferentes, de Abbvie, como «medicamento del año»; a Angelini Pharma, como la compañía más comprometida con la Brain Health Care; a Boehringer Ingelheim, por su liderazgo en la innovación científica; a Bristol Myers Squibb, como compañía referente en ciencia innovadora; a Johnson & Johnson, porsu compromiso con la oncohematología; a Astrazeneca, por su impulso a la investigación oncológica basada en la medicina de precisión y finalmente a Gilead, como farmacéutica más innovadora.

#### S. Alonso/M. de Andrés. MADRID

Imagine tener que esperar 22 meses para acceder a un medicamento que le cure, le salve o le devuelva su calidad de vida perdida tras sufrir una dura enfermedad. Son 661 días, uno tras otro. Pero no tiene que imaginarlo porque, si vive en España, ese es el tiempo -mínimo medio- que va a tener que esperar. Tanto que, a veces, será demasiado tarde.

Nuestro país empeora su situación en los rankings europeos de acceso a los medicamentos innovadores año tras año. Según un análisis encargado por la patronal farmacéutica europea, Efpia, desde que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) da luz verde a un fármaco hasta que éste recibe la financiación pública del Sistema Nacional de Salud pasan 661 días, un mes más que lo que señalaba el

# Los nuevos fármacos tardan 661 días en llegar a los pacientes

La situación empeora drásticamente en el acceso a las terapias oncológicas, donde la espera ha aumentado 256 días desde 2022: de casi 15 meses a 725 días anterior informe, donde eran 629. Y 276 días más que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder tras la moción de censura.

Esta cifra coloca a España como el quinto país europeo que más tarda en aprobar la financiación pública de los medicamentos, según el informe de Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2023 (W.A.I.T. Indicator), elaborado por la consultora Iqvia, al que ha tenido acceso LA RA-ZÓN, y que se hará público hoy. Entre 2019 y 2022, la EMA autorizó 167 nuevos fármacos. Esto supone una oportunidad de mejora de la salud y la calidad de vida de los pacientes, ya que los nuevos medicamentos son los responsables del 73% del aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados.

Sin embargo, de esos medicamentos innovadores, España tenía incorporados en la financiación pública en enero de 2024 un total

de 103, el 62% de los autorizados. Este dato está 4 puntos por encima del de 2022 (58%) y 9 del de 2021(53%). Según se explica en el informe -que analiza el periodo entre finales de 2019 y el 5 de enero de 2023- en este aumento influye un efecto estadístico porque algunos de ellos son medicamentos para los que se decidió inicialmente su no financiación y, posteriormente, se aprobó después de un segundo o incluso tercer intento. Algo que sucede muy habitualmente en nuestro país donde, según refleja la Memoria anual 2023 de Farmaindustria, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIMP) solo emitió informe favorable de financiación al 25% de los nuevos principios activos que valoró en 2023.

#### Sanidad frena 3 de cada 4

Es decir, que el Ministerio de Sanidad frenó 3 de cada 4 innovaciones que llegaron a España.



SOCIEDAD 33

El informe europeo también revela que más de la mitad de los fármacos (52%) que obtienen financiación lo hacen con restricciones en cuanto a las indicaciones para las que pueden ser prescritos. Un porcentaje que también ha aumentado en los últimos dos años y que nos deja mal parados respecto a países como Alemania, donde se financian el 99% de los fármacos, Italia, (80%) o Francia (65%).

#### 256 días más en oncológicos

El estudio refleja que los datos sobre los tiempos de espera y la financiación (total o parcial) han empeorado drásticamente en el ámbito de los tratamientos oncológicos. En un país que es líder en Europa en ensayos clínicos, y el segundo-después de Estados Unidos- que más pacientes aporta a los centrados en terapias oncológicas, estos mismos pacientes tardan 725 días en acceder a la innovación. Un intolerable retraso que ha aumentado 256 días en tan solo un año. Además, el 31% de los que se incluyen en el SNS lo hacen con restricciones, frente al 2% en Italia o a la situación en Alemania, donde el 99% tiene acceso completo.

Según la citada Memoria de Farmaindustria, en fármacos oncoló-

gicos aprobados, 1 de cada 3 lo fue con serias restricciones y, en el resto de las innovaciones, casi el 60% seaprobarontambién con condiciones.

En el ámbito europeo, el estudio refleja que, de media, los pacientes de «Los 27» esperan una media de 531 días a la llegada de nuevos medicamentos a su país, 14 días más que en el estudio anterior.

La disponibilidad de fármacos es de un 43% de media, una cifra ligeramente menor a la del informe previo. El análisis revela, además, grandes diferencias entre los países, que llegan a ser del 84% entre aquel con mayor disponibilidad (Alemania) y con menor (Malta).

Mientras Sanidad decide la financiación de los medicamentos.

> la única opción de los pacientes para acceder a ellos es mediante solicitud individualizada, tal y como recoge el Real Decreto por el que se regula la disponibilidad de me-

dicamentos en situaciones especiales. En la actualidad no existe un acceso precoz para grupos de pacientes definidos, como en otros países, ni la posibilidad de acortar el tiempo de disponibilidad. Tampoco se publican datos que permitan medir este acceso.

## Con el objetivo de a

La innovación se

retrasa 276 días

más que en 2018,

cuando llegó

Pedro Sánchez

Con el objetivo de acelerar la llegada de los medicamentos en situaciones donde el beneficio es más relevante -por gravedad o en caso de enfermedades sin alternativa terapéutica-, Farmaindustria ha presentado una «Propuesta para el acceso temprano a los medicamentos innovadores». El documento plantea, sin necesidad de un cambio normativo, un procedimiento que permita una decisión de financiación acelerada en un plazo máximo de 90 días para todos los pacientes, en condiciones de equidad, de los fármacos que (seleccionados por la administración) cumplan ciertos criterios que hagan más urgente su financiación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, se comprometieron en sus discursos de investidura, en noviembre de 2023, a acortar los plazos en el acceso a los medicamentos innovadores. Así, un mes más tarde, anunciaron que la dirección general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia se encargaría de hacer un análisis pormenorizado, «medicamento por medicamento», de los retrasos.

Hace unos días, Padilla echó balones fuera asegurando que las cifras de retraso en el acceso a la innovación en España que se manejaban «como un mantra» no eran realistas. Así, expuso que «hay algunas ocasiones en las que estos retrasos se producen, por ejemplo, porque la empresa farmacéutica no ha solicitado la financiación de España porque ha decidido priorizar otro tipo de mercados».

TIEMPO MEDIO EN ESPAÑA PARA APROBAR NUEVOS **FÁRMACOS** 2023 2022 661 días Tiempo medio que transcurre desde que un nuevo medicamento es aprobado por 629 dias las autoridades europeas, hasta que está disponible para 2021 su uso en España 517 dias 2020 453 día 2019 2018 414 días 385 dias 0 Nuevos medicamentos que son incluidos DISPONIBILIDAD en la financiación pública y puestos a disposición de los pacientes 2023 2018 62% 2019 62% 2022 58% 58% 2020 2021 54% 53%

ESTIMACIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO EN PORCENTAJE DEL PIB Datos 2022

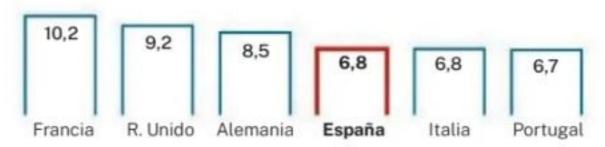

PORCENTAJE DE FÁRMACOS CON ACCESO RESTRINGIDO De 167 aprobados por la EMA



#### ÁMBITO ONCOLÓGICO

#### TIEMPO PROMEDIO EN FINANCIAR LOS FÁRMACOS ONCOLÓGICOS DESDE SU APROBACIÓN POR LA EMA

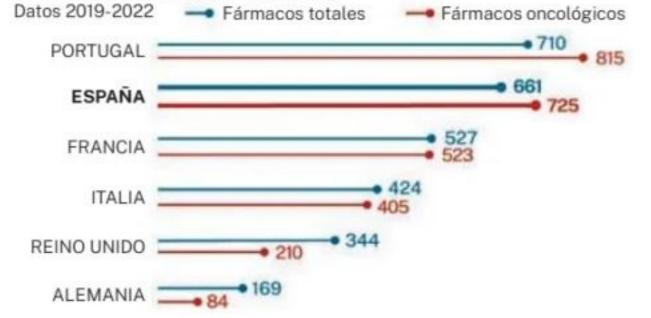

#### FÁRMACOS ONCOLÓGICOS FINANCIADOS EN SU TOTALIDAD Datos 2019-2022, en %

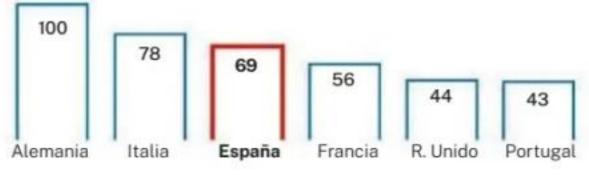

#### MEDICAMENTOS HUÉRFANOS ONCOLÓGICOS

De 47 aprobados por la EMA, Tiempo promedio en financiar



#### PORCENTAJE DE FÁRMACOS FINANCIADOS EN SU TOTALIDAD

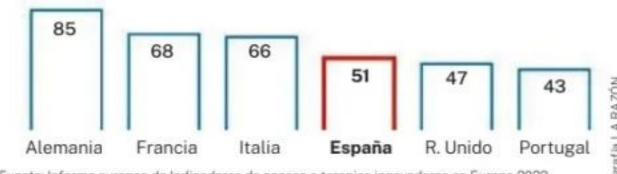

Fuente: Informe europeo de Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2023 (W.A.I.T. Indicator), elaborado por la consultora Iqvia. Con datos de 2019 al 5 de enero de 2023

## «Mónica García no está a la altura»

Las regiones gobernadas por el PP pedirán, en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) de este viernes, la designación de una vicepresidencia porque la presidencia, que ostenta la ministra de Sanidad, Mónica García, «no está a la altura», según adelantó ayer el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero. Con respecto a quién es el candidato o candidata que podría ocupar ese puesto, el consejero señaló que «tiene que estar dentro de unos criterios de veteranía, experiencia y el peso específico que pueda tener poblacionalmente, o por determinadas características, algún territorio dentro del ámbito nacional». También aseguró que Sanidad lo aceptará. «No puede decir que no porque lo contempla el reglamento».

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una comparecencia



34 SOCIEDAD



María Caba Díaz. MADRID

La sociedad cada vez es más consciente del nivel de alerta en el que se encuentra el planeta, en el que adaptarse a las nuevas medidas sostenibles y de calidad medio-ambiental ya no es una opción, es una exigencia. Cada vez nos encontramos más cerca del punto de no retorno en el que las empresas necesitan adaptarse a medias que impliquen una actividad sostenible y que mitiguen los efectos del cambio climático.

Numerosos profesionales que se encuentran dentro del mundo de la eficiencia energética y las energías renovables acudirán del 18 al 20 de junio al epicentro de proyectos sostenibles. El Foro de Medio Ambiente y Sostenibilidad (FSMS) 2024, organizado por Ifema Madrid es la mayor plataforma comercial y de negocio del sur de Europa de los sectores de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Circular, que contará con tres eventos plenamente consolidados para dar respuesta a los principales desafíos medioambientales. Estos son la 21ª Feria Internacional del Urbanismo y

# FSMS 2024, el epicentro del cambio

Del 18 al 20 de junio se concentra en Madrid el mayor evento en materia de sostenibilidad y medio ambiente

Medio Ambiente, la 8ª Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, (SRR), y el 6º Foro de las Ciudades de Madrid.

Esta nueva edición bate récord de participación al reunir a 187 empresas participantes procedentes de 10 países. Además, en esta quinta edición, se darán cita responsables de 60 ciudades, más de 200 ponentes y 30 asociaciones y espera recibir a más de 15.000 visitantes profesionales, lo que le hace una de las ferias de carácter medioambiental más importante a nivel internacional.

La feria, como hemos mencionado anteriormente, está formada La quinta edición del FSMS 2024 bate récord de participación al reunir 187 empresas

Más de 60 ciudades, 200 ponentes y 30 asociaciones se darán cita para recibir a 15.000 visitantes por tres grandes eventos que centrarán su actividad en distintos ejes temáticos para abordar de forma amplia y de calidad todos los desafíos medioambientales.

En primer lugar, la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente se centrará en dar a conocer el gran esfuerzo en I+D de las empresas participantes, para aportar soluciones reales a través de una amplia exposición de innovaciones tecnológicas relacionadas con la gestión de residuos, el Medio Ambiente y Urbanismo. Tres preocupaciones crecientes en todo el mundo a medida que las poblaciones urbanas continúan expandiéndose y los recursos naturales se vuelven cada vez más escasos. En el programa estarán como novedad entre otras, las barredoras industriales o bloomfit ibérica que cuenta con un amplio abanico de foros para dar a conocer sus nuevos proyectos.

En esta edición, la feria refuerza sus lazos con Portugal tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la principal agrupación empresarial sectorial del país luso, la Asociación de Limpieza Urbana-Asociación para Ciudades InteliLa quinta edición del Foro de las Ciudades de Madrid

gentes y Sostenibles, ALU, que contribuirá a incrementar la ya tradicional participación empresarial y profesional portuguesa. También renuevan el apoyo de las seis principales asociaciones del sector: la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, la Asociación de empresas líderes del sector de la infraestructura verde en España, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano, Ategrus, y la Asociación de Empresas de Limpieza Pública. Todas contarán con un espacio en la feria para aportar sus opiniones y dar a conocer sus proyectos a través de foros o stands en el mismo recinto e incluso premiarán las propuestas más innovadoras para mejorar las ciudades.

En segundo lugar, SRR ha experimentado un gran crecimiento. Se darán cita 29 compañías nuevas con una marcada presencia internacional, un 44% más que la edición anterior. Para convertir Madrid en la capital de la sostenibilidad, SRR también acogerá el mayor evento anual sobre reciclaje en España, el 21º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclaje de FER, en el que se abordarán cuestiones para garantizar un avance seguro y de calidad hacia la transición ecológica de empresas y grandes ciudades. Además, como muestra de su compromiso con la sostenibilidad, se entregarán los premios «Toda una vida dedicada a la recuperación» y «Madre Tierra», distinciones para premiar el compromiso de las empresas con el medio ambiente.

SRR también acogerá al sector del reciclado de papel, área de gran relevancia en España que factura al año más de 3.500 millones de euros. La Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón es la única que aglutina a este sector y que cuenta con 112 empresas asociadas, que suman 205 plantas de tratamiento.

En tercer lugar, la sexta edición de Foro de las Ciudades de Madrid tendrá un completo programa formado por 32 sesiones dedicadas a ofrecer una visión integral entorno a tres grandes ejes que conforman los desafíos del futuro urbano. El Foro contará con la participación de más de 180 ponentes, entre los que hay representantes de más de 50 ciudades españolas, latinoamericanas y portuguesas.

SOCIEDAD 35 LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024

# La nueva Ebau obligará a estudiar todo el temario y establece un modelo único

Las faltas restarán al menos el 10% de la nota, aunque el PP dice que aplicará sus propios criterios en sus autonomías

#### Rocío Ruiz. MADRID

Después de una prueba de selectividad con mayores facilidades y opciones de respuesta, y con posibilidades de aprobar sin necesidad de estudiar el temario completo, el Gobierno pondrá en marcha la nueva selectividad «postpandemia» desde el año que viene. No solo cambia de nombre, que pasará a llamarse Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), como ya ocurre en Cataluña, sino que endurece la dificultad que hasta ahora ofrecía. Habrá un solo modelo de examen para cada materia, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, si bien se podrá elegir entre varias preguntas y tareas. Ahora bien, «la opcionalidad no implicará poder estudiar menos temario», mientras que solo establece unos mínimos en los criterios de corrección que apliquen las comunidades autónomas, lo que deja abierta la posibilidad de que haya 17 formas más o menos exigentes de corrección en función de la comunidad autónoma.

Para cada ejercicio, «deberán existir unos criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados» que incluyen la valoración de la coherencia, la cohesión, la corrección gramati-



Alumnos de la Ebau se examinan de Dibujo Artístico en la Universidad Complutense

cal, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, que supondrá al menos el 10% de la calificación de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto, tal y como ha detallado el Ministerio de Educación y FP. Las comisiones organizadoras de las pruebas asegura-

Sin embargo, las once autonomás dura, sino más justa para todos», ha dicho Esther Muñoz, vi-

cesecretaria de Sanidad y Educación del PP. Al mismo tiempo se ha quejado de que el anuncio de la nueva prueba se haya hecho «de manera unilateral sin consultar a las comunidades autónomas». Mientras, la ministra, Pilar Alegría, aseguraba que «ha sido el modelo más debatido de la historia» después de mantener hasta 200 reuniones sobre la PAU.

Los alumnos que superen el Bachillerato se examinarán de cuatro materias obligatorias: Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y a elegir entre Historia de España o Filosofía. En las comunidades con len-

gua propia, los estudiantes también se examinarán de la lengua cooficial. Los que deseen mejorar la nota podrán examinarse de hasta tres materias más y podrán examinarse de hasta tres materias más a elegir por el alumno y distintas a las de la fase de acceso, que podrán ser de modalidad, cursadas o no, y la materia común no realizada en la fase de acceso (Historia de España o de la Filosofía). Tendrán también la posibilidad de examinarse de una segunda lengua extranjera aquellos que la hayan cursado como optativa. Cada ejercicio tendrá una duración de noventa minutos, con un descanso mínimo de media hora.

#### Estrategia para cuidados a domicilio para personas dependientes

L. R. S. MADRID

El Consejo de Ministros aprobó ayer la «Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030), con una dotación de 1.300 millones de euros con cargo a fondos europeos. El objetivo es acabar con el modelo de las macroresidencias, incentivar los cuidados en domicilio y mejorar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras en el sector de los cuidados.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, señaló que «es el inicio de una revolución en el modelo de cuidados en España. La premisa sobre la que se apoya es muy sencilla y es que el futuro no pasa por construir más macroresidencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su casa, en su barrio, en su pueblo, con sus seres queridos todo el tiempo que desee», recalcó Bustinduy.

Según se desprende del documento recogido por Europa Press, la Estrategia «pretende transformar el sistema de apoyos y cuidados institucionalizados en un sistema en el que todas las personas, independientemente de sus necesidades de apoyo o cuidado, puedan desarrollar sus proyectos de vida elegidos».







36 Miércoles. 12 de junio de 2024 • LA RAZÓN

INGENIERÍA REMITIDO

# Nuevos retos estratégicos en la industria 4.0 (y 5.0)

El ser humano lleva relativamente poco tiempo apostando por la industrialización, y cada escalón en ese proceso ha conllevado unos desafios que no siempre se han afrontado con el enfoque adecuado. La buena noticia es que, desde las primeras industrias, toscamente alimentadas por carbón, hasta hoy, el contexto ha evolucionado exponencialmente.

n los últimos años la in-

dustria ha tomado las

riendas de su propio

futuro, más brillante y

responsable en muchos

aspectos. La llamada «Industria

4.0» está dando paso a la «Indus-

tria 5.0», donde, además de la

productividad y rentabilidad, se

busca cuidar otros aspectos como

el cuidado por el medioambiente

o el bienestar de todos los impli-

cados en las cadenas logísticas y

socio fundador y CEO de Captia

Ingeniería, "estamos en un punto

donde todos los implicados somos

actores principales en ese cambio,

y las empresas de digitalización

industrial tenemos una gran res-

ponsabilidad marcando estrate-

nuevos paradigmas

En palabras de Carlos Sobrino,

de producción.



Carlos Sobrino, socio fundador y CEO de Captia Ingeniería

todas las estructuras verticales de dicha fábrica", afirma Sobrino.

Cada año aparecen nuevas tecnologías, y el sector industrial es uno de los primeros en estudiar su viabilidad y eficacia. Al ser preguntado por la irrupción de la inteligencia artificial en la industria, Sobrino lo tiene claro: "Es una herramienta más, como en su día lo fueron los navegadores del coche, hoy totalmente integrados en nuestro día a día. Las IAs generativas son las que generan mayor debate social por su capacidad de deslumbrar visualmente, pero hay muchas otras IAs y tecnologías similares que son un apoyo en la productividad y que llevan años funcionando sin tanto bombo, como el machine learning".

# gias para construir el camino". Lo que viene: L Cuando com Muevas tecnologías, meras fábricas,

Ese camino pasa por la implementación de soluciones de
digitalización industrial, que en
ocasiones implica un proceso de
reeducación entre los responsables y los operarios de las fábricas. "De poco sirve implementar
una tecnología paperless en una
fábrica, que aporta simplicidad,
eficacia y seguimiento al proceso
productivo, si no cambia la cultura de eliminación de papeles en

Lo que viene: la Industria 5.0

Cuando comenzaron las primeras fábricas, la alta mortalidad y precariedad de los operarios, tratados como meras piezas fácilmente sustituibles, no era un impedimento ético para replantear la cultura industrial. Se trataba de producir sin más miramientos que el beneficio económico a cualquier precio.

Hoy, afortunadamente, hemos pasado esa oscura página. La Industria 5.0 está siendo el catalizador necesario para los tiempos que corren. Los cambios que plantea son transversales y afectan a todas las estructuras, marcando un camino productivo bajo el foco del bienestar y la conciliación de los empleados de las fábricas y la eficiencia energética y de recursos.

Pese a provocar disparidad de opiniones entre la sociedad, la Agenda 2030 nació como una respuesta a este cambio que estamos viviendo. Las empresas lo saben, y si en 2018 un 69% de las empresas afirmaban conocer el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estar dando los pasos necesarios para implementarlos, en 2023 dicho número aumentó al 86% según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Incorporar los ODS de la Agenda 2030 conlleva igualmente grandes inversiones y subvenciones en todos los ámbitos, incluido el industrial. Y una gran parte de ellas están siendo canalizadas hacia la digitalización, un sector clave. Según Carlos Sobrino, "las fábricas se están dando cuenta de que, pese a que la curva de adaptación pueda ser más o menos empinada, al implementar soluciones digitales en la industria, el impacto en la rentabilidad y la productividad se incrementa exponencialmente a los pocos meses de adoptarlas".

#### Una profunda filosofía de cambio industrial

La gestión energética en las fábricas se ha expandido más allá de su implicación en el mero proceso productivo. A la apuesta por conceder más espacio a las energías renovables se suma el reto logístico. Por tanto, la responsabilidad de las fábricas no termina cuando el producto final está terminado, sino que implica a toda la cadena de valor en aspectos como el transporte o la gestión de materias primas.

En ese sentido, la logística verde y la logística inversa también han revolucionado la productividad y la eficiencia. Ambas engloban un replanteamiento en aspectos que hasta hace poco no eran motivo de debate, como la optimización de rutas en el transporte, el uso de vehículos menos contaminantes o la gestión y el tratamiento de residuos, embalajes y materias primas.

Adoptar un enfoque green no es una etiqueta o una moda. Es asumir una filosofía profunda de gestión industrial integral basada en las llamadas «Tres R»: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Sobre este enfoque verde, Carlos Sobrino afirma: "En Captia anteponemos esta visión en la industrialización, con soluciones como la gestión inteligente de almaceEn la Industria 5.0, además de la productividad y rentabilidad, se busca cuidar otros aspectos como el cuidado por el medioambiente o el bienestar de todos los implicados

Una mayor rentabilidad en la producción no está reñida con asumir la responsabilidad social y medioambiental que el sector demanda

nes o la integración de todos los procesos productivos para mejorar la eficiencia".

Al ser preguntado por la apertura de miras en el sector, Sobrino afirma que "nuestros asesores industriales traen un feedback muy positivo tras las reuniones con los responsables de las fábricas. En las demostraciones que realizamos de nuestros servicios de digitalización industrial podemos intuir el entusiasmo ante el abanico de infinitas posibilidades que se les abre".

Una mayor rentabilidad en la producción no está reñida con asumir la responsabilidad social y medioambiental que el sector demanda. El punto de inflexión estratégico se da cuando las fábricas adoptan las soluciones de digitalización necesarias para aumentar la productividad, el bienestar de los implicados en toda la cadena de valor y el cuidado por el medio ambiente. Afortunadamente, ya no estamos en el siglo XIX. El cambio es imparable, y la voluntad y el compromiso de las fábricas por sostener dichos valores es crucial para asegurar un futuro sostenible.

www.captia.es

LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024



El libro del día
«Con»
Miriam Reyes
LA BELLA VARSOVIA
104 páginas,
12,90 euros

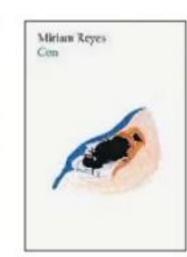

En esta compilación de poemas, Miriam Reyes, propone una inmensa partícula mínima de lenguaje apelando a la importancia del vínculo, pero también a las circunstancias en las que algo sucede y a cómo reaccionamos ante ellas. En ellos, el lenguaje nos interroga y se muestra como espejo, la sintaxis se violenta y se vacía y se tocan diversos temas como la revelación de aquello que se percibe como obvio, pero a menudo se niega o la conciencia de que la otra persona es otra, soberana e insondable. Un libro inesperadamente especial que espera ser definido y multiplicado con el potencial lector que lo elija.



Las instalaciones «La agonía de las lenguas» (ubicada en las paredes) y «Gran lengua de betún» (situada en el suelo) son algunas de las obras que integran la muestra

# Eva Lootz se instala entre el fuego y el agua

#### Marta Moleón

la propia muerte o las lágrimas lorquianas de Yerma se expansiona por el suelo rodeada de otras lenguas menguadas edificadas sobre cobre, bronce, plomo, estaño, fieltro, lacre, parafina o lana que cuelgan de la pared como simbólicos telares suspendidos. La materia desparramada, vencida por el eventual peso de la encarnación del habla. Laguna de palabras no pronunciadas, charco oscuro de lenguaje primitivo. Eva Lootz, generosa, verborreica, inconscientemente divertida y en pleno alarde de sus fresquísimas facultades comunicativas a sus 84 años, pronuncia rotunda para que

los presentes que nos encontramos empotrados en una de las enormes salas del Museo Reina Sofía adquiramos un marco teórico con el que sazonar lo que nuestros ojos están contemplando: «El órgano físico que es umbral entre el alimento para el cuerpo y la capacidad de expresión: la lengua», pronuncia en referencia al término de elemento puente, de órgano bisagra, con el que le gusta delimitar conceptualmente a la húmeda, que es una de las grandes imágenes presentes en muchas de sus obras.

En esta ocasión además, en el marco de la exposición «Hacer como quien dice: ¿y esto qué es?» - que podrá disfrutarse desde hoy mismo hasta el 12 de septiembre y está comisariada por Fernando López-, se transfigura en un motivo que le sirve para alertar sobre la extinción de lenguas que sigue produciéndose en territorios sujetos a dinámicas coloniales. «Hoy en día, solo en América Latina existen 773 lenguas en peligro de extinción», advierte la consagrada artista plástica austriaca, exponente de las tendencias experimentales del arte español de las últimas décadas y extraordinaria interventora de la materia. A través de las trece salas por las que se realiza un recorrido no cronológico pero sí panorámico de la muestra, el viaje sensorial producido atraviesa una obra diversa y multimedia -pinturas, esculturas, instalaciones, vídeos, series fotográficas y obras sonoras representativas de su trayectoria- con una atención especial a

sus lúdicos y cromáticos dibujos sobre elementos líquidos, canales fluviales, nudos y formas de atascamiento orgánico que constituyen una suerte de escritura paralela que acompaña sus investigaciones y funcionan, por momentos, como un verdadero diario. Menciona la artista, en un momento del recorrido en el que nos sumergimos en una sala dedicada a la devaluación de la materia -que se corresponde coyunturalmente a la década de los 80, tiempo en el que Lootz se interesa por la extracción de los minerales, con sus consiguientes repercusiones en el paisaje y la sociedad- que las materias primas son «como la ropa interior de la Historia», calificando de «escultura negativa» las intervenciones de extracción pozos, canteras o minas que dan lugar a las grandes obras de transformación del entorno, hechas, claro, sin voluntad artística. Monumentos negativos de la revolución industrial. Perforaciones antiéticas y antiestéticas en nuestro respiradero natural. «Necesitamos aprender a ver de nuevo», subraya profética la artista sobre una de las conclusiones extraídas como consecuencia del cambio radical de la visualidad sufrido en los últimos años. En esta muestra que empieza con un volcán y termina con una suerte de instalación sobre el Guadalquivir, lo primero que vemos es el fuego y lo último el agua. Como si en una hermosa y metafórica analogía de recursos, Lootz nos estuviera preguntando: ¿Hacia dónde va el viaje?

#### Cultura

Jorge Vilches. MADRID

uién no tieneunabuelo, al menos uno, involucrado en algún episodio de la Guerra Civil? La mayoría de los caídos perdió la vida en la contienda, pero otros fueron asesinados. La posguerra fue un tiempo de represión, aunque también de silencio, de mirar hacia delante, de sobrevivir y asumir la dolorosa realidad. Los políticos de la Transición optaron por la solución inteligente de echar al olvido los crímenes de todos. Eso permitió, no sin episodios violentos, un gran consenso sobre la reconciliación y la libertad, que culminó en la Constitución de 1978. Décadas después, cuando yanadie se acordaba del conflicto, el PSOE de Zapatero sacó el fantasma de la Guerra Civil para arrinconar a la derecha en su proyecto de apropiación del régimen, y perpetró la Ley de Memoria Histórica, que ahora Sánchez ha culminado con la de Memoria Democrática.

Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, ha estudiado este fenómeno en el libro «Recordar es político (y jurídico). Una desmemoria democrática» (Alianza Editorial, 2024). La historia es real. Su abuelo Cecilio fue denunciado por el portero de la finca, en la calle Lope de Rueda, número 25, en Madrid. Pedro Corral estudió precisamente el papel delator y funesto de los porteros madrileños, impulsados a señalar a «fascistas» o morir. Poco después Cecilio de Lora fue asesinado en Paracuellos por «reaccionario» y esto, lógicamente, marcó la vida de los suyos. En la primera parte del libro el autor combina la reconstrucción de la historia familiar a partir de sus papeles y de las cartas donde vertieron miedos, huidas y reencuentros, con recuerdos propios de su juventud en los años 80 y 90, a modo de testigo generacional. En la segunda parte, De Lora descubre el memorialismo del siglo XXI como un proceso poco inteligente y cainita que, lejos de forjar una sociedad más madura y libre, ha creado agravios en una generación de nietos izquierdistas que no busca conciliación, sino venganza.

Ha tratado el asesinato como experiencia familiar y viaje interior. ¿Ha roto un silencio en su familia? El autor publica «Recordar es político (y jurídico)», donde evoca la muerte de su abuelo y la poca ecuanimidad que existe entre los muertos de un bando y de otro

# Pablo de Lora y su visita a un abuelo en Paracuellos: «Habría que derogar todas las leyes de memoria»

En algún sentido creo que así ha sido, un silencio no tanto sobre el hecho en sí, sino sobre algunas particularidades y circunstancias de esa ejecución, cosas que en su día no se pudieron saber y yo me he afanado en descubrir o aclarar hasta donde me ha sido posible. Pero siguen existiendo incógnitas que me azuzan, las relativas a la salida de mi abuela con mi padre y sus cuatro hermanos en septiembre del 37.



no?
En realidad no, o muy ligeramente. Tenía ya una opinión mucho más matizada o sofisticada del maniqueísmo que acostumbré a manejar hasta bien avanzada mi juventud y primera madurez.

#### ¿Debería el PCE pedir perdón por Paracuellos?

Yo creo que alguno de quienes fueron responsables o muy protagonistas, Santiago Carrillo señaladamente, perdió más de una ocasión de hacerlo en su momento. Hasta el final no cejó en considerar que de algún modo aquellos fusilamientos terribles obedecían a causas justas de guerra, y el hecho cierto es que no fue así. El perdón mutuo fue el preciado fruto de la transición, y lo que es hoy imperdonable es que eso se olvide por razones de estrategia política.

#### ¿Considera que aún se desprecia a las personas represaliadas por los republicanos cuyos restos están todavía en cunetas?

Las evidencias que hay en torno a eso, la aparición, por ejemplo, de muertos en combate que aparecen en una fosay, como no son del bando republicano, entonces la fosa deja de interesary se vuelve a cerrar, o cuando solo se recogen los restos que sí interesan, muestran esa asimetría que dice muy poco del espíritude quienes están, legítimamente, tratando de que los vencidos puedan localizar y enterrar bien a sus muertos.

#### ¿Hay diferencia entre la memoria de los que vivieron la Guerra Civil española de la que tienen sus nietos?

Sí, los nietos de los vencidos han tratado de conformar una memoria vengativa en muchos casos, no tanto de la derrota en la Guerra Civil, cuanto de lo que ellos consideran fue una componenda tras la

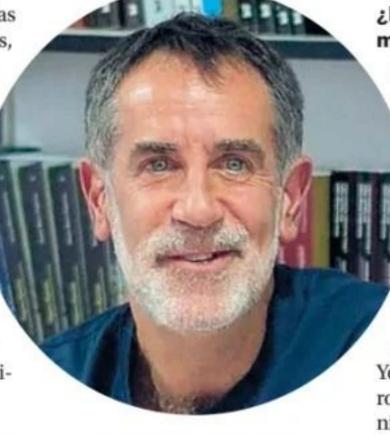

El autor recuerda a su familia en un libro y critica el proceso que existe para hacer justicia con el pasado

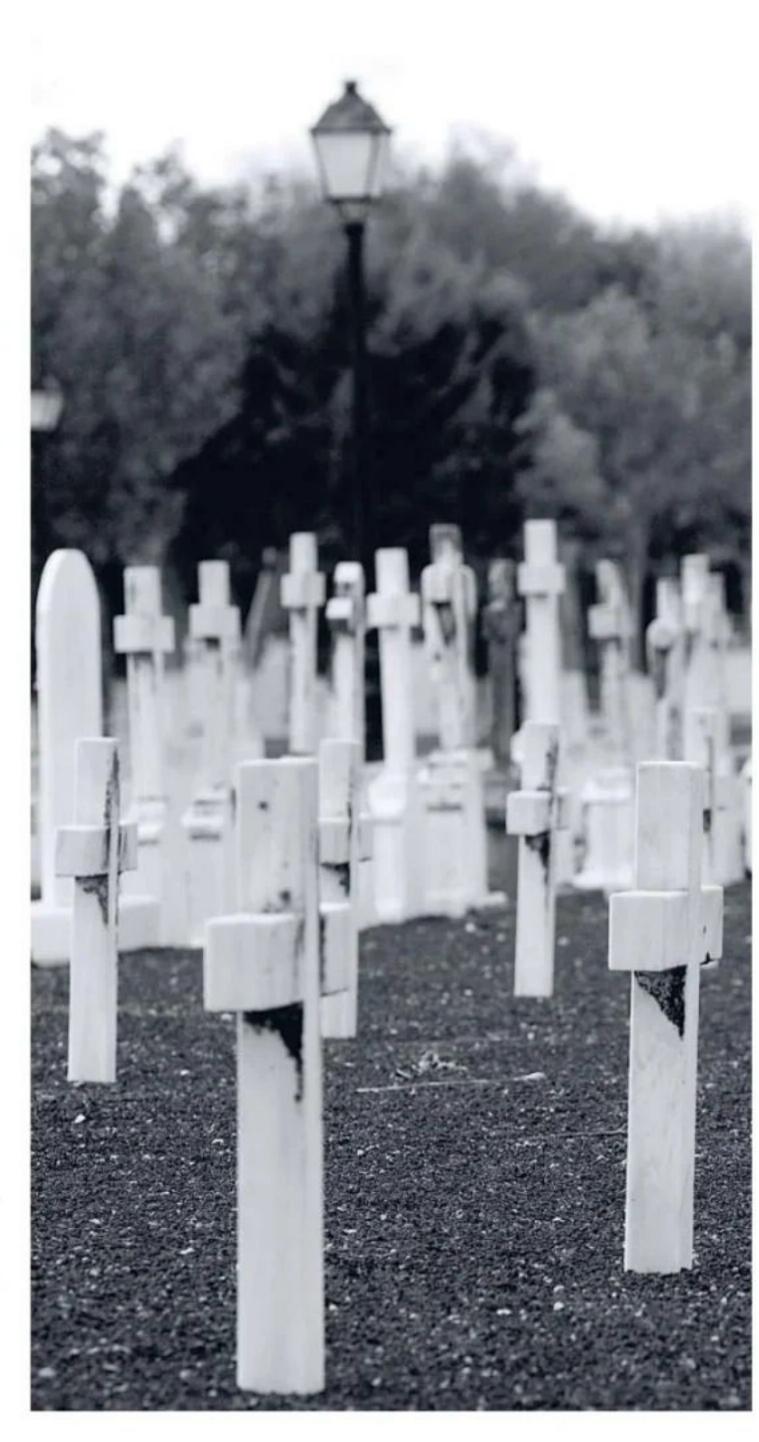





muerte de Franco. Y enfrente no han tenido respuesta suficiente de los otros nietos, yo por ejemplo, que trato en este libro, a la estela de muchos otros que lo han hecho mucho mejor que yo (historiadores como Tusell o Juliá), de reivindicar el legado de la Transición, la ley de amnistía y la Constitución.

# ¿Por qué no se ha superado el drama de la Guerra Civil?

Esta es una pregunta difícil. Es más para un experto en psicología social. Todo lo que puedo hacer es ensayar alguna que otra conjetura. Creo que este drama estaba en buena medida superado a mediados Cementerio de Paracuellos: una multitud de cruces blancas que dan cuenta de lo que sucedió allí



Los nietos de los vencidos han tratado de conformar una memoria vengativa en muchos casos» de los 90, pero un sector de la «intelligentsia» del PSOE con Zapatero a la cabeza y la izquierda en general vieron una oportunidad política de reenganche.

#### Dices que este PSOE está destruyendo el hecho fundacional de nuestra democracia, que es la Transición y su resultado, la Constitución. ¿No lo ven sus votantes o les da igual?

Muchos de sus votantes no ven eso ni muchas otras cosas, y las razones cruzan un arco que va desde la profesión en una religión política, hasta el convencimiento de que enfrente está el peor de los mundos posibles, pasando por los intereses más espurios.

#### ¿Derogar la ley de memoria democrática o ampliarla como hace la ley de concordia?

Yo creo que habría que derogar todas las leyes de memoria e instar a adoptar medidas en el orden ejecutivo o administrativo para, en la medida de lo posible, localizar fosas, exhumar y dignificar enterramientos. Y provocar una profunda revisión de los monumentos y señalética pública, no con afán de revanchismo, ni mucho menos de exaltación – en muchos casos sería indecente– sino de tener presente que somos también, como sociedad política, el producto de aquello, de aquel cainismo.

#### ¿La amnistía del 77 y la de Sánchez son dos leyes para «echar al olvido» el pasado «sucio»? ¿Hay diferencia?

Todas las diferencias del mundo. La primera, adoptada por una abrumadora mayoría de los representantes, es la amnistía reconciliatoria, posibilitadora de la instauración de un régimen democrático, de libertades, un Estado constitucional donde impera la ley. La segunda es el mayor acto de corrupción política de la democracia. Una indecencia que mina las bases de la igualdad entre los españoles y el Estado de Derecho.

En su tarea de investigación, Pablo de Lora visitó el cementerio de Paracuellos acompañado por Consuelo Martínez-Sicluna, profesora de Filosofía del Derecho en la UCM, que tiene a dos abuelos y dos tíos enterrados allí. El recorrido por el camposanto impresionó a De Lora. Encontró tumbas cuidadas, y otras conquistadas por la herrumbre y el abandono. «Por ahí andará lo que apenas quede de mi abuelo -escribe Pablo-, en el sector correspondiente al 28 de noviembre», día de su ejecución. Cecilio notiene lápida, al igual que otros. Paracuellos resulta una verdad incómoda, en palabras de Julius Ruiz, como los asesinados en Torrejón de Ardoz y en otros sitios. Esos cadáveres siguen sin dignificar aunque pertenecieran al bando vencedor en 1939, y echados ahora al olvido por la «memoria democrática».

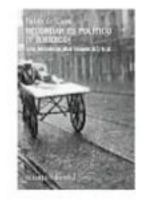

«Recordar es político (y jurídico)» Pablo de Lora ALIANZA 216 páginas, 18,95 euros

#### El CSIC investiga un extraño abecedario de origen tartésico

R. C. MADRID

Investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM) y del CSIC están estudiando una serie de signos inscritos en la tablilla de pizarra del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, (Guareña, Badajoz) y que, según las primeras interpretaciones, se trataría de un abecedario de una escritura paleohispánica meridional. Los científicos colaboran con un investigador experto en este tipo de escrituras tras identificar lo que parece ser una secuencia de 21 signos trazados en el marco de la tablilla en la que también se hallaron figuras de guerreros. Los expertos apuntan que sería el tercer abecedario de una escritura paleohispánica meridional, según informan en un comunicado.

#### Guerreros y letras

Joan Ferrer i Jané, investigador adscrito al grupo Littera de la Universidad de Barcelona, conoció por los medios de comunicación el descubrimiento de una placa de pizarra con las siluetas de tres guerreros en el yacimiento de Badajoz. «Más allá de las figuras, cuando observé la placa vi que en uno de los laterales parecía haber un signo paleohispánico, un signo que no se puede confundir con ningún otro. También se apreciaban otros trazos compatibles con signos de una secuencia conocida», explica. Ferrer se puso en contacto con el equipo del Instituto de Arqueología de Mérida, responsable de estas excavaciones arqueológicas, y les pidió fotografías macro parciales de la zona para poder corroborar sus sospechas. «Después de estudiar las imágenes todo apunta a que se trata de un abecedario de escritura meridional con la secuencia inicial ABeKaTuIKeLBaNS?STaUE, que es casi la misma documentada en el abecedario de Espanca, excepto por el decimoprimer signo, que presenta una forma especial», indica Ferrer i Jané.

#### Cultura

Concha García. MADRID

o hay reto que se le resista ni oportunidad que malgaste. Vilma Núñez es una profesional inquieta, una líder, cuyo desarrollo se basa en el optimismo y en una seguridad cautivadora. Es una de las ponentes más destacadas de «Creator Business Program», proyecto de EAE Business School Madrid, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, y que guía a emprendedores en la rentabilidad del negocio digital. Tras más de una década como empresaria y dueña de una marca personal exitosa, Núñez publica «De invisible a invencible» (Deusto), obra donde comparte sus conocimientos y experiencias. Unas páginas de referencia incuestionable, y que va más allá de lo técnico: las emociones y el crecimiento personal son los motores para cualquier avance, y la labor de Núñez reside en motivar desde la buena acción, convencernos de que querer es poder.

#### ¿Por qué es mejor ser invencible que invisible?

Porque eso significa que tienes fe y confianza en ti y en lo que haces. Cuando uno es invisible, tiene problemas de autoestima, inseguridades, a lo mejor no vive en su máximo potencial. Mucha gente cree que ser invencible conlleva ser arrogante, pero se trata de tener confianza para cumplir un sueño, y contagiar a otras personas. Vivir al máximo potencial es darte cuenta de que no se trata solo de ti, que quieres servir a los demás. No es un acto egoísta, sino generoso.

#### ¿Cómo cultiva ese amor propio?

Llevo un diario donde apunto los logros, sean más pequeños o más grandes, y mis primeras veces. Eso te hace ser una persona más consciente de tu progreso. En los momentos de debilidad, que todos los tenemos, vuelvo a esas notas y me recuerda que voy avanzando, aunque no haya llegado al destino.

#### ¿Qué opina del síndrome del impostor, cada vez más extendido sobre todo entre jóvenes?

Es un tema de compararse con alguien que quizá haya conseguido lo que tú quieres, que se siente superior a ti. A mí me inspira John C. Maxwell, y mi plan de autora se llama «The Maxwell plan». Yo no me comparo con él, porque me lleva 40 años. Pero sí con su versión de cuando comenzó a ser un autor. Hay que compararse de forma correcta y tener mucho cuidado con



#### Vilma Núñez

Autora, empresaria y embajadora de Creator Business Program (EAE)

# «Mis mejores charlas no las he dado en tacones»

las redes sociales. Intento vencerme a mí misma todos los días, mi única competencia soy yo.

#### La frustración se combate actuando.

No somos monotalento, aunque la sociedad nos diga que tener múltiples habilidades es malo. Cuando te vuelves una persona auténtica, es decir, dejas de aparentar, es cuando tomas decisiones basadas en tus valores y creencias. Reconoces tus vulnerabilidades, pero también tus fortalezas. Mi mensaje, en este libro, es que hay que sacar la autenticidad del armario. Durante muchos años, yo me ponía caretas. Siempre me ha gustado la moda, pero cómoda, y no me atrevía a subirme con una zapatilla deportiva a una tarima. Hoy reconozco que mis mejores charlas no las he dado en tacones. Eso es ser auténtica.

La líder y experta
en marketing digital
publica «De
invisible a
invencible», donde
comparte sus
experiencias en el
fascinante mundo
de las marcas
personales



«De invisible a invencible» Vilma Núñez DEUSTO 288 páginas 19,95 euros

#### ¿La autenticidad y las redes sociales son compatibles?

Al cien por cien. Ahora se echa más en falta. La autenticidad significa mostrar el esfuerzo que hay detrás, y no necesariamente desde la victimización o la queja. Yo le llamo esfuerzo feliz. Hay estudios que dicen que las personas, a pesar de tener lealtad a una marca comercial más grande, prefieren comprar a una personal con la que comparten algo. Ahí está el poder. Pronto, una de las monedas de atención será la autenticidad.

#### ¿Cuántas primeras veces ha vivido con este libro?

Perdíla cuenta. Confiaba en el proyecto porque ir de la mano del Grupo Planeta me hacía saber que iba a llegar lejos. La firma de libros de ayer no me la esperaba. Llevar 16 días en el número uno de Amazon,



Vivir al máximo potencial conlleva darte cuenta de que quieres servir a los demás»

«Me asusté con la IA, pero no puedo ir en contra de una realidad, sino ver cómo me ayudaría»

tampoco. La ilusión con la que mi comunidad, mis familias y amigos están viviendo esto... están siendo uno e los días más importantes de mi carrera profesional.

#### ¿Cuál es su mayor reto actual?

Qué buena pregunta. Me siento que he aprendido a valorar todo lo que tengo. Mi próximo reto será el salto cuántico que viene después de este libro. Los seres humanos, en lo profesional y personal, pasamos por olas de tracción, y yo estoy entrando en una. A ver cómo me preparo para la próxima. Algo que aprendí hace muchos años es a no ser esclavas de las decisiones que tome. Hay que ver qué me depara el camino, y disfrutar mucho desde el agradecimiento.

#### Y sin perder de vista los diarios avances digitales.

Debo confesar que me asusté con la inteligencia artificial por el tema de ser autora. Pero no puedo ir en contra de una realidad, sino ver cómo me puede ayudar. Entonces intento que me ayude a provocar un pensamiento creativo que me lleve a escribir, pidiéndole que me haga preguntas.

#### Está en marcha una nueva edición del «Creator Business Program» de la EAE Madrid. Tras el éxito de la anterior, ¿en qué se van a superar?

En el modelo de marketing y publicidad, nos enfrentamos a pequeños cambios. Es más fácil culpar al algoritmo o a la subida de publicidad, pero hay que dejar de ser marcas egoístas y pensar en la recompensa del cliente. Pensar en el valor diferencial. La nueva edición va a venir más adaptada a un marketing, a ventas, a publicidad, a lo que está ocurriendo ahora. Un marketing más consciente, inclusivo y estratégico, no tan táctico. La estrategia correcta es actualizarnos. LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024

#### Gonzalo Alonso

Los avances de la técnica a partir de 1940 han hecho posible el desarrollo de un negocio que parece imposible de frenar. El comercio pirata se alimentó en sus inicios de grabaciones en cintas magnetofónicas, luego de discos y en la actualidad de Internet, lo que ha ocasionado que las casas discográficas alcen su voz para solicitar unas leyes que lo prohíban. El Congreso americano, por excelencia el país de la piratería, todavía no ha promulgado nada válido para la totalidad de la nación, aunque en algunos estados se han redactado ya leyes en su contra. De acuerdo con la ley de 1909, existen derechos de copia para las composiciones musicales, pero no para sus grabaciones o ejecuciones.

Dado que cuando una compañía firma contrato exclusivo con un artista adquiere no sólo el derecho de sus servicios musicales, sino también el de usar su nombre a su gusto para promocionar la venta de sus discos, la presentación de las grabaciones piratas podía incluso ser diferente a las originales, llegando hasta la asignación de nombres falsos para los artistas. Así, el primer caso famoso tuvo lugar en 1951, cuando apareció una grabación de «Un ballo in maschera», que se suponía cantado por María Caniglia, Carlo Tagliabue y Cloe Elmo, siendo en realidad un registro de una representación en el Metropolitan liderada por Jan Pearce y Leonard Warren. Es además anecdótico el hecho de que el prensaje tuviera lugar en los propios medios de la RCA, que por entonces tenían contrato exclusivo con Pearce y Warren, sin que los directivos se enterasen.

En repertorio pirata se extendió después a otros campos, y así, Louis Amstrong y Sarah Vaugham figuraron en él. En 1954 surge una grabación histórica del ciclo íntegro del «Anillo de los Nibelungos», cuya fuente original fueron las representaciones del Festival de Bayreuth en 1953, y contando en su reparto con Regina Resnik, Wolfgang Windgassen y Keilberth como director. La

#### En solfa

# La piratería digital en la música clásica

calidad de las grabaciones fue inicialmente bastante floja, pero aparecieron obras en un «estéreo» aceptable.

Cuando un álbum, tal como «The sound of music», fue un «best-seller», enseguida comenzaron a proliferar las grabaciones pirata. Las compañías discográficas no podían prensar el material suficiente para atender la demanda del mercado, y la piratería aprovechaba estos huecos. Así, por ejemplo, se calcula que del álbum comentado las ventas de las copias ilegales sobrepasaron los dos millones de ejemplares.

El nuevo avance técnico de las «cartridges» («cassettes» para coches) fue rápidamente aprovechado. La operación era aquí aún más fácil, ya que se reducía a pasar el sonido de una cinta a otra. Y llegaron luego los tiempos de internet actuales, facilitándose mucho la difusión ilegal a través de plataformas. Como reacción aparecieron empresas como Apple o Spotify que abarataron las grabaciones al consumidor al agrupar los catálogos de las compañías discográficas, así como recuperar y ofrecer también las grabaciones en vivo históricas. También la resurrección del vinilo con presentaciones magníficas pero, a pesar de todo y aunque se perciba un cierto descenso de la difusión ilegal, ésta sigue existiendo.

Sobre todo por las webs «torrent» de compartición de ficheros. La justicia las cierra cada día y cada día aparecen nuevas. Es difícil poner puertas al campo.

Frente a este tema, la opinión pública se encuentra dividida. Se comprende el perjuicio que ocasionan a los artistas y casas discográficas, pero en algunos casos se aprobaba su existencia; así sucedía en el caso de los transvases de grabaciones antiguas de 78 r.p.m. efectuadas por los editores ilegales, sin cuya intervención muchas serían imposibles de oír, afortunadamente disponibles en webs como YouTube y otras.

El campo más productivo para la piratería es la ópera. Muchas de sus grabaciones corresponden a voces amadas en papeles que no han interpretado comercialmente. Así María Callas o Montserrat Caballé son «best-sellers». La mayor atracción de estos registros es conocer lo que el artista puede hacer por sí mismo en esos momentos. En la mayoría de los grandes teatros está prohibido el uso de grabadoras, pero siempre es posible introducirlos de una forma u otra y más con los actuales móviles. Además, en muchas ocasiones, las propias direcciones de los teatros acostumbran a llevar un registro aditivo de sus representaciones, que por métodos extraños pasan después a manos de los piratas o de coleccionistas privados.

Las ganancias que este negocio proporcionan son muy elevadas. Una muestra puede hallarse en la Lucrecia Borgia de la Caballé, de la cual en 1970 se habían vendido 30.000 ejemplares ilegales, frente a los 40.000 de la original de la RCA. La versión pirata fue editada por un taxista que después pudo dedicarse a vivir de las rentas. Para terminar, he aquí dos opiniones autorizadas sobre el tema en cuestión; la primera corría a cargo de uno de los piratas más activos de los Estados Unidos: «Callas grabó "Norma" y "Tosca" dos veces para Ángel. Cualquiera que adquiera nuestras versiones tendrá ya las anteriores». Por otro lado, Renata Scotto, manifestaba: «No tengo nada que objetar si mis aficionados desean llevarse mi voz; pero cuando esto se convierte en negocio, la cosa cambia».

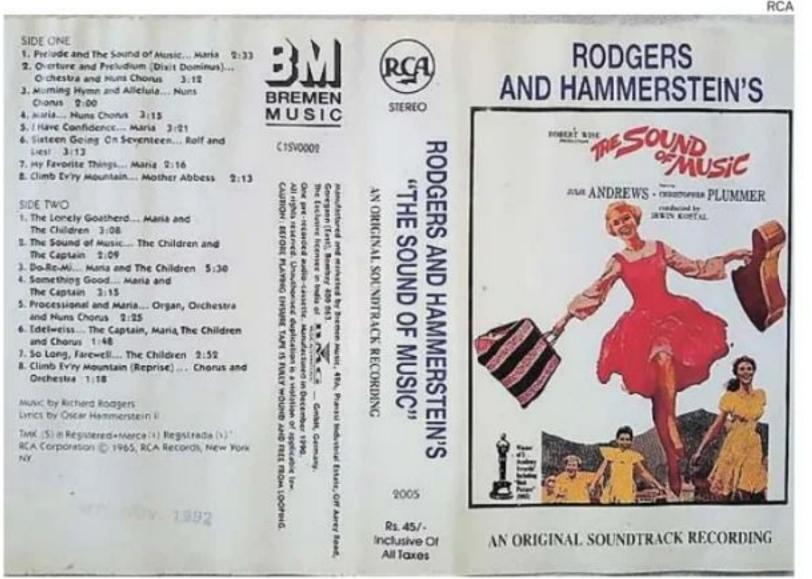

Casete original de «The Sound of Music», publicado por RCA

#### CRÍTICA DE CLÁSICA

#### **TEATRO REAL**

Obra: «Médée», de Thierry Charpentier. Intérpretes: Véronique Gens, Reinoud van Mechelen, Cyril Costanzo. Dirección Musical: William Christie. Coordinación escénica: Marie Lambert-Le Bihan. Madrid, 6-VI-2024.

## **Tragedia fronteriza**

Lo que nosotros podemos apreciar hoy en esta ópera, que se representa por primera vez en el Real es precisamente lo que esta música dramática posee y la distingue de otras y lo que hizo que la Academie Royal de musique la admitiera. Los italianismos que algunos reprochan a Charpentier y que había heredado en Roma, por

ejemplo, de Carissimi, se inspiraron en procedimientos de escritura de un gran carácter trágico planteados para sorprender al auditorio y crear la tensión dramática reclamada por el texto. Puede decirse, como lo hacía Grove, que estamos ante un compendio de formas vocales e instrumentales y que la atención que Charpentier consagra a los

detalles de la instrumentación, del tempo y de la dinámica podrían servir de guía de orquestación del s. XVIII. El acto V es un compendio de alquimia musical tratada con un gran rigor e imaginación. Se compone de tres grandes segmentos delimitados por los ambientes tonales y situaciones dramáticas precisas, que en esta recreación semiescenificada ha tenido un especial relieve gracias a la magistral interpretación de William Christie y sus huestes, que han grabado ya en dos ocasiones la obra. Se emplea la edición musical de Pacal Duc, que respeta, amplia y mejora, regulariza y proyecta el manuscrito.

El foso, ocupado por unos

cuarenta instrumentistas, ha sido la principal baza para que le versión cobrara altura y esplendor en un paisaje tan variado y caleidoscópico, desde pasajes de instrumentación muy reducida a los grandes momentos en los que coro y orquesta expresan sentimientos y pareceres a todo gas; que no son pocos. Quedamos fascinados por la permanente irisación de timbres, de acentos, de colores; en un flujo imparable y bienhechor bien conducido en esta versión semiescenificada por Marie Lambert-Le Bihan, que ha tratado de representar la tragedia con un «realismo psicológico moderno». La directora de escena reconoce que se ha acercado a esta forma trágica «con el gozo de

investigar este lenguaje en el contexto de una propuesta visual en la que los cuerpos y las luces crean la fuerza de los planos, las perspectivas y los volúmenes». Medea fue en esta ocasión una bien asentada, experta fraseadora, sobria y autoritaria Véronique Gens, quizá en exceso plana de expresión. La voz, de mezzo lírica, ha perdido algo de lustre y el vibrato a veces parece en exceso acusado. Pero dominó la escena con autoridad. Reinoud van Mechelen, tenor lírico-ligero de emisión variable, sorteó su nada fácil parte con discreción, manejando bien el falsete.

#### Arturo REVERTER

#### Toros

David Jaramillo. MADRID

a terminado San Isidro y entre todos los balances del ciclo aparece un nombre en el que vale la pena detenerse, el de Isaac Fonseca, que no solo cortó una importante oreja en una feria en la que los trofeos escasearon, sino que demostró por qué es uno de los toreros que Madrid espera y respeta a partes iguales. Y es que el mexicano es un torero generoso en su entrega, algo que le ha costado caro, pues en su todavía incipiente carrera (aún no ha cumplido 2 años de alternativa), Isaac ha sufrido el duro castigo del toro en sus carnes en repetidas ocasiones. Sin ir más lejos, ha sido el mismo día de su faena más sólida en Las Ventas, aquella que se premió con un trofeo de auténtico peso, cuando sufrió una cornada espeluznante en la espalda que congeló los tendidos de Madrid y de la que afortunadamente, ahora se recupera de manera satisfactoria.

Apenas unos días después del percance, justo cuando abandonó el hospital, hablamos con el torero para LA RAZÓN.

#### Isaac, fueron momentos horribles en la plaza, pero alivia saber que su recuperación es buena. ¿Cómo se encuentra?

Bien, todavía con molestias, porque la cogida fue muy aparatosa, pero bueno, dentro de todo lo grave que pudo ser, por la zona de la comada (en la espalda), lo importante es que la trayectoria del pitón fue hacia arriba, no penetró la cavidad toráxica y por eso no afectó órganos vitales, solo tuve una contusión pulmonar. Me dieron el alta el jueves 6 de junio y estos días, ya en casa, me he ido sintiendo mejor.

#### Parece que tiene un ángel que lo cuida.

¡Sí, no manches! Gracias a Dios. Me asusté mucho porque recuerdo haber sentido el pitón dentro de mí y luego, cuando me llevé la mano, sentí el hueco en la espalda. Por eso es que me fui yendo en dirección a la enfermería. Había un doctor que me taponaba la herida mientras me quitaban el traje de luces y me pasaban al quirófano. Recuerdo que pregunté «¿es grave?», pero me tranquilizaron diciendo que estabatodo bien, entonces medurmieron. Cuando me desperté, ya me contaron cómo había salido todo, que la cornada era de 20 cm., que había pasado entre las costillas y la escápula, y que no había órganos



Isaac Fonseca Matador de toros

# «El toro da su vida y hay que responder con honor. No concibo el toreo aliviado»

A pesar de la grave cornada que el mexicano sufrió en San Isidro, él solo piensa en torear tras su destacado paso por la feria

afectados. Tuve mucha suerte

#### ¿Es verdad eso que dicen que haber cortado una oreja en Madrid hace que las cornadas duelan menos?

Sí, bueno, no tanto. Es decir, la cornada ha sido bastante dolorosa y molesta. Pero es verdad que haber sentido ese reconocimiento del público de Madrid, haber podido demostrar que hay una evolución en mitoreo y que sea bien recibida, es muy reconfortante. Sirve para que, mentalmente, todo ese mal recuerdo se pase pronto y esté deseando ya volver a torear y volver a Las Ventas. Quiero volver a sentir otra vez lo que sentí con ese primer toro en el capote y en la muleta, porque creo que todo lo que le hice fue importante. No era un toro fácil, me puse muy de verdad, no sé hacerlo de otra manera, y sentí que el público estaba conmigo, sobre todo después del espadazo pude ver cómo se volcaron para pedir la



Me asusté mucho porque sentí el pitón dentro de mí y luego sentí el hueco que me dejó en la espalda»

«Falta la opinión de los médicos, pero la última palabra la tengo yo y quiero torear en Sahagún»

oreja. Me sentí muy feliz y muy honrado. Son esas cosas que uno sueña vivir en una plaza como la de Las Ventas.

## Dicen que los toros avisan de las cornadas. ¿Sintió eso?

Es verdad que hay veces en las que sabes que te estás jugando la cornada porque el toro de muestra ese peligro y es uno el que decide si da el paso y se pone de verdad a pesar de ello, o a lo mejor no. Pero no concibo el toreo aliviado. El animal pone su vida en esto y hay que responder con honor. Aunque te tengo que decir que con este no vi venir la cornada. Es verdad que el toro tenía algunas dificultades, pero transmitía y por eso aposté por él, me fui a los medios. Por la derecha me mostró que se ceñía, y por la izquierda fue a mejor, pero fue justo por ahí, cuando remataba una tanda, por donde se revolvió y me pegó la cornada. Fue inesperado.

#### Es un torero joven y muy castigado por los toros. ¿Piensa en eso?

Pues fíjate que creo que me pasa al contrario. Por supuesto no es agradable salir herido de la plaza, pero entiendo que la profesión es así. Esto es lo que pasa. Los toros dan cornadas y es cuestión de aceptar y decir «voy a para adelante». Entonces al contrario de venirme abajo, siento que me motivo y que quiero ser torero todavía más. Por eso estoy deseando volver a vestirme de luces y estar delante del toro otra vez.

#### ¿Ya tiene una fecha prevista?

Sí, el sábado 15 de junio en Sahagún (con toros de Valdellán, a lado de Juan Leal y Francisco de Manuel). Haré lo imposible por torear allí. Todavía falta la opinión de los médicos, pero yo tengo la última palabra y mi deseo es torear.

43



#### **Egos**

Alejandro Santiago. MADRID

l libro «El ADN que te parió», escrito por Fermín Cabanillas, presenta los casos más mediáticos de reconocimiento de paternidad en nuestro país, un sector en el que el abogado Fernando Osuna es la máxima autoridad en España. Él es quien ha asesorado al autor. Hablamos con este prestigioso letrado conocido por los casos de El Cordobés, Paco Gento o Julio Iglesias, entre otros.

#### Usted es la fuente principal del libro.

Sí, he facilitado cantidad de datos a Cabanillas, montones de historias verídicas, y de los veinticuatro personajes que aparecen solamente dos no son clientes míos.

#### ¿Qué caso ha sido el más complicado?

Por ahora, el de Ricardo, el hijo secreto del compositor Juan Carlos Calderón, que lo tenemos atascado, porque los otros dos hijos te ponen zancadillas, se niegan a todo, cada vez que el juez los citano aparecen, ni van a hacerse las pruebas de ADN poniendo todo tipo de excusas.

El demandante encuestión sellama Ricardo D., y se mantiene en el anonimato. Tiene cincuenta y ocho años y es profesor de música. Su madre era bailarina de ballety, según Osuna, a sus veinte años de edad

conoció a Calderón en Valencia, tuvieron una relación y se quedó embarazada. Ricardo y su progenitora vivieron una temporada en Austria, donde nació el músico. La demanda de paternidad se presentó en 2015 y está a la espera de sentencia.

#### Un proceso parecido al de la hija de Paco Gento, cuya madre era también bailarina.

Eso es. La demandante, Paquita España, que era la madre de la hija secreta del futbolista, murió antes Fernando Osuna Abogado experto en filiaciones extramatrimoniales

# «El caso más duro es el del hijo del compositor Juan Carlos Calderón»

**Fermín Cabanillas** publica «El ADN que te parió» para el que ha contado con el apoyo de Fernando Osuna. Hablamos con el letrado

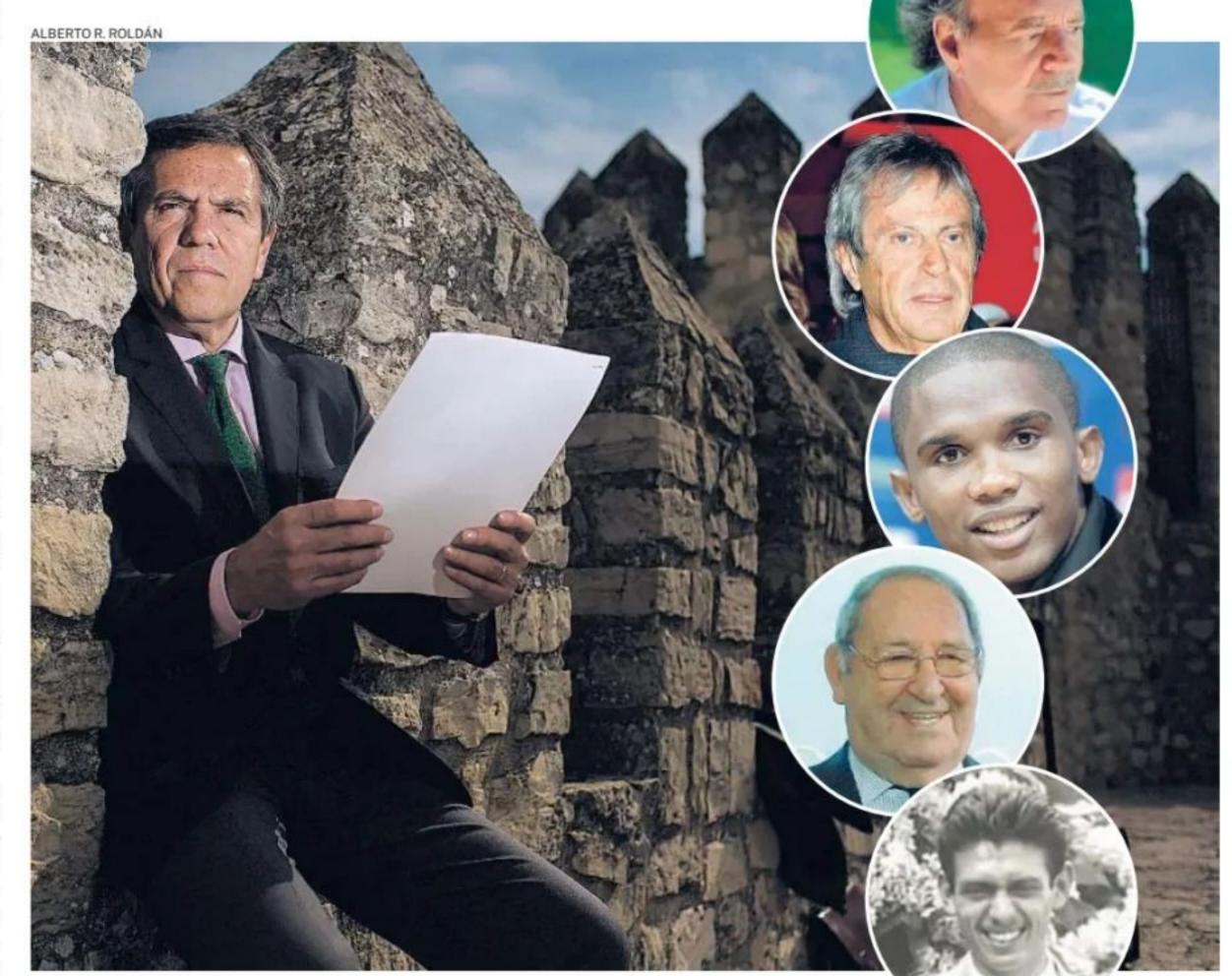

Fernando Osuna, abogado experto en casos de reconocimiento de paternidad

de ver cumplido el sueño de que se reconociera legalmente a su hija. Ese juicio se ganó, pero la hija aún espera que se le entregue su parte de la herencia.

#### Igual que Rosario Bermudo, la hija del marido de la duquesa de Medina Sidonia.

Ya ha sido reconocida legalmente como hija. La segunda parte del juicio será en octubre y la jueza ha dicho a las partes que hay que llegar a un acuerdo como sea. Estamos negociando y esperamos que haya pronto un consenso. Una de las hermanas de Rosario no perdona que se haya tenido que exhumar el cuerpo de su padre, pero se tuvo que hacer porque ella y sus hermanos se negaron a hacerse las pruebas de ADN.

#### Javier Iglesias no consigue el reconocimiento paternal del cantante Julio Iglesias.

El proceso se está dilatando demasiado, y hemos recurrido en el Tribunal de la ONU. Habiéndose demostrado judicialmente que Javier Algunos famosos a los que se ha pedido reconocimiento paternal: Julio Iglesias, Juan Carlos Calderón, Samuel Eto'o, Paco Gento, Leoncio González de Gregorio y Manuel Benítez es hijo biológico de Julio, nadie entiende tanto recurso y tantas trabas. Es un caso especialmente sangrante. Pero mi cliente tiene la tranquilidad de saber que su padre biológico es el artista. Pase lo que pase no se puede negar que su padre es quien es.

# Su último caso ganado es el del reconocimiento del futbolista Samuel Eto'o como padre de una joven veinteañera.

Es un caso cerrado, ese hombre ya le ha pagado a su hija todos los atrasos, un dineral, de las pensiones alimenticias, y es firme

la sentencia que le reconoce como padre de Erika. No puede haber recurso. Es que si no hubie se pagado, Samuelhubieraido a prisión.

#### Dentro de poco se enfrentaránen los tribunales el presunto hijo de Bernardo Pantoja y Anabel Pantoja.

Presenté la demanda de paternidad, mi cliente tiene una prueba de ADN buenísima, yahora, vamos a pedir al juez que llame a Anabel para que se haga las pruebas.

#### ¿Y si no aparece?

Mejor, porque si no lo hace el juez reconocerá a mi cliente como hijo legal de Bernardo y hermano de Anabel.

#### Quizá su éxito más sonado fuera el concerniente a Manuel Díaz y Manuel Benítez, los dos «cordobeses».

Ese no fue difícil, porque Benítez se

prestó a someterse a las pruebas de paternidad y en seis meses estaba todo solventado.

#### Pero tardó años en producirse el encuentro y el reconocimiento público.

Desgraciadamente, si. El día que los dos se fundieron en un abrazo públicamente hasta me pudo la emoción. Ese día fui muy feliz. Igual que ocurrió cuando Carlos Baute quiso conocer a su hijo José Daniel. En la actualidad, son dos casos en los que reina el cariño.

LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024

# Imanol Arias admite el fraude y evita la cárcel

El actor ratifica el pacto alcanzado con la Fiscalía: «Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes»

La Fiscalía pide

32 años de prisión

para Ana Duato,

que declara hoy

y rechaza pactar

Ricardo Coarasa. MADRID

manol Arias admitió ayer ante el tribunal del «caso Nummaria» el fraude fiscal de 2,7 millones de euros por el que se ha sentado en el banquillo y ratificó el acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa con la Fiscalía, que le evitará un posible ingreso en prisión, puesto que Anticorrupción ha rebajado de 27 años a 26 meses de prisión su petición de condena.

En su declaración, el protagonista de «Cuéntame cómo pasó» renunció a su derecho a la última palabra, con lo que la presidenta del tribunal le eximió de la obligación de asistir al resto de sesiones

del juicio. «Tengo que contenerme», masculló Imanol Arias antes de explicitar su renuncia expresa a ese derecho, pero «como actor» añadió: «Quiero dejar de estar en la cabe-

cera de este reparto y cuanto antes mejor». «Muchísimas gracias por todo», se despidió del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a una treintena de personas, entre ellas su compañera de reparto Ana Duato, por fraude fiscal a través del despacho Nummaria del abogado Fernando Peña, el principal acusadoy para quien el fiscal Anticorrupción Tomás Herranz pide casi 300 años de prisión al situarle al frente de una supuesta organización criminal dedicada a defraudar a la Agencia Tributaria a través de empresas pantalla.

El actor reconoce de esta manera haber defraudado a cambio de que Anticorrupción, que pedía para él una condena de 27 años de prisión por un fraude de 2,7 millones entre 2009 y 2015, haya rebajado esa solicitud a 26 meses de cárcel. El fiscal ha tenido en cuenta además para cerrar este acuerdo que ha satisfecho íntegramente la responsabilidad civil, incluyendo las cantidades defraudadas, con sus correspondientes intereses.

Tras el acuerdo de conformidad, el actor será condenado a cuatro meses de prisión y al pago del 50%

> de las cantidades defraudadas por dos delitos fiscales en el IRPF de 2010 y 2011, y a otros seis meses de cárcel y a una multa del 60% del montante defraudado por cada

uno de los tres delitos tributarios cometidos en el IRPF de 2012, 2013 y 2014. En total, la condena suma 26 meses de prisión, pero dado que ninguno de los delitos supera los dos años de prisión, y en aplicación del artículo 80.3 del Código Penal, que permite la suspensión de la pena en estos casos, la Fiscalía no se opone a la medida durante un periodo de dos años.



Imanol Arias, a su llegada al juicio celebrado en la Audiencia Nacional

De estos supuestos se benefician los condenados no reincidentes «cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen».

El acuerdo de conformidad, por el que se beneficia de las atenuantes de confesión y reparación del daño, también incluyó la retirada de la acusación contra su hermana, Ana Isabel Iglesias, que se enfrentaba a una petición de condena de diez años de cárcel.

A diferencia de Imanol Arias, Ana Duato – cuya declaración en el juicio está prevista para hoy – no ha aceptado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que sigue reclamando para ella una condena de 32 años de prisión.

#### Fotocool



Lesión cerebral Los temores de Emilia Clarke, tras sus aneurismas

La actriz de «Juego de Tronos» sufrió dos roturas de aneurismas en 2011 y luego en 2013 mientras filmaba la serie. Diez años después, comparte, en entrevista a «The Big Issue» sus mayores temores de entonces, incluido el de volver a trabajar y su pérdida de autoestima.

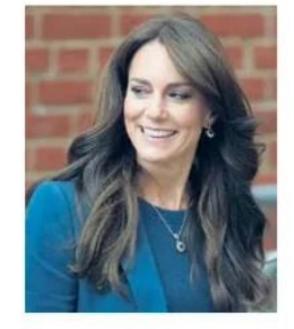

Persona de confianza

Kate Middleton premia la

lealtad de Natasha Archer

Contratada en 2007, Natasha
Archer ha trabajado como asistente
personal y estilista de la princesa de
Gales. Según fuentes internas, en
los últimos meses no se ha separado de Kate Middleton y acaba de ser
ascendida al nuevo puesto de
ejecutiva privada de alto nivel.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Él también agoniza como nadie

#### Jesús Amilibia

Vuelven los titulares bélicos: «El líder de PSOE se prepara para atrincherarse en la Moncloa». Atrincherado en el búnker, con sus leales. Con monseñor Bolaños a cargo de los rezos y Tezanos en modo augur destripando aves carroñeras para desentrañar el futuro. Con su paquete de medidas: básicamente el «Manual de resistencia». Con el «Resistiré» del **Dúo** Dinámico resonando todo el díayparte de la noche en el Spotify monclovita. Otro titular: «Sáncheztocado, pero dispuesto a la agonía». Y es que Él también agoniza como nadie. Maestro en estertores, milagrero con máster en resurrecciones, Lázaro que se levanta siempre de la tumba incorrupto y oliendo a Varón Dandy. Una enfermera experta en el cuidado de enfermos terminales cuenta en un libro que estos medio muertos conocen una especie de epifanía poco antes de palmar:caminan,muestranbuen humor y hasta quieren comer unos callos a la madrileña.

Viven un espejismo que la ciencia no se explica muy bien, peroahíestá. No dice este bufón vejestorio que sea el caso del presi, al que Dios conceda muchosaños de vida pero en Venezuela o Cuba, por ejemplo, pero la metáfora es atinada, creo. Los analistas de la cosa parecen estar de acuerdo sobre la pócima que utilizará para su renacimiento, y no es novedosa: va a erigirse en el caudillo/coordinador de la cruzada para conjurar el avance de la extrema derecha en gran parte de Europa, España incluida. Puños en alto unidos como lanzas contra las camisas pardas, el fascismo y sus múltiples caras y máquinas de fango. Es su día D, su desembarco en las playas de Normandía, pasando antes por las de Doñana para reflexionar. Y quizá cree otra vicepresidencia para el nuevo líder o lideresa de Sumar, si surgiera. Se denominaría vicepresidencia «Mazinger Z»: ¡puños fuera!



#### Objetos universales

Marisa Bueno. MADRID

os humanos llevan protegiendo sus pies de la rugosidad del suelo desde la prehistoria. Un equipo de arqueólogos de las Universidades de California (EE.UU.), y Cork (Irlanda) encontraron en la cueva Areni-1, situada en Armenia un zapato de piel de vacuno de la talla 37 relleno de hierba seca y cosido por la parte delantera datado en 5.500 años de antigüedad, fecha que convertía el hallazgo en el zapato de piel más antiguo de Eurasia. Era anterior a los zapatos de piel de Otzi, un homo sapiens momificado encontrado por dos alpinistas de Núremberg en un glaciar en los Dolomitas y que murió en el 3250 a.C. El cadáver estaba muy bien preservado, llevaba polainas de piel de cabra y unos zapatos de piel de oso impermeables con calcetines y hierba, todo diseñado para caminar en la nieve.

En la Península Ibérica, el hallazgo más antiguo proviene de la cueva de los Murciélagos, en Albuñol

(Granada), un emplazamiento explotado en el siglo XIX por sus vetas de galeno. Durante su explotación aparecieron objetos de esparto y cadáveres momificados que se repartieron entre los locales, de los que se salvaron apenas unos cuantos que fueron depositados en el Museo Arqueológico Nacional, entre ellos, unas sandalias de esparto datadas en un periodo amplio entre el 7500 y el 4200 a.C.

El 16 de febrero en 1923, Howard Carter entró en la cámara funeraria de Tutankamón donde se descubrieron zapatos votivos de oro y marfil y sandalias de cuero. Los faraones y la familia real utilizaban sandalias enriquecidas con joyas con suelas grabadas con escenas de guerra en ocasiones especiales pudiendo utilizar sandalias corrientes en los quehaceres diarios. Un personaje clave en la corte del faraón era el guardián de las sandalias del reyy que aparece descrito en jeroglíficos y grabados como el del Museo del Cairo. En la antigua Grecia, solo los hombres libres usaban calzado, adaptándose su uso tanto para guerreros como sacerdotes. En Roma, existió una diversificación funcional de modelos: los «calcei», eran zapatos tipos bota como los encontrados en Vindolanda, una ciudad en Britania construida para la vigilancia del muro de Adriano. Existieron también las sandalias para civiles, denominadas «solae», y las sandalias para el ejército, «caligae». También una especie de zuecos que eran comúnmente utilizados por esclavos y los «socci», un calzado de

# Los zapatos: cuando llevar tacón era para hombres

Desde el antiguo Egipto, el calzado era signo de distinción social y el tacón fue privilegio de los hombres hasta que, en el siglo XX, empoderaron a las mujeres confección simple utilizado por los actores de comedia que se popularizó hasta tal punto que el Edicto de precios de Diocleciano menciona varios subtipos. Los patricios podían permitirse zapatos elaborados, como los expuestos en el Museo de Salzburgo.

#### La corte y los hombres

En la documentación castellana altomedieval aparecen los términos zapatones «aut abarca», y en el Cantar del Mio Cid aparece la palabra «çapato». Todas estas palabas definían el zapato plano para hombre y para mujer. Hay que esperar al Renacimiento para encontrar zapatos de tacón utilizados por hombres. Los tacones facilitaban el uso del estribo, como se observa en algunos bocetos de Leonardo da Vinci. En la boda de Enrique II de Francia con Catalina de Médicis (1547) ella utilizó también zapatos de tacón, pero no se popularizaron entre las damas hasta finales del siglo XVIII. Famosos fueron los tacones en la corte de Versalles desde que Luis XIV decretó que los de los hombres debían ser de color rojo, lo que rápi-

damente se convirtió en un signo de estatus social elevado. Él mismo los lleva diseñados por Nicolás Lestage en el retrato realizado por Rigaud, del Museo del Louvre. A finalesdelXVIII,lasmujeresimitaron los conjuntos de moda masculina, utilizando tacones en su indumentaria comenzando desde entonces a ser un símbolo de feminidad, elegancia y poder. El tacón mejoraba la posición corporal en la mujer haciendo su cuerpo más esbelto, mejorando la autoestima y la confianza. Con la llegada de la Revolución francesa, se prohibieron las pelucas y los tacones dando paso a un periodo en el que hombres y mujeres llevaban zapato plano. Los tacones retornaron en la época de Luis Felipe II pero solamente en femenino. En el siglo XX, las mujeres se incorporan a la escena públicay se impone un estilo práctico. A partir de los años 50, regresan los tacones de la mano del diseñador francés Charles Jourdan, quien definió los precursores de los actuales «stilettos». Desde entonces diseñadores como Gucci, Jimmy Choo o Manolo Blahnik compiten por el más sofisticado del momento. Algunos sostienen que el tacón limitala movilidad de la mujer y subraya su condición de objeto erótico. Con o sin tacones, los zapatos nos protegen los pies, y facilitan nuestra locomoción. Seguimos usando zapatillas de esparto como en la prehistoria, aunque podamos cambiarlas por unas deportivas, botas de cuero o por unos zapatos de tacón más allá de símbolos y prejuicios.



«Retrato de Luis XIV», de Hyacinthe Rigaud (1701)

TIEMPO 47 LA RAZON • Miércoles, 12 de junio de 2024

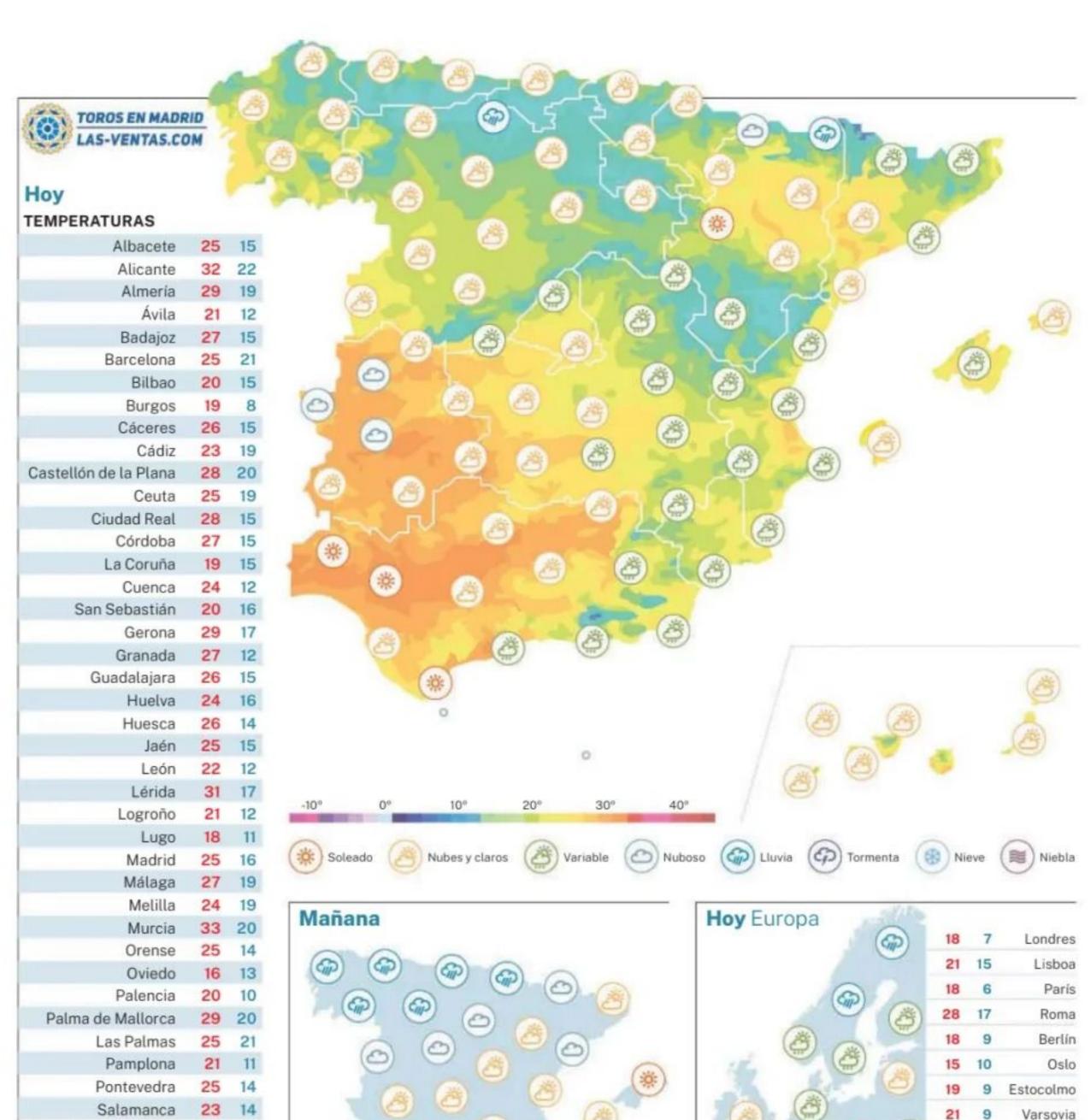

El hombre del tiempo

## Aún tormentas fuertes

#### Roberto Brasero

▼ ste miércoles todavía lloverá con ── fuerza pero mañana será un día temperaturas más altas. Frescas serán las del comienzo de esta jornada con lluvias en todo el este y Baleares, y de nuevo algunas de estas tormentas podrán ser intensas y con granizo. Hoy habrá que prestar atención a las precipitaciones de nuevo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Región de Murcia pero las tormentas pueden alcanzar también el este de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Andalucía. Los chubascos podrían llegar también hasta el centro peninsular y también se esperan nubes en el extremo norte aunque aquí las lluvias que dejarán serán débiles. Nuboso también en el norte de las islas Canarias y más despejado por el sur. Esta tarde las temperaturas serán similares a las de ayer o incluso todavía algo más bajas pero mañana subirán en toda España y sobre todo en la mitad norte. Este jueves decimos adiós a las lluvias y empezará a notarse más calor.

#### A tener en cuenta



Las familias de Pozuelo de Alarcón cuvos hijos havan nacido en los años 2022 y 2023 podrán apadrinar un árbol en el nuevo espacio que se creará en el Parque Forestal Adolfo Suárez a partir de noviembre.



Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

Ecuador ha marcado un hito mundial en protección del medioambiente al realizar el mayor canje de deuda de la historia por naturaleza, y un año después se está apuntalando todo el andamiaje que permitirá que las Islas Galápagos reciba el dinero previsto para su conservación. a través de esta operación.



0 20 40 60 80 100

Sta. Cruz de Tenerife

Santander

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

06:43 21:44

Nueva

Llena ()

Menguante () 28/06

Creciente (1)

Valencia

Valladolid

24

19

22

26

20

26

23

27

22

19

24

25

12:24 01:49

6/06

14/06

22/06

32 23

21

16

13

17

10

20

12

15

12

10

15

15

**Embalses** 

P. Vasco Int.

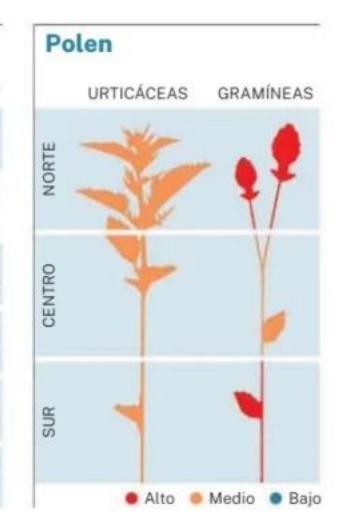

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Extremadura

Canarias

19 13

33 25

24 17

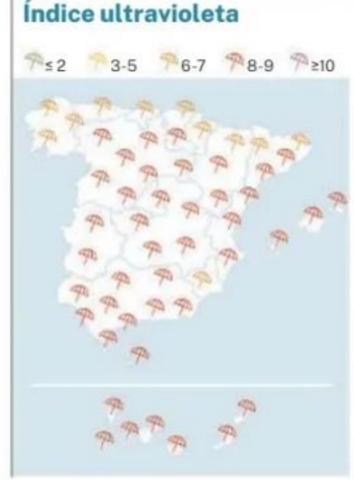



El delantero de la Real Sociedad ha marcado cuatro goles entre los dos amistosos de preparación. Es uno de los hombres de confianza del seleccionador desde los tiempos de la sub'21

# Oyarzabal, el gol de España

Domingo García. MADRID

l verano de 2021 fue especial para Mikel Oyarzabal. Debutó en un gran torneo con la selección absoluta, la Eurocopa, y después su verano continuó vestido de rojo para llevar a la selección olímpica a colgarse la medalla de plata en los Juegos de Tokio. Un desgaste que vivió con alegría y que no le ha pesado después físicamente.

«Si tuviera que volver a elegir

creo que volvería a jugar los dos y creo que muchos compañeros también. Si es una factura no es solo por los Juegos y por la Euro sino por la acumulación que hay durante todo el año, por el poco descanso que hay, porque el año que viene también se va a meter un Mundialito de clubes, un poco todo, es parte del fútbol, es parte de lo que tenemos que vivir», asegura el delantero de la Real.

Con los mayores fue semifinalista y con la olímpica dio un paso más hasta la final. «Estuvimos cerca, hicimos un buen torneo, nos



Oyarzabal disputa un balón en un entrenamiento de la selección

#### Claves

▶Pedri fue el encargado de atender a los medios en la concentración y afirmó estar completamente recuperado de sus lesiones y sin temor. «Tienen más miedo ustedes que yo, que están todo el rato preguntando», dijo el canario. «Yo dentro del campo no tengo miedo», asegura. «Queremos hacer las cosas bien en la RFEF, sin injerencias y con respeto», dice el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes. Franz Beckenbauer, el mito del fútbol alemán, fallecido el pasado 8 de enero, será homenajeado en la ceremonia inaugural de la Eurocopa. quedamos a las puertas y ojalá podamos mejorar aquella Eurocopa», dice ahora.

Oyarzabal ha llegado a la selección después de un año que se le ha complicado por las lesiones, pero afirma estar en plenitud. «Estoy bien. Con ganas de demostrar que puedo ayudar en algún momento al equipo y de demostrar al seleccionador que puedo estar ahí. Con ganas e ilusionado por lo que viene», asegura.

En los amistosos contra Andorra y contra Irlanda del Norte ya ha demostrado lo que puede aportar. Marcó tres goles a los andorranos y uno más a los norirlandeses desde esa posición de falso «9» en la que Luis de la Fuente ya lo utilizó en la Eurocopa sub'21 que ganaron juntos en 2019.

El seleccionador siempre ha confiado en él. Una muestra de ello es que en su primera convocatoria lo eligió como uno de los cuatro capitanes a pesar de que en España el criterio siempre ha sido la antigüedad. «Estoy agradecido a Luis por la confianza que me ha dado. En ese momento fue a mí, en otros momentos les ha tocado a otros. Ahora seguro que les toca a los que más tiempo llevan, a los que más partidos llevan y el resto intentaremos ayudar, aunque sea de otra manera para que todos juntos vayamos para delante», asegura.

#### «Estoy agradecido al seleccionador por la confianza que me ha dado», dice el delantero

Oyarzabal ha sido el goleador del equipo antes de la Eurocopa, el primer jugador de la historia de la Real en marcar un hat trick con la absoluta, pero, igual que el seleccionador, no se olvida de que el fútbol es un deporte de equipo.

«Luis siempre ha dicho que para él es muy importante el equipo, la unión de todos, el juego cambiará a nivel táctico dependiendo del partido y del rival, pero es importante que vayamos todos en la misma dirección, que en el equipo todos vayan juntos, que se ayuden unos a otros. Entre todos es más fácil sacar el objetivo adelante», dice.

«De la Fuente es un tío cercano, que da mucha confianza y que tiene las ideas muy claras», dice cuando le preguntan por el seleccionador. Juntos aspiran a volver a ser campeones de Europa como en 2019 con la sub'21.



De Jong, en la concentración de los Países Bajos

# De Jong no está para nada

Los problemas de tobillo han arruinado su temporada con el Barcelona y ahora lo dejan fuera de la Eurocopa de Alemania

R. D. MADRID

Frenkie de Jong se ha unido a la lista de bajas ilustres para la Eurocopa de Alemania que empieza el viernes. El centrocampista había vuelto a los entrenamientos en los últimos días, con la esperanza de estar con Países Bajos en el torneo, pero en la noche del lunes se confirmó que no está listo para jugar todavía. «De Jong no participará en la Euro 2024. Estamos contigo, Frenkie», anunció la selección neerlandesa en un comunicado en redes sociales. No había disputado ni un solo minuto del amistoso ante Islandia (4-0) y después del anuncio quiso lanzar un mensaje a los aficionados de su país.

«Estoy triste y decepcionado por no poder llegar a la Eurocopa. Hemos hecho todo lo que hemos podido en las últimas semanas, pero lamentablemente mi tobillo necesita más tiempo», indicó De Jong. «Es un sueño y el mayor honor representar a tu país en una fase final. Vistiendo la camiseta naranja, cantando el "Wilhelmus" -himno nacional de Países Bajos-y sintiendo el apoyo de todo el país. Pero ahora yo, como toda la legión naranja, animaré a nuestro equipo desde la barrera. ¡Vamos, chicos!», continuaba el centrocampista, que no ha podido terminar de peor manera un curso en el que nunca se ha sentido bien.

Su temporada ha sido tan gris como la del Barcelona, algo a lo que no han ayudado los problemas en el tobillo derecho, que además de impedirle ir a la Euro-

#### Lewandowski no estará en el debut de Polonia

▶El delantero del Barcelona no podrá jugar el domingo ante Países Bajos en el primer partido de Polonia en la Eurocopa, tal y como confirmó su Federación. Tras ser examinado en el Enel-Med Szpital Centrum, se supo que Lewandowski, lesionado en el amistoso ante Turquía, sufre «un desgarro en el bíceps femoral», con lo que se perderá el debut de los suyos. «Estamos haciendo todo lo posible para que Robert pueda jugar el segundo partido, contra Austria», dijo Jacek Jaroszewski, el médico de Polonia.

copa le obligaron a perderse 20 partidos, 4 de los diez posibles de Champions y 16 de los 38 de la Liga EA Sports. Un esguince de tobillo le mantuvo de baja en las últimas semanas de 2023 y en marzo volvió a reproducirse una lesión de la que estaba volviendo el día que fue titular ante el Real Madrid en el Bernabéu. Era el partido clave para ver si el Barcelona se podía enganchar de alguna manera a la pelea por la Liga y, en una pelota dividida con Fede Valverde, De Jong metió el pie y ya no se levantó.

Sintió que su articulación había vuelto a dañarse de manera fortuita y fue retirado en camilla. Sabía perfectamente que su curso con el Barcelona se había acabado y la duda era saber si podía llegar a estar a las órdenes de Ronald Koeman en la Eurocopa. Ya se sabe que no lo podrá estar, con lo que termina un ejercicio en el que ha vuelto a dejar dudas también en lo futbolístico. No acaba de imponerse en el centro del campo azulgrana, ni antes ni después de la marcha de Busquets. Cuando llegó procedente del Ajax que deslumbró en Europa, el barcelonismo pensaba que había fichado a un centrocampista para muchos años y con el ADN futbolístico que gusta en el Camp Nou. No le ha ayudado estar en las quinielas para dejar el club con el fin de aligerar masa salarial, tiene contrato hasta 2026 y será Flick el que decida su papel de aquí en adelante.



Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno disputarán los Juegos Olímpicos de París en C2 500

#### Francisco Martínez. MADRID

Entrenar, competir, caerse, levantarse, volver a entrenar, intentarlo de nuevo... El «abc» del deporte lo siguió al pie de la letra el piragüista Diego Domínguez para conseguir uno de sus sueños: disputar unos Juegos Olímpicos. Estará en París en la prueba C2500 junto con Joan Antoni Moreno, además con opción de medalla. El camino hasta ahí no tiene desperdicio.

Entrenar y competir: Diego es madrileño, aunque de vez en cuando se le escapa el acento gallego, porque después de empezar en este mundo por un encuentro fortuito en la Casa de Campo de su padre con un excompañero que hacía piragüismo, se fue al centro de tecnificación de Pontevedra para seguir mejorando. Allí estaba también su hermano. Los resultados en categorías inferiores no tardaron en llegar.

Caerse: su proyección le llevó a disputar el Mundial absoluto de 2023 en la prueba individual de 1.000 metros. Podía ganar la plaza para los Juegos, pero no lo logró. «En agosto me llevé ese pequeño palo. Aunque no estuviera para clasificar no conseguí el puesto en el que debería haber estado, pero hay que sobreponerse porque se pierde mucho más de lo que se gana», opina Diego.

Y aquí llega lo más importante,

# «He aprendido a confiar mucho, mucho en mí»

El alucinante viaje de Diego Domínguez a los Juegos de París: dejó Pontevedra por Mallorca, donde «no tenía nada», y logró la plaza junto a Joan Antoni Moreno. Llegó a compartir casa con sus rivales

que es levantarse y volver a intentarlo: las plazas olímpicas que se ganan en piragüismo son para el país, no individuales, y en España hay tanto nivel que después de conseguir el billete, los nombres que figuren en él notienen por qué ser los de los que han logrado la clasificación, sino que se disputa un selectivo. «Hay un cambio grande en mi vida a partir de esa competición [la absoluta del verano pasado en la que no logró la clasificación para París]», cuenta Diego. «Porque en octubre decido irme a Mallorca, y empiezo un proyecto nuevo», explica. Ese proyecto le hacía cambiar de entrenador, que ahora es Kiko Martín. Cambio de método y nuevo compañero... O nuevo viejo compañero, porque con Joan Antoni ya ganó el Mundial sub 23 en C2 500, la distancia olímpica. Cada uno tenía una pareja diferente: Joan estaba con Adrián Sieiro y Diego con su her-

mano Noel, y con ellos perdieron el selectivo absoluto de 2023, lo que hizo que Diego y Joan se juntaran para hacer el sub 23. «El barco empieza a ir muy bien. Ganamos el selectivo de la categoría, ganamos el Campeonato del Mundo y sacándole casi un segundo a los segundos, entonces se plantea la duda de qué pasaría si le dábamos continuidad», afirma.

Este Mundial sub 23 y este éxito fue en julio de 2023. Un mes después llegó la pequeña decepción para Diego en el absoluto. Eso desembocó en el gran cambio. «Me dieron la opción de venir a Mallor-

Diego dedica la clasificación olímpica a su madre, que falleció hace cuatro años ca, para mí era difícil, porque yo en Mallorca no tengo nada, pero dije: "Es año olímpico y si hay que arriesgar un año, es éste". En Pontevedra llevaba casi cinco años, y tenía la universidad, a mi hermano, mi padre también iba bastante a vernos... Era plantarse solo en un pueblecito que es Puerto de Alcudia, que desde noviembre no hay absolutamente nadie, cierra todo, es muy turístico», describe. Allí hasta compartía casa con quien ese año iba a ser su rival, Cayetano García, Tano.

Tano y Pablo Martínez llevaban tres años siendo los referentes de esa distancia de C2 500: octavos en los Juegos de Tokio (en este caso eran 1.000 metros, no 500), campeones del mundo en 2022 y bronce en 2023; ellos lograron la plaza para París... La convivencia era buena, «en general fue muy bien» –admite Diego–, pero la tensión iba en aumento. Lógico con lo que

había en juego. «Tano es mi amigo, lo que pasa es que conforme se fue acercando la competición, allá por febrero, y ves además que el otro barco también va bien... Yo estoy acostumbrado, en Galicia éramos cuatro barcos, esa rivalidad siempre ha estado y, bueno, pues también hay que saber llevarla. Ellos estaban solos los últimos años, es otra tranquilidad», cuenta Diego. «Después del selectivo Tano dejó su piso para irse a otro en el que estaban Pablo y Antía Jácome [aspirante a dos medallas en París], así que me quedé solo en esa casa», prosigue. En esa soledad aprendió... «A confiar mucho, mucho en mí, porque cuando estás tanto tiempo solo te abundan dudas en todos los sentidos, no solo con la piragua: qué hago aquí, tengo la universidad lejos, no tengo a mi familia... Pero es todo por un objetivo».

La batalla fue muy ajustada, y Diego y Joan se quedaron con la plaza tras ganar el selectivo y quedar por delante en la Copa del Mundo de Szeged, que era la prueba definitiva. La dedicatoria del madrileño es clara, pues su madre falleció hace cuatro años. «A mucha gente le viene un disgusto de estos de la vida y le tumba, pero yo lo tengo como una motivación extra, lo veo así. Todas las regatas que salen bien van por ella y últimamente están saliendo muchas bien», concluye Domínguez.

LA RAZÓN • Miércoles. 12 de junio de 2024

DEPORTES 51

# Triple mítico de Jordan: no es Michael, es Díaz

El saltador español de origen cubano gana el oro con un triple brinco de 18,18 y logra la tercera marca de la historia

Lucas Haurie, SEVILLA

En Cuba, los chicos de la generación Z no tienen elección. Si quieren tener algo parecido a una vida digna, deben escapar de la asfixiante tiranía castrista. Eso pensó en 2021 Jordan Díaz Fortún, en la concentración previa a los Juegos de Tokio, donde era uno de los favoritos para el oro. Se quedó en Castellón, pidió asilo político y se preparó para tres años de veto en todas las competiciones internacionales, aunque por el camino fue subiendo el récord de España hasta la frontera mítica de los 18 metros.

Este Europeo de Roma era el primer gran torneo con la camiseta de España, apenas un calentamiento para los Juegos de París. Pero Jordan Díaz es un chico con prisa por recuperar el tiempo perdido. Todo lo que ocurrió hasta el quinto salto con el que pasó a la historia, con ser tremendo, quedó en anécdota. Pedro Pichardo, otro cubano exiliado en la Península Ibérica –lo ha ganado todo para Portugal–, lo retó a un duelo sin cuartel. Al 17,52 de salida respondió el español con un 17,57. Saltó

el luso 18,04 y se le pegó Jordan en 17,96, récord de España... un concursazo. Y, de repente, magia.

Pareció que la batida de Jordan Díaz en el salto que lo metió en la historia no fue perfecta, algo lejos de la plastilina. Da igual. La diferencia la marca en el tercer bote, con la misma técnica de Pichardo, cuando se eleva muchísimo y queda suspendido un instante en el aire, lo que hace que aterrice casi de pie, como quien hace un saltito vertical: 18,18 metros, un registro increíble que lo deja a once centímetros de uno de los récords más inabordables del atletismo moderno, los 18,29 de Jonathan Edwards en Gotemburgo. Por delante, además del «Canguro» inglés, solo figura el estadounidense Christian Taylor (18,21 en 2015).

Jael Bestué, en los 200 metros, era la segunda finalista española del día y fue séptima con 22,93. Una pena, porque tras las intocables Mujinga Kambundji (Suiza) y Darryll Neita (Gran Bretaña), había sitio para subirse al podio.

En la sesión matinal, tres de los cuatro relevos españoles lograron meterse en la final de hoy, con especial mención para el 4x400 femenino (Carmen Avilés, Berta Segura, Eva Santidrián y Blanca Hervás), que pulverizó el récord nacional por más de dos segundos: 3.25:25. La «Banda» de la misma prueba en categoría masculina completó una magnifica serie vistas las circunstancias (3.01:45) y las chicas del 4x100 tratarán, tras el fiasco del Mundial bahameño, de sumar puntos para entrar en



Jordan Díaz, en pleno vuelo hasta los 18,18 metros

París 2024 por la vía del ránking. La única excepción fue el relevo corto masculino, privado del tocado Guillem Crespí y primero de los eliminados debido a un decepcionante 39:21.

Los otros finalistas españoles de hoy serán Fátima Diamé, que se metió octava en longitud –al contrario que una errática Tessy Ebosele– y los milleros Adel Mechaal e Ignacio Fontes, repescado tras verse envuelto en una caída en su semifinal. La generosidad de los

El vuelo de Jordan Díaz es el anuncio de que en París buscará el oro y un récord mundial legendario jueces, que rescataron al granadino y a otros cuatro implicados en el incidente, propiciará un insólito 1.500 con diecisiete participantes, una multitud, en la que los dos españoles pretenden pescar metal a la estela de Jakob Ingebritsen, en busca de otro doblete tras su triunfo inapelable en el 5.000. Mechaal, siempre lúcido, advierte que «los favoritos» para acompañar al noruego en el podio «son el portugués -IsaacNader- y el francés -Azzedine Habz-».

## En busca de una medalla con 46 finalistas

Ndikumwenayo aspira a subir al podio en los 10.000

M. Ruiz Díez. MADRID

Thierry Ndikumwenayo (26-3-1997, Kyriama-Burundi-)lleva un año compitiendo con España, donde llegó por primera vez en diciembre de 2015, y este curso ya ha desplegado buena parte de su potencial. Fue noveno en el Mundial de cross en Belgrado, corriólos 5.000 en la Diamond League de Oslo por debajo de 12:50 y en Castellón, en solitario, marcó 27:26.52 en los 10.000. Su ambición en los Juegos de París es doblar ambas distancias, lo que hará hoy en Roma. Es una de las opciones de

medalla para España en los 10 kilómetros dentro de la última jornada de los Campeonatos de Europa. Seráun 10.000 atípico porque la organización se ha inventado una final con dos carreras por separado (hay 46 finalistas y los favoritos, en teoría, corren la final A a las 21:44) y en la que se mezclarán los tiempos y subirán al podio los tres mejores, como toda la vida. A Ndikumwenayo no le hace demasiada gracia el invento, pero llega al Olímpico romano con el cuarto mejor registro de los finalistas. Y eso pese a ser poco menos que un novato. «Es una prueba en la que estoy empezando y apenas he co-

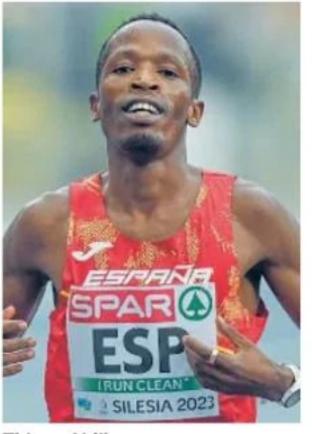

Thierry Ndikumwenayo

rrido carreras de esta distancia», asegura el atleta del Playas de Castellón.

En la final no tendrá enfrente a un favorito de la talla de Jakob Ingebrigtsen en los 5.000. Solo el sueco Almgren (26:52.87) ha bajado de los 27 minutos. El belga Kimeli (27.07.97), el británico Dever (27:08.81) o el italiano Crippa, vigente campeón (27:10 de marca personal), son algunas de las principales amenazas. Ndikumwenayo no estará solo. Abdessamad Oukhelfen, Eduardo Menacho, Illias Fifa y Jesús Ramos forman la legión española en la última gran prueba de fondo.





Antonio Orden Campeón de muay thai

# «Aceptaría un combate con Topuria. Peleamos con quien sea»

**El campeón del mundo** de muay thai está abierto a una pelea con la estrella española de las artes marciales con reglas pactadas

Domingo García. MADRID

ntonio Orden atiende a LA RAZÓN en el restaurante Thai Arturo Soria. El madrileño, de 32 años, es la imagen del muay thai en España. Dos veces campeón del mundo por el Consejo Mundial (WBC), el título más prestigioso de la disciplina. Su próximo objetivo, de la mano de su representante, Antonio Ricobaldi, es competir en el One, la NBA de su deporte.

## ¿Cómo es la vida de un dos veces campeón del mundo?

Es una vida un poco difícil, porque

es un deporte minoritario en España, pero cuando eres campeón del mundo es un orgullo, una ilusión, los premios son mucho mejores y a día de hoy, en este punto en el que estamos, es fantástica.

#### ¿Se puede vivir del muay thai en España?

Teniendo claro en un primer momento y montándotelo bien sí se puede vivir. Pero no solo de las peleas como tal, ya tiene que ser montando tu propio gimnasio si eres un tío reconocido y te va bien, siempre haciendo más cosas. Solo de peleador es muy difícil, no tienes ayudas, no tienes espónsor, a la gente no le interesa porque es un deporte minoritario, entonces es muy difícil vivir de ello.

#### ¿Cómo se le ocurrió empezar en el muay thai?

Fue un verano viendo Eurosport, que lo echaban en abierto antes. Veo en un torneo de K1 en Japón a Buakauw, que es una leyenda del muay thai y del K1, y me enganchó. Me enganchó tanto que decidí entrar en el gimnasio del barrio de kickboxing y de ahí ya me llevaron a competición, me gustó mucho y hasta el día de hoy. Pero vamos, que fue viéndolo por televisión.

#### ¿Enseguida vieron que tenía capacidades para competir?

Sí, sí. Desde el primer momento. El gimnasio del barrio no estaba ligado a la competición, hacía interclubes y demás, y al gimnasio que me fui, que era el gimnasio Barceló, sí que estaba en competición y mi entrenador, Ángel Martín, lo vio pronto y nos metimos en la competición.

#### ¿Qué importancia tiene Ángel Martín en su carrera?

Ángel es todo. Él se implica mucho y siempre está encima de ti. Es un entrenador de 10, él es todo. Yo creo que sin su disciplina no hubiera llegado ni a la mitad de las



Me gustaría pelear en el Bernabéu, en Las Ventas, en cualquier sitio grande y muy español»

«Me enganché al muay thai un verano viendo Eurosport y me apunté al gimnasio» cosas, porque yo tenía un sueño, pero siempre tienes que tener un conductor que te guíe y él era el conductor de todo este proyecto y es el que lo ha llevado a cabo.

#### ¿Le costaba la disciplina degimnasio?

Es que es muy duro a esa edad. Nos gustaba entrenar, pero eres joven, a lo mejor un martes había partido de Champions y te escaqueabas, pero llegaba el miércoles y me castigaba. Me hacía ver que lo importante era eso por lo que estábamos trabajando y ya tendríamos tiempo de disfrutar de partidos y de cosas. Y al final su disciplina me la ha contagiado a mí y yo se la he contagiado a mis chicos.

#### Es campeón del mundo por el Consejo y está cerca de entrar en el One. ¿Qué significa eso para usted?

Para mí significa todo. One es la promotora más grande ahora mismo, la más reconocida. Aunque el cinturón del WBC es ahora lo que más vale porque es un trabajo constante y eso es un evento más televisivo, pero es donde está la economía y la publicidad para un luchador. One es muy importante y es un sueño llegar allí y creemos que estamos cerca gracias a estas dos maravillas que hemos conseguido [los dos cinturones de campeón del mundo del WBC].

# One se puede decir que es la UFC del muay thai. ¿Se plantea un combate con Topuria?

A ver, yo sé que está lejos. En el momento en el que estamos cualquier pelea o cualquier combate que llame la atención de los medios deportivos es bueno. Yo siempre cogería un combate así, ya sea Topuria ya sea otro. Si llama la atención, ahí vamos a estar.

#### Habría que adaptar las reglas.

Tendríamos que pactar las reglas y un peso que sea equilibrado para los dos. Estamos abiertos, somos peleadores y es lo que sabemos hacer. Peleamos con quien sea y donde sea.

#### ¿Le sirve de referencia como para querer ser el Topuria del muay thai?

A mí me gustaría llevar el muay thai hasta donde está llevando él las MMA en España. Como cualquier deportista español que lleva el deporte a lo más alto es un referente, lo miro con admiración.

#### ¿Le gustaría pelear en el Bernabéu también?

En el Bernabéu, en Las Ventas, en cualquier sitio grande que sea muy español. Autodefinido Sudoku

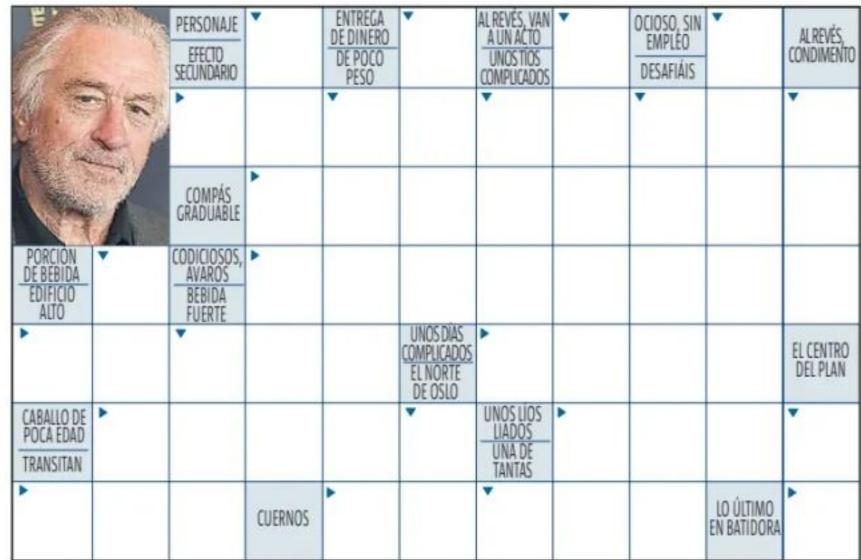

Medio 6 9 8 9 6 3 6 3 6 8 9

#### Difficil 6 9 8 6 3 5 6 9 6 6 8

#### **Ajedrez** Crucigrama 9 10 11



Horizontales: 1. Comienza loco para meter a la gente en vías. - 2. Se pone

rojo con el tráfico. Ocupan media Europa. - 3. Todo gira alrededor de ellos.

Callado, silencioso. - 4. Permite la entrada sin que te abran la puerta.

Emplea sus armas. - 5. El comienzo del universo. Trozo de tarta. El centro

de la nada. Se ven en los sondeos. - 6. Suplicaremos. Están en apuros. - 7.

Carne asada. Al revés, simple o atontado. - 8. Se juntan en persona.

Nombre de mujer. - 9. Transitabas. Usar la violencia, agredir. - 10.

Cortadas. Pícara, taimada. - 11. Llenar todo de agua. Gracia especial o

habilidad para hacer algo. - 12. Fueras atrevido. Un buen pedazo de salmón.

Verticales: 1. Indudable, inequívoca. Cólera. - 2. Muy distante. Madera

oscura y pesada. - 3. Al revés, tengo miedo. Estacionamientos, cocheras. -

4. Vestuarios de deportistas. Grupo de familias. - 5. Están en oferta. Muy

poco frecuentes. Los principios de Darwin. — 6. Mancha redondeada o muy

pequeña. Instruyera al niño. - 7. Una reducida oratoria. Los dueños de

algo. - 8. Prenda con que se cubre la cabeza. Están en apuros. - 9. Rita

carece de límites. Composiciones poéticas que constan de catorde versos

endecasílabos. - 10. Quebradas, necesitan reparación. Depósito natural de

agua. - 11. Supresión de algún sonido al final de un vocablo. Se ponen en



#### Jeroglífico

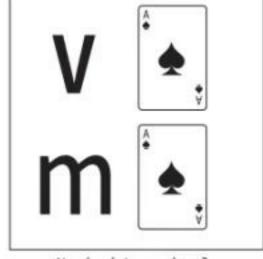

¿No sé cuánto voy ahora?

# Radioteléfono Whatsapp App 610203040

547 82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

#### Ocho diferencias







ángulo. - 12. Dejaran sin efecto una ley.



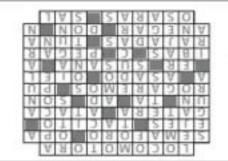

44641 6... Rxb6 7. Db8++ Dc7+ Ra8 5. Dc8+ Ra7 6. Txa6+! bxa6 3. Dd7+ Rb8 4. AJEDREZ: 1. Ad8+ Ra7 2.

> 26 ,M ,26 ,V .ZAM JEROGLÍFICO: VAS



#### Santoral

Grupo Alfil

Aleyois, Basílides, Casimiro, Esquilo, Gaspar y Odulfo.

#### Cumpleaños



#### ROZALÉN

cantautora y compositora (38)

#### JUAN ANTONIO SAN **EPIFANIO** «EPI»

exbaloncestista (65)

#### **MARIO CASAS**

actor y director (38)

#### ICÍAR BOLLAÍN

directora y actriz (57)

#### Loterias

| Martes, 11 de junio | ONCE               |
|---------------------|--------------------|
| Número premiado     | S:034 22584        |
| Lunes, 10           | S:013 95483        |
| Domingo, 9          | S:048 86823        |
| Sábado, 8           | S:003 21377        |
| Viernes, 7          | S:040 <b>65401</b> |
| Jueves, 6           | S:007 62590        |
| Miércoles, 5        | S:024 26966        |

#### BONOLOTO



| Números     |                |  |
|-------------|----------------|--|
| 19-20-28-33 | -37-44 C-02/R0 |  |
| Aciertos    | euros          |  |
| 6           | 1.060.623,76   |  |
| 5-C         | 74.618,91      |  |
| 5           | 1.097,34       |  |

#### LOTEDÍA NACIONAL

| LOTERIA NACIONAL   | ((i))      |
|--------------------|------------|
| Sábado, 8 de junio | [,\\\\\\]] |
| Número premiado    |            |
| 03510              | 0-1-9      |

#### EUROMILLONES



28,97

| Martes, 11 de junio |       |
|---------------------|-------|
| Números             |       |
| 07-15-34-45-48      |       |
| Números estrella    | 07-09 |

#### LA PRIMITIVA

Lunes, 10 de junio



#### Números

| 2-05-12-19-28-43 | C-30/R-2  |
|------------------|-----------|
| Aciertos         | euros     |
| S+R              | 0         |
| 3                | 0         |
| 5+C              | 36,706.12 |

#### **EL GORDO**



Números

06-17-44-45-50



1.411,77

Luis R. Camero. MADRID

a Sexta estrena esta noche, a las 22h30, «Apatrullando». Tras el especial grabado y emitido en Navidad, el reportero de la Sexta Jalis de la Serna y el popular youtuber Zazza el italiano vuelven y lo hacen con una nueva misión: 'apatrullar' juntos las calles de algunas de las ciudades más icónicas y de plena actualidad, de cara al verano. Como ya adelantamos en su momento, en «Apatrullando», elespectador descubrirá las luces y las sombras de Marbella, Ibiza, Benidorm, Madrid, Barcelona, Bilbao y París. Los dos reporteros se adentrarán en las calles de dichas ciudades para mostrar la cara más reconocible de esos lugares, pero también la parte menos visible y más desconocida de cada una de esas localidades. Lo harán con su particular forma de narrar todo lo que viven, uniendo lo mejor del reporterismo clásico con la frescura de los nuevos creadores de contenido. «Apatrullando» se puede ver también en atresplayer. Fuera de España, estará disponible a través de Antena 3 Internacional y en la versión internacional de atresplayer.

#### La experiencia es un grado

Durante los episodios, De la Serna y Zazza muestran algunas de las ciudades más icónicas de nuestro país, pero también salen de nuestras fronteras para visitar una ciudad que en apenas unas semanas estará en el punto de mira de todo el planeta. En la entrega dedicada a Marbella, el espectador comprobará que además de ser un referente internacional del lujo, la exclusividad y la ostentación, es también el epicentro donde se mueven más de un centenar de bandas criminales, de 60 nacionalidades distintas, vinculadas al narcotráfico. Mientras que, en otra de las entregas, se mostrará cómo lo que ocurre en la isla de Ibiza es un fenómeno único en el mundo. En el archipiélago, de apenas 40 kilómetros de punta a punta, aterrizan cada fin de semana más de 25.000 personas, procedentes de todos los puntos del planeta, atraídos por el fenómeno de las macro discotecas. Como se comprobará al ver el programa, unos van a divertirse y otros a trabajar. Pero todo tiene una cara B: en la gran máquina de hacer dinero que se ha convertido Ibiza, proliferan los asentamientos de infraviviendas porque no hay donde vivir. Benidorm, el destino turístico más popular de España, es también en



El equipo formado por Zazza el italiano y Jalis de la Serna recorrerán España buscando la cara B

laSexta estrena esta noche este programa de investigación conducido por Zazza el italiano y Jalis de la Serna

# «Apatrullando»: Luces y sombras de los **paraísos** españoles

una sucursal del Reino Unido, tal y como se verá en «Apatrullando». La mitad de los visitantes son nacionales y la otra mitad ingleses. Gracias a sus rascacielos, presume de ser el lugar donde más gente pueda disfrutar de la primera línea de sol y playa. La llaman, la ciudad sin complejos.

Este año, el 26 de julio, comienzan los Juegos Olímpicos de París. Es la primera vez en la historia que

#### El especial navideño sin final feliz

El programa ya asomó la patita en enero de 2024 con «Apatrullando la Navidad», el único contenido que no fue cine en las cadenas nacionales y que se convirtió en el estreno más destacado del día, que obtuvo un promedio de 608.000 espectadores, y alcanzó el 5,4% de cuota y 2.286.000 contactos. En este caso los escenarios fueron lugares a los que la magia de la Navidad no llegaba, ni las cabalgatas, ni las calles están adornadas con guirnaldas, como la Cañada Real, La Junquera o «Las 3.000».

la inauguración se va a celebrar fuera de un estadio. 15.000 deportistas desfilarán en barcos sobre el río Sena. Todo un desafío de seguridad para una ciudad, que ha levantado la villa olímpica y dos grandes recintos deportivos en dos de sus barrios más peligrosos. La ciudad de La Luz no puede permitirse incidentes como los de la final de la Champions League de hace dos años. Jalis de la Serna y Zazza el italiano, comprobarán lo que sucede hoy en día en las calles de esta ciudad. En pleno centro histórico de Madrid, Barcelona y Bilbao, hay tres barrios singulares y únicos, pero también conflictivos: Lavapiés, El Raval y San Francisco. Conviven con el trasiego de turistas, la llegada de inversores y el progresivo deterioro que provoca el menudeo de la droga. ¿Cómo se vive en dichas ciudades? ¿Cuál es el ambiente que se siente en sus calles? En «Apatrullando» se responderá a estas cuestiones.

Toda la experiencia de ambos conductores puesta al servicio del reporterismo. Jalis de la Serna es un reconocido y experimentado periodista, presentador de laSexta, que conoce muy bien terrenos hostiles y complicados como a los que se ha tenido que enfrentar en «Apatrullando la Navidad». Cuen-

De La Serna y Zazza comprobarán lo que sucede diariamente en las calles de París, antes de los JJ. OO.

ta con una amplia trayectoria en Atresmedia, donde ha conducido formatos como «Encarcelados», «En tierra hostil» o «Enviado especial». Ninguno fácil. Estará acompañado de Zazza el italiano. Este es un youtuber mundialmente conocido que saltó a la fama por sus vídeos grabados en los barrios más peligrosos del mundo, mostrando en primera persona cómo viven sus habitantes y relatando todo lo que sucede allí, una narración que pocas veces se ha visto en medios de comunicación y que ha hecho extensible gracias a el nuevo programa. Sus redes sociales se llenan de seguidores por su estilo inconfundible. En You Tube cuenta con más de 1,6 millones de suscriptores mientras que en TikTokya supera los 15,9 millones de likes y más de 869.000 seguidores. Un éxito absoluto que le posiciona como uno de los creadores de contenido más conocidos mundialmente.



#### «EL 1%» CON JOSÉ CORBACHO, ANA PELETEIRO Y ALBERTO CHICOTE



Antena 3 estrena hoy, después de «El Hormiguero», la última entrega de su exitoso concurso

«El 1%», presentado por Arturo Valls y disponible en atresplayer. Desde su estreno, «El 1%» se confirma como uno de los grandes éxitos de la temporada, logrando una media de un 14,2% de

cuota de pantalla, 1,3 millones de seguidores y más de 2,9 millones de espectadores únicos. Hoy, 100 nuevos concursantes se enfrentan a las preguntas para hacerse con los 100.000 euros de premio. En el concurso también participan famosos que no optan a ningún premio, pero que

demuestran su conocimiento para saber cómo quedarían en la competición, reto al que hoy se enfrentarán José Corbacho, Ana Peleteiro y Alberto Chicote. El espacio no pone a prueba sólo lo aprendido estudiando o las habilidades de memoria, sino que mide la inteligencia real de las personas.

#### LA1

10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca. **15:00** Telediario 1. 15:50 Informativo territorial. 16:15 El tiempo. 16:30 Salón de té La Moderna. 17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador. 20:30 Aquí la Tierra. 21:00 Telediario 2. 21:55 4 estrellas.

22:50 Lazos de sangre. «40 años sin Paquirri». 00:00 Lazos de sangre: el

debate.

#### LA2

12.10 Mañanas de cine. «Bombarderos B-52». 13.55 Viajar en tren.

14:50 Las rutas Capone. 15:45 Saber y ganar. 16.25 Grandes documentales.

18.10 Documenta2. 19.05 El Paraíso de las Señoras.

20:25 La 2 express. 20.30 Diario de un nómada. Las

huellas de Gengis Khan. 21:30 Cifras y letras.

22.00 Documaster. 00:55 En portada.

01:35 Cine. «Me llamo Gennet».

TELEMADRID

17.20 Cine de tarde. «Ese poli

es un panoli».

22:30 Cine, «Sol naciente».

00:45 Atrápame si puedes

02:15 Desmontando Madrid.

Celebrity.

19:00 Madrid directo.

20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes.

21:30 El tiempo.

21:35 Juntos.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Matías Prats y

Mónica Carrillo. 15:30 Deportes. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad. 17:00 Pecado original.

18:00 Yahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Con la colaboración de Marron, Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó, Leo Harlem, Pilar Rubio, Miguel Lago, Cristina Pardo, Luis Piedrahita, Marta Jiménez y El

Monaguillo. Invitada:

Victoria Abril, actriz. 22:45 El 1%. Concurso con Arturo

Valls. 00:30 El círculo de los famosos. Concurso con Juanra Bonet.

#### TRECE

14.50 Sesión doble. «Fuego verde».

16.40 Sesión doble. «El destino también juega». 18.30 Western, «Las columnas

del cielo». 20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel. 00:30 El Partidazo de Cope. LA SEXTA

07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García

Ferreras. 14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup>

edición. Con Helena Resano.

15:15 Jugones. 15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde. Con Iňaki López y Cristina

Pardo. 20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón. 21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. 21:30 El intermedio.

22:30 Apatrullando. El centro: En pleno centro histórico de Madrid, Barcelona y Bilbao, hay tres barrios singulares y únicos, pero también conflictivos: Lavapiés, El

Raval y San Francisco. 00:00 En tierra hostil.

01:35 Crímenes imperfectos. 02:30 Pokerstars.

03:15 Play Uzu Nights.

#### MOVISTAR PLUS+

16:15 Cine. «Alejandro Magno». 19:01 Ilustres ignorantes.

19:30 InfoDeportePlus+. 20:00 Previo Liga Endesa. 20:30 Liga Endesa.

UCAM Murcia-Real Madrid. 22:30 El consultorio de Berto.

23:00 El imperio Berlusconi. 23:57 La Resistencia.

01:19 Informe Robinson.

10.00 El príncipe de Bel Air. 12.20 Los Simpson.

07.00 Neox Kidz.

NEOX

15.50 The Big Bang Theory. 18.30 El joven Sheldon. 20.20 Chicago P.D.. 02:20 Jokerbet: ¡damos juego! 03:00 The Game Show.

03:45 Minutos musicales.

06:00 Hoteles con encanto.

#### NOVA

10.40 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

15:00 Esposa joven. 16:20 La viuda de blanco. 17:30 El zorro, la espada y la

rosa. 18:00 A que no me dejas.

19:45 Corazón guerrero. 21:45 La presa. 00:30 Rumbo al paraíso.

MEGA 07:20 El Chiringuito de Jugones. 10.00 Crimenes imperfectos.

14.30 Vida bajo cero. 19.00 Cazatesoros. 21.40 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### **CUATRO**

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami! 08:15 Alerta Cobra.

09:15 25 palabras. 10:20 El concurso del año.

11:30 En boca de todos. 14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro. 15:10 El tiempo. 15:30 Todo es mentira.

18:30 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro.

20:40 ElDesmarque Cuatro. 20:55 El tiempo.

21.05 First Dates 22:50 Otro enfoque.

00.30 Callejeros. 02:40 The Game Show.

#### TELECINCO

15:00 Informativos Telecinco. 15:30 ElDesmarque Telecinco.

15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida.

17:00 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco. 21:35 ElDesmarque Telecinco.

21:45 El tiempo.

21:50 Supervivientes: Ultima hora.

WARNER TV

22:50 El marqués.

00:15 La verdad de Los Galindos.

06:44 Miracle Workers.

15:34 Cine. «El becario».

17.34 Saving Hope.

11.05 The Big Bang Theory.

#### STAR CHANNEL

12.37 Bull. 14.21 9-1-1.

16:18 Cine. «Guardianes de la

galaxia vol. II». 18.23 CSI Las Vegas. 20:12 CSI: Vegas.

21:06 FBI: Most Wanted. 22:00 Irreverent.

22:54 Cine. «Baywatch: Los vigilantes de la playa». 00:00 FBI: Most Wanted.

22.00 The Rookie. 02:25 Cine. «Mi novio es un

19.24 FBI.

07.04 Friends.

ladrón». 03:53 Cine. «Eternal». 05:40 Miracle Workers.



Travesía La Mar 12 • Colindres

# NCHOAS

**DESDE 1956** ARTESANÍA DEL CANTÁBRICO

anchoaslindaplaya.com







#### miércoles, 12 de junio de 2024

ste martes se ha publicado la ley de Amnistía en el BOE. Es la mayor indignidad política perpetrada por un presidente del Gobierno desde la Transición. Por ello, su mandato será recordado por haber comprado el cargo como sucedía con algunos oficios públicos en el Antiguo Régimen. Se ha tomado su tiempo en mandarla al BOE para demostrar tanto su poder ante Puigdemont como que no le urgía. Es bueno recordar que en otras ocasiones lo ha hecho al día siguiente de su aprobación por las Cortes. Es la enésima demostración de que las instituciones están a su servicio. Estamos ante una inconstitucionalidad de manual, salvo por los pseudojuristas sanchistas y Conde-Pumpido y las magistradas que controla en el TC que blanquean las chapuzas jurídicas de Sánchez. La norma tiene un origen ilegítimo, pero también lo es su finalidad, porque consagra la impunidad de los independentistas. La Justicia no es igual para todos y Sánchez es capaz de impulsar una mutación constitucional con el objetivo de satisfacer su ilimitada ambición. El despropósito es tan enorme que sirve para definir su ausencia de princi-

#### Sin Perdón

## La indigna amnistía de Sánchez



Francisco Marhuenda

«A partir de este martes concluye el compromiso del pacto de investidura y el inquilino de La Moncloa se queda sin la mayoría parlamentaria» pios. La amnistía es una ley injusta y, por tanto, es impropia de una democracia.

El único aspecto positivo es que libera a Puigdemont y su partido de cualquier vínculo con el PSOE. A partir de este martes concluye el compromiso del pacto de investidura y el inquilino de La Moncloa se queda sin la mayoría parlamentaria. En este caso, además, no puede chantajearle como hace con el PNV que sabe que si no le apoya en el Congreso se acabará su gobierno en el País Vasco y los socialistas harán que sea sustituido por Bildu. La amenaza es clara y directa. El expresidente catalán no tiene ningún incentivo o interés en la continuidad de un gobierno de izquierda radical y populista. No tardará mucho en regresar a Cataluña y asistirá al debate de investidura de forma presencial. Con la amnistía en vigor es complicado aplicar las medidas cautelares. A esto hay que añadir que el PSC votará en contra de su investidura mientras que Junts lo hizo en su favor sin importarle que no ganó las elecciones. No veo cómo garantizará Sánchez la estabilidad de la legislatura o impedirá que el PP se vea obligado a presentarle una moción de censura ganadora.



La situación

Comunismo con

rostro humano

principios de 1968, el nuevo líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, Alexander Dubcek, pretendió dar un barniz compasivo, tierno y hasta sentimental al régimen prosoviético que controlaba el país. Y, siguiendo esa tradición tan arraigada en determinada izquierda de poner eslóganes consumibles a aquello que no hay forma de consumir, lo bautizaron como «comunismo con rostro humano». Ese oxímoron duró nueve meses: en agosto de 1968 entraron en Praga los tanques del Pacto de Varsovia.

Hace 46 días que Yolanda Díaz asumió el cargo de coordinadora de un artefacto político llamado Movimiento Sumar. Pero se ha movido poco y ha sumado menos. En los meses previos, Díaz trataba de poner rostro humano a su ser comunista -lo es desde la cuna, por herencia familiar-, mezclando la militancia con una forma naif de tratar al mundo: algunas de sus alocuciones -muchas de ellas grabadas y sin preguntas- empezaban con un tono pueril y sensiblero que parecía dirigirse a «mis queridos niños y niñas».

Esas formas preadolescentes no cuadraban con su férrea

«A lo más que pueden aspirar Sánchez y Díaz es a estar en el gobierno, lo que, por otro lado, les resulta suficientemente satisfactorio»

Vicente Vallés

determinación de ignorar a los empresarios para pactar solo con los sindicatos en varias ocasiones, o para tratar de conducir a sus odiados examigos de Podemos a una destrucción que no se ha llegado a producir, aunque su irrelevancia sea una evidencia equivalente a la de Sumar.

Ahora, Yolanda Díaz abandona las tareas orgánicas -imposibles de ejercer en un partido que, en puridad, no tiene organización alguna-, pero pretende mantener su cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno. Sin embargo, esa aspiración choca con una verdad hasta ahora no desmentida: que la vicepresidencia segunda del Gobierno va ligada al liderazgo del partido coaligado con el PSOE.

La crisis existencial en Sumar, derivada de sus malos resultados en sucesivas elecciones, se une a la derrota del PSOE en las europeas. Ambas circunstancias simultáneas, junto con la tendencia a la infidelidad de los socios parlamentarios de la coalición, hacen que gobernar sea casi una quimera. A lo más que pueden aspirar Sánchez y Díaz es a estar en el gobierno, lo que, por otro lado, les resulta suficientemente satisfactorio. Les parece más importante estar que ser.

Teléf.: 954.36.77.00.\*